#### deportes

### Las ilusiones de River se potenciaron con el regreso de Gallardo

En una atmósfera festiva, asumió el entrenador, un año y medio después de su partida: "Hay que recuperar el espíritu", subrayó; debutará el sábado, con Huracán.



### La Ciudad vuelve a la Corte contra el Gobierno por la coparticipación

-política

Advertirá que la Nación no está cumpliendo con el fallo del alto tribunal que obliga a devolver los fondos recortados. Página 21

# LA NACION

MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El escándalo de los seguros: Alberto Fernández aparece doce veces en negociaciones

JUSTICIA. En dos casos intercedió directamente para favorecer al marido de su secretaria

Hernán Cappiello

LA NACION

Alberto Fernández aparece mencionado en al menos una docena de negociaciones de contratos de seguros con el Estado que llevaban adelante el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, se-

cretaria del entonces presidente.

En dos casos, Alberto Fernández aparece intercediendo directamente para que les den las pólizas a la exsecretaria y a su marido: en una ocasión, por los contratos de la Cancillería cuando estaba a cargo de Santiago Cafiero, y en otro caso, por los de Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de De-

Así surge de las 472 páginas de conversaciones telefónicas en poder de la Justicia, a las que accedió LA NACION, realizadas desde un celular de María Cantero con su marido, Rodríguez Sosa, entre 2016 y 2024. Continúa en la página 12 Los mensajes del *broker* que apuntan directo al expresidente

Hugo Alconada Mon. Página 13

### **200** 1

#### **PARÍS 2024**

### Las Leonas también tienen a su heroína



S. FILIPUZZI/ENVIADO ESPECIA

deportes — PARÍS (De nuestros enviados especiales). – Las Leonas le empataron 1-1 a Alemania cuando el tiempo se agotaba. Entonces, ella se agigantó en los penales: Cristina "China" Cosentino fue la figura del pasaje a la semifinal olímpica del hockey. La arquera, de 26 años, les negó a las cuatro ejecutantes alemanas la posibilidad de convertir. "El Dibu es el Dibu, yo soy yo y quiero formar mi propio camino", respondió sobre una comparación inevitable. La Argentina, mañana frente a Países Bajos, buscará llegar a la final.

### Maduro ahora le declara la guerra a WhatsApp: "Fuera de Venezuela"

OFENSIVA. Cada vez más radicalizado, anunció que investigará a Machado por apelar a los militares

CARACAS (Para LA NACION).—Sin poder someter el poder de convocatoria de la oposición venezolana, que mantieneen las calles la protesta por las elecciones fraudulentas, Nicolás Maduro sube cada vez más la apuesta. Ayer sumó una nueva escalada: le declaró la guerra a Whats App, la plataforma favorita desde donde se coordinan las protestas y se difunden las denuncias de los abusos de

la dictadura. "¡Dile no a WhatsApp, fuera de Venezuela! Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares", dijo Maduro poco después de que la fiscalía general ordenara una investigación penal contra María Corina Machado, líder opositora, y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial, por llamar a los militares a "ponerse del lado del pueblo". Página 8

### Lunes negro en los mercados del mundo y en el país

TEMOR. Wall St. tuvo su mayor baja en 2 años; aquí bajaron acciones y bonos

Una ola de nerviosismo en los mercados globales, por el temor a una recesión en Estados Unidos, desencadenó aver una caída histórica en las bolsas del mundo, después de que el desplome de 12% en Tokio disparara el efecto contagio a Asia y Europa, aunque se recortaron algunas pérdidas antes del cierre. La Bolsa de Nueva York tuvo su mayor baja en dos años. En la Argentina, retrocedieron fuerte bonos y acciones, aunque al final moderaron la baja. El riesgo país trepó a 1653 puntos, el BCRA vendió US\$24 millones y subieron los dólares financieros. Página 2

| DESPLOME GI    | LOBAL  |
|----------------|--------|
| <b>О</b> токіо | -12,4% |
| SEÚL           | -9%    |
| NUEVA YORK     | -2,6%  |
| U LONDRES      | -2,04% |
| LANACION       |        |

#### Google es un monopolio ilegal, según un histórico fallo

David McCabe
THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON.— Un juez del distrito de Columbia dictaminó ayer que Google actuó ilegalmente para mantener el monopolio de su motor de búsqueda online, una decisión histórica que asesta un duro golpe al poder de las gigantes tecnológicas en la era moderna de internet y que podría modificar su modelo de negocios. En su fallo, de 277 páginas, el juez Amit P. Mehta dictaminó: "Google es monopolística y ha obrado de manera tal de conservar ese monopolio". Continúa en la página 10

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar EL DERRUMBE DE LAS GRANDES CAPITALES BURSÁTILES





Temblaron los mercados globales | FUERTES PÉRDIDAS EN LAS PRINCIPALES PLAZAS



Un operador surcoreano se toma la cabeza después de que la Bolsa de Seúl cayera más del 9%

# El temor a una recesión en EE.UU. estremeció a las Bolsas en el mundo

El pánico arrancó con el derrumbe de la Bolsa de Tokio, que contagió a sus pares asiáticas y europeas; la contracción de la economía norteamericana y la política de la Reserva Federal, en la mira

TOKIO.— Una ola de nerviosismo en los mercados a escala global desencadenó ayer una caída histórica en los principales índices bursátiles del mundo. La Bolsa de Nueva York registrósumayor caída en dos años, haciendo eco de un desplome general, debido a los temores de que la economía de Estados Unidos esté entrando en recesión y las desalentadoras noticias en el sector tecnológico.

El pánico comenzó con el derrumbe de la Bolsa de Tokio, donde el índice Nikkei cayó 12,4% e inició el efecto contagio en las bolsas asiáticas y europeas.

Elíndice Dow Jones, en su peor jornada desde 2022, cedió 2,60%, hasta los 38.703,27 puntos. El índice tecnológico Nasdaq, en mínimos desde mayo, perdió 3,43%, a 16.200,08

unidades, en tanto el índice S&P 500 retrocedió 3%, a 5186,33 puntos. Los 30 valores que integran el Dow Jones terminaron en rojo y los 11 sectores del SP 500, también.

El índice de volatilidad CBOE, conocido como VIX o "índice del miedo", porque mide la volatilidad del mercado, subió durante la jornada a un máximo desde marzo de 2020, tiempos en que se declaraba la epidemia de Covid-19.

La debilidad del mercado laboral en julio en Estados Unidos "señala que la Fed (la Reserva Federal, el banco central estadounidense) esperó demasiado para bajar sus tasas" de interés, estimó Pantheon Macroeconomics, que destacó que el dato de empleo publicado el viernes pasado, principal detonante de la ola de ventas, se conoció dos días después de que la entidad decidiera mantener sin cambios sus tipos de interés de referencia.

La Fed mantiene sus tasas de interésentre 5,25% y 5,50%, niveles inéditos en más de dos décadas. Las subió para enfriar la economía ante una elevada inflación. Las tasas de interés altas encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, reduciendo así presiones sobre los precios.

Para muestra, un botón: Nvidia, estrella de Wall Street desde el despegue de los valores del sector de la inteligencia artificial, cayó 6,36%, a 100,45 dólares por acción.

En el mercado de bonos, las tasas de los papeles de deuda de Estados Unidos estaban en mínimos en más de un año (3,77% para los bonos a 10 años), reflejo de una alta demanda de estos títulos considerados seguros.

Estas caídas fueron las últimas de una ola mundial de ventas que comenzó la semana pasada. Las bolsas europeas terminaron

todas con fuertes caídas. París perdió1,42%; Londres, 2,04%; Francfort, 1,82%; Madrid, 2,34%, y Milán, 2,27%

En las bolsas asiáticas, la caída de los índices fue mucho más pronunciada todavía, después de que el Nikkei 225, principal índicede Tokio, que ya había caído un 5,8% el viernes pasado, perdiera ayer 4.451,28 puntos (12,4%), para cerrar en 31.458,42 unidades. Batió su récord de pérdidas reciente, que se remontaba al desplome bursátil de octubre de 1987, el llamado Lunes Negro.

Taiwán cayó más de 8% y Seúl, más del 9%. Las bolsas chinas cayeron más moderadamente: el índice Hang Seng de Hong Kong cedió 2,13% en las últimas operaciones. El índice compuesto de Shanghái cayó 1,54% y el de Shenzhen, 1,85%.

También en América Latina las principales bolsas reflejaron el cimbronazo global. En la Argentina el índice Merval descendió 0,89%. El riesgo país, por su parte, alcanzó el nivel más alto en cinco meses y las acciones retrocedieron hasta 6% (ver Pág. 4).

#### Detonante

"El detonante fue un informe sobre el empleo en Estados Unidos", que hizo caer "las acciones y los rendimientos de los bonos" en Wall Street, explicó Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

La tasa de desempleo estadounidense subió en julio más de lo previsto, hasta el 4,3%. Es la tasa de desempleo más alta en el país

desde octubre de 2021.

Elviernes, tras la publicación de los datos de empleo, el Nasdaq había entrado en zona de corrección con una caída de 2,43% a 16.776,16 puntos. Una corrección implica una pérdida de 10% desde el pico más reciente.

Otros factores detrás de la volatilidad incluyen la anticipación de una posible represalia iraní tras la muerte de miembros de alto perfil de los grupos islamistas Hamas y Hezbollah, atribuidas o asumidas por Israel.

Para Peter Cardillo, de la consultora Spartan Capital, la debacle bursátil se debea "una combinación de factores, entre el temor a una desaceleración de la economía estadounidense y la desactivación del carry-trade" en yenes de los fondos especulativos.

Estos fondos dejan de utilizar este mecanismo, que consiste en tomar crédito en yenes a tasa baja para invertir en activos de riesgo como las acciones del Nasdaq.

Ahora que el yen se fortalece y que el banco central japonés (BoJ) abrió la puerta a más subidas de tasas, "el dinero sale del mercado accionario, en particular en Japón", destacó Cardillo luego de la caída de más de 12% del Nikkei ayer.

A pesar de los temores de recesión en la mayor economía mundial, CFRA Research "continúa prediciendo un 'aterrizaje suave'" de la economía, esto es, una desaceleración con caída de la inflación, sin recesión, señaló en una nota su jefe de estrategia de inversiones, Sam Stovall, quien indicó que agosto es históricamente un período de debilidad para las acciones. •

Agencias AP, AFP y Reuters

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3



# Las Bolsas están desbocadas, pero aún no hay razones para entrar en pánico

**EL ESCENARIO** 

Abha Bhattarai y Rachel Siegel THE WASHINGTON POST

WASHINGTON a repentina ola de pánico global que sacude los mercados Ifinancieros está hundiendo el valor de las acciones, las monedas nacionales y hasta el bitcoin, pero los economistas dicen que no es una señal inequívoca de que Estados Unidos vaya camino a la recemás que ver con la sobrevaluación de las acciones que con problemas de fondo.

Según los analistas económicos, el desprendimiento de activos que se verificó responde a la necesidad de los inversores de desarmar posiciones complejas y fuertemente apalancadas que habían inflado artificialmente el valor de las acciones.

El flojo panorama del empleo en Estados Unidos que se difundió el viernes pasado echó más leña al fuego y muchos empezaron a preguntarse si la economía norteamericana no es menos sólida de lo que se pensaba y si la Reserva Federal (Fed) no debería haber rebajado mucho antes y más agresivamente su tasa de interés de referencia.

Ayer por la mañana, los tres principales indicadores bursátiles cayeron de manera significativa, hasta un 4%, a medida que los inversores empezaron a cambiar sus acciones por bonos. Y los mercados globales también están desbocados: el indice japonés Nikkei 225 se hundió un 12%, su mayor caída diaria en casi 40 años, tras la suba de la tasa de interés aplicada por el Banco de Japón la semana pasada.

Aunque existe la posibilidad de que la actual turbulencia pueda llevar a una "profecía autocumplida" de desaceleración económica, los analistas y economistas dicen que todavía no hay que entrar en pánico. Según la mayoría de los indicadores, la economía de Estados Unidos sigue en buena forma, los

norteamericanos siguen gastando yel mercado de valores se mantiene cerca de los máximos históricos que había alcanzado recientemente.

"Este no es el tren de la recesión, es simplemente una corrida de mercado a la antigua", dice Joe Brusuelas, director y economista jefe de RSMUS. "Este evento no es fruto de lo que pasa en Washington, no tieneque ver con la desaceleración del mercado laboral ni implica que a la Reserva Federal se le haya escapado la tortuga. Se trata de un cambio sión. Por el contrario, afirman que de régimen más amplio, donde los el derrumbe de ayer puede tener inversores tratan de adaptarse al fin de la plata dulce a nivel mundial".

Japón mantiene desde hace añares sus tasas de interés negativas, y por lo tanto resulta muy atractivo endeudarse en yenes para invertir en activos de mayor rendimiento, como las acciones tecnológicas.

Pero la semana pasada el Banco de Japón elevó las tasas de interés al 0,25% y dio a entender que seguirá haciéndolo, provocando que el valor del yen se disparara frente al dólar y enviara ondas expansivas a toda la economía global.

#### Desprendimiento de acciones

El efecto inmediato fue un desprendimiento masivo de acciones de tecnología e inteligencia artificial, incluidas las favoritas como Appley Nvidia, aunque los analistas dicen que no es del todo una sorpresa, dadas las repetidas advertencias que se hicieron sobre el inflado valor de esos papeles mucho antes de la medida del Banco Central japonés.

"Los inversores se acostumbraron tanto a que el mercado de valores solo se mueva para arriba que la gente ahora parece haberse dado cuenta de que también pueden bajar", dice Torsten Sløk, economista jefe de Apollo Global Management. "Es un nuevo cuadro de situación donde alcanzó un solo dato malo -las cifras del empleo en Estados Unidos que se conocieron el viernes- para que salieran de su letargo".

Los datos nuevos de la semana pasada mostraron que en julio los empleadores norteamericanos crearon 114.000 puestos de trabajo, mucho menos que lo esperado. A su vez, la tasa de desempleo subió al4,3%, sunivel más alto en casi tres años, y muchos empezaron a preguntarse con urgencia si la Fed no está ejerciendo una presión indebida sobre la economía y esperando demasiado tiempo para quitar el pie del freno.

La semana pasada, la Fed decidió dejar las tasas sin cambios, argumentando que hacía falta un poco más de tiempo para comprobar que la inflación i cavendo, antes de bajar el costo del endeudamiento, que actualmente se encuentra en su nivel más alto en 23 años.

En ese momento, la expectativa de la abrumadora mayoría de los analistas e inversores era que la Fed finalmente recortaría las tasas en su próxima reunión, programada para septiembre, una vez que los banqueros centrales estuvieran seguros de que la inflación estaba en una confiable senda descendente.

Pero los flojos datos de empleo y la masiva venta global de acciones trastocaron rápidamente el panorama.

En cuanto al desprendimiento de acciones del lunes por la mañana, a los críticos ahora no solo les preocupa que en septiembre la Fed tenga que rebajar su tasa de referencia más de lo previsto, sino que también se preguntaban si el banco podría activar una medida de emergencia antes de eso.

La vara para ese tipo de intervenciones de emergencia es muy alta: la última vez que los funcionarios de la Fed modificaron la tasa de interés sin esperar a las reuniones oficiales programadas fue al comienzo de la pandemia, cuando la economía iba en caída libre.

Además, el latiguillo constante de los banqueros centrales es que no reaccionarán por un solo dato económico negativo o por alguna sacudida repentina del mercado. Por el contrario, se supone que deben analizar pequeños cambios hacia arriba o hacia abajo y dartiem po suficiente hasta que los datos reflejen el cuadro completo.

En su aparición en la cadena de noticias CNBC, el lunes por la mañana, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que el papel del banco central era ayudar al mercado laboral, mantener los precios estables y preservar la estabilidad financiera, y todo con la vista puesta en el futuro.

#### Indices sólidos

Hasta ahora, la economía de Estados Unidos no solo ha podido resistir el combate contra la inflación que lleva adelante la Fed, sino también mantenerse sólida en general, a pesar de la caída de las acciones.

"Nosotros miramos hacia el futuro", dijo Goolsbee. "Por lo tanto, si las condiciones colectivas comienzan a alinearse de esa manera y hay un deterioro en cualquiera de esas puntos, vamos a intervenir para solucionarlo".

Sea como fuere, la mayoría cree que la Fed va camino a rebajar la tasa de interés varias veces antes de que termine el año. Goldman Sachs predice tres recortes, en septiembre, noviembrey diciembre, durante las reuniones oficiales de la Fed para lo que resta del año.

La posibilidad de un recorte en noviembre es particularmente llamativa, ya que esa reunión cae la semana de la elección presidencial, cuando la Fed normalmente evitaría a toda costa cualquier medida que pudiera convertirse en una noticia de corte político.

Detodos modos, los economistas advierten que el desplome de los mercados globales podría provocar una reacción en cadena que lleve a los consumidores y las empresas a replegarse repentinamente y profundizar la actual desaceleración de la economía mundial.

"La economía de Estados Unidos sigue siendo sólida", apunta Sløk, de Apollo. "Pero si el mercado de valores está a punto de entrar en un período de corrección del 10% o el 15%, existe claramente el riesgo de que esto derive en una situación mucho peor". .

Traducción de Jaime Arrambide

#### ¿POR QUÉ CAEN LAS BOLSAS?

#### Crece el desempleo

Las caídas siguieron a un informe de empleo de Estados Unidos del viernes pasado que indicó que los empleadores habían desacelerado significativamente la contratación en julio, con el desempleo aumentando a su nivel más alto en casi tres años. Esto profundizó los temores de que la economía más grande del mundo se estaba enfriando y de que la Reserva Federal pudo haber esperado demasiado para recortar las tasas de interés. El mercado laboral de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en julio, con un aumento de la tasa de desempleo a 4,3%, la más alta desde octubre de 2021, un dato que inquieta a la Reserva Federal (Fed) y que se conoce cuando faltan tres meses para la elección presidencial. La tasa de desempleo aumentó 0,2 puntos en julio, en comparación con el 4,1% en junio, según el Departamento de Trabajo.

#### Temor a una recesión

En su reunión de la semana pasada, los funcionarios de la Fed mantuvieron las tasas de interés en su nivel más alto en dos décadas, donde han permanecido durante un año. Basándose en la debilidad del informe de empleo, Goldman Sachs dijo en una nota que ahora esperaba que la Fed recortara las tasas de interés en sus próximas tres reuniones, un cronograma de recortes más agresivo de lo que el banco de inversión había esperado anteriormente. Los analistas elevaron su pronóstico sobre la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses al 25%, desde el 15% anterior.

#### Criticas a la Fed

Las críticas a la Reserva Federal son cada vez más fuertes, especialmente entre los que dicen "te lo dije". "La Fed ha tardado en recortar las tasas, pero eso era evidente durante algún tiempo", escribió aver Paul Donovan, economista de la UBS. Desde hace algún tiempo se ha advertido a las empresas que los consumidores de bajos ingresos gastan menos, enturbiando sus perspectivas de ganancias. "Será clave observar el tono de las empresas en las llamadas sobreganancias en las próximas semanas", escribió Lori Calvasina, jefa de investigación de acciones globales de RBC Capital Markets. Otros dicen que el pánico es exagerado. La volatilidad es común durante los repuntes del mercado alcista, advirtieron los analistas.

# Trump, contra Biden y Harris por el derrumbe

NUEVA YORK. – En plena campadidato presidencial republicano Donald Trump intentó ayer capitalizar políticamente el derrumbe de los mercados en una publicación en la que culpaba de la agitación económica y geopolítica a la vicepresidenta Kamala Harris, su presunta oponente demócrata en las elecciones de noviembre próximo.

"Los mercados bursátiles se

están derrumbando, las cifras de ña electoral, el expresidente y can- empleo son terribles, nos dirigimos a la Tercera Guerra Mundial y tenemos dos de los 'líderes' más incompetentes de la historia. Esto no es bueno", escribió en una publicación en Truth Social.

"Kamala y los mercados no van de la mano. Hace tan solo una semana que los mentirosos encuestadores le están dando una ventaja en la intención de voto y tenemos una estrepitosa caída del mercasocial Truth Social.

Analistas políticos estiman que la salud del mercado laboral podría influir en los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales.

El informe del Departamento de Trabajo del viernes pasado mostró una caída de los 179.000 empleos creados en junio y la tasa de desempleo subió al 4,3%. Las contratacio-

do", afirmó el candidato republi- nes en Estados Unidos se desacecano en una publicación en su red leraron drásticamente el mes pasado ante las altas tasas de interés, mientras los empleadores añadieron unos débiles 114.000 puestos de trabajo. El mensaje de Trump a los votantes es claro: las denominadas "Bidenomics", el plan económico del gobierno, "están decepcionando a los estadounidenses", afirmó su vocera Karoline Leavitt. .

Agencias AP y DPA

#### Temblor en los mercados globales | ELIMPACTO EN LA ARGENTINA

# El riesgo país subió a 1653 puntos y bajaron bonos y acciones

En una rueda de fuerte volatilidad en el mercado, los títulos soberanos cayeron 3% y el indicador del JP Morgan alcanzó el valor más alto desde marzo; dólares financieros, en alza

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Los mercados financieros se tiñeron de rojo ayer a nivel mundial. Entre temores de recesión en los Estados Unidos y el cierre de posiciones en yenes tras la sorpresiva suba de tasas de interés en Japón, los inversores se alejaron de los activos de riesgo e hicieron caer a las Bolsas de todo el planeta. Ese viento de frente también le pegó a la Argentina y, aunque se trató de una jornada de fuerte volatilidad (con algunas subas puntuales a lo largo del día), el riesgo país cerró en el nivel más alto en cinco meses y las acciones cayeron hasta 6% en el mercadolocal. Los dólares financieros subieron y el Banco Central tuvo que vender US\$24 millones.

dos durante el día fueron los bonos fueron 41 unidades por encima del parece ser el caso, el mercado luego soberanos de deuda, en una rueda cierre del viernes pasado (+2,54%) se calmará, se acomodará y segui- ciones argentinas que cotizan en en la que los inversores internacionales se alejaron de los mercados emergentes. Aunque durante la apertura llegaron a desplomarse hasta 10%, a lo largo de la jornada moderaron las caídas. Finalmente, los títulos Bonares cerraron 2,41% más abajo (fue el caso del AL29D y el AL35D) y los Globales, hasta 3,88% (GD41D).

Esto presionó directamente sobre el riesgo país, el indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países. Pese haber iniciado el día por encima de los 1700 puntos básicos, a medida que los bonos regularon la caída también lo hizo este indicador, para finalmente cerrar



Uno de los activos más golpea- en los 1653 puntos básicos. Aun así, y se trató del valor más alto desde rá", completó. mediados de marzo pasado, lo que aleja a la Argentina de poder acceder a los mercados internacionales de crédito.

13.44

10.38

LA NACION

16.50

10.38

13.44

Para Fernando Marull, economista de FMvA, hubo una sobrerreacción en los mercados internacionales luego de que la Bolsa de Japón registró la caída más grande desde 1987, una tendencia de números en rojo que terminó por contagiarse a nivel local. Por eso, con el correr de las horas, los desplomes iniciales se moderaron.

"La caída fue global y después los activos rebotaron en todo el mundo, lo que también levantó a la Argentina. No fue nada local, sino todo efecto internacional. Lo importante: si no hay una crisis de quiebre en estos países o sectores, algo que no

16.50

14 JUN JUL 12

Ejemplo de la volatilidad que se vivió durante el día fue el S&P Merval: inició la rueda con una caída del 6% por el shock inicial; pasado el mediodía llegó a operar neutro, pero finalmente cerró con una baja del 0,9% en pesos. En dólares contado con liquidación (CCL), cotizó a US\$1062, un 2,1% menos que el viernes.

Al poner el foco en el panel principal de la Bolsa porteña, el caso más llamativo del día fue lo que sucedió con la acción del BBVA. Si bien este papel lideró la caída al comienzo de la rueda, con un retroceso del 12%, terminó un 0,87% arriba. De todos modos, la mayoría de las acciones operaron en rojo, sobre todo BYMA (-6%), Sociedad Comercial del Plata

(-5,56%) y Ternium (-3,61%).

Cresud

-3,4%

0

Algo similar sucedió con las ac-Nueva York, más conocidas como ADR. Los papeles de Corporación América retrocedieron 4,5%, seguidos por Globant (-3,9%) y Cresud (-3,4%). No obstante, en una rueda al rojo vivo, lograron sortear el malestar internacional Transportadora de Gas del Sur (+1,5%), BBVA (+0,1%) y Despegar (+0,1%).

"Hoy [por ayer] hubo un colapso global, como el que también tuvimos el viernes. Pero la Argentina siempre es particular. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que desde mayo los activos ya estaban golpeados, aunque eso se profundizó en los últimos 30 días. Y cuando no lateralizan, caen, tanto en renta fija (bonos) como variable (acciones). Entonces, en un contexto de alta volatilidad, no es descabellado pen-

sar que un inversor compre bonos a US\$47 si piensa que la macroeconomía se va a ordenar y que los dólares para los vencimientos de 2025 están. La posibilidad de que algunos locales suban en pleno pánico, después de haber abierto muy feo, responde al mismo esquema de volatilidady trade decorto plazo", dijo Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Las turbulencias que se vivieron ayer a nivel internacional también presionaron sobre los dólares libres. Entre la incertidumbre global, la depreciación que tuvo el real brasileño y otras monedas regionales, sumada a la baja del precio de las commodities, las cotizaciones financieras cerraron unos \$15 más arriba.

En la primera rueda de la semana, el MEP terminó el día a \$1346,09, unos \$12,05 más que el viernes pasado (+1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cerró a \$1338,11, lo que significó un avance diario de \$16,15 (+1,3%).

Si bien los tipos de cambio financieros cotizaron al alza, en parte son contenidos por la oferta que reciben de tres frentes diferentes. Por un lado, por las liquidaciones que hagan los exportadores, quienes pueden canalizar un 20% de sus ventas al CCL. Otro tanto, por las intervenciones que empezó a hacer el Banco Central (BCRA) en el mercado desde mediados de julio. Por último, analistas señalan que en las últimas ruedas se registró una mayor oferta por el blanqueo de capitales.

"Mientras el Gobierno intenta contener la brecha cambiaria y convive con reservas netas negativas, el mercado se mantiene expectante, aunque no puede escapar al mal clima financiero global y, especialmente, a la caída de los precios de las commodities agrícolas y la debilidad del real brasileño", dijo Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros

En cambio, el dólar blue se vendió a \$1390. Se trató de una caída de \$5 frente al cierre del viernes (-0,4%), aunque esta cotización siguió posicionándose \$50 más arriba que los financieros. •

# Las causas del movimiento que sacude al mundo

OPINION

Fernando Marengo

PARA LA NACION

n los últimos días estamos experimentando un fuerte → ajuste en la valuación de los activos de riesgo. El temor a una recesión en la primera economía del mundo, alimentado por la reciente desaceleración en su mercado laboral y por el cambio en el tono de la Reserva Federal hacia una posible baja de tasas en septiembre, impulsó un fuerte risk off en los mercados globales. A su vez, la corrección de la Bolsa de Japón tras la suba de su tasa de política monetaria profundizó el fly to quality (vuelo a la calidad) en el mundo.

La volatilidad se disparó, con el índice VIX alcanzando máximos desde abril de 2020, mientras que los principales índices de acciones norteamericanos caen entre -4,1%y -5.8% en las últimas dos ruedas. Los índices europeos retroceden entre -3,6% y -5,1% con respecto al jueves, mientras que la Bolsa japonesa se desplomó -17,5% en igual período. La deuda de países emergentes registró incrementos en sus rendimientos de entre 10 y 50 puntos

básicos, con el mercado refugiándose en activos percibidos como de bajo riesgo. La tasa de los bonos a 10 años del Tesoro norteamericano se ubica en torno al 3,8% anual, alcanzando niveles mínimos en más de un año.

En el segundo trimestre del año, la economía norteamericana habría registrado una aceleración en la tasa de crecimiento, pasando del 1,4% (anualizado) del primer trimestreal 2,8% en el segundo trimestre. Sin embargo, cuando ajustamos estas cifras por la acumulación de inventarios, el crecimiento se ubicó en ambos trimestres en torno al 2%, en línea con el ritmo al que históricamente ha tendido a expandirse la capacidad productiva de ese país.

Con estos datos, el primer semestre del año marca una importante desaceleración con respecto al ritmo registrado durante 2023, que superaba ampliamente el potencial de mediano plazo de la economía.

Por su parte, el mercado laboral de Estados Unidos continúa creando empleo, aunque a menor ritmo, mientras la relación entre puestos vacantes y desempleados buscando llenarlos continúa normalizándose. Si bien la tasa de desempleo superó el 4% en los últimos meses, este

valor aún resulta bajo al evaluar la historia reciente, y su reciente suba se explica principalmente por una recuperación en la participación laboral desde niveles históricamente bajos, y no por una tendencia alcista en los despidos (que permanecen en niveles bajos). Si bien los salarios aún deben continuar consolidando su desaceleración, los diferentes índices de inflación mostraron una importante baja en los últimos meses, hasta ubicarse en niveles compatibles con la meta de la Reserva Federal.

Esta desaceleración de la economía norteamericana, alineada con el esperado escenario de soft landing, claramente resulta incompatible con el valor de los activos que tenían implícito en sus valuaciones el continuocrecimiento de la sventas, como es el caso de las acciones tecnológicas. De esta manera, los indicios de desaceleración justifican la toma de ganancias sobre activos que venían acumulando fuertes subas desde el último trimestre de 2023.

Ahora bien, el mismo proceso de ajuste de precios comienza a generar incertidumbre respecto de si la economía de Estados Unidos no podría terminar experimentando una espiralización en el deterioro de las expectativas, que acabe generando un hard landing.

La baja en el precio tiene, en primer lugar, un efecto ingreso negativo. Los fondos de pensiones, como así también los de inversión, con una elevada exposición en acciones de economías desarrolladas, ven caer sus valuaciones. La pérdida patrimonial, combinada con los bajos niveles de ahorro observados pospandemia, podría impactar en el nivel de consumo, y por ende en la actividad económica. El menor nivel de actividad afectaría la demanda de empleo y los salarios, profundizando el deterioro.

Este escenario de fly to quality afecta a todas las economías emergentes, en la medida en que los inversores desarman sus posiciones en estos mercados para buscar cobertura en activos considerados menos riesgosos. A este efecto se le debiera sumar la desaceleración que enfrente la principal economía del mundo y el consecuente impacto sobre el precio de las materias primas.

Menor crecimiento, precios de materias primas estables o a la baja y flujos de capitales huyendo en busca de resguardo no son el mejor escenario para economías emergentes como la argentina. Por

supuesto que el impacto no debe ser homogéneo; en cada economía dependerá de los desequilibrios que estas enfrenten y de la necesidad de acceder a los mercados de capitales para financiarlos.

Entonces, si bien a todas luces la economía norteamericana habría sostenido hasta julio una desaceleración gradual, controlada y necesaria, el fuerte ajuste de los mercados financieros podría potencialmente descarrilar este proceso. La economía de Estados Unidos ingresa ahora en un territorio donde la evolución de las expectativas será determinante, puesto que a través de su efecto sobre el sector financiero podría acabar impactando significativamente en la economía real.

En este contexto, será clave el seguimiento de indicadores de alta frecuencia, tanto financieros como económicos. El mercado debera a partir de ello decidir si la reciente baja representa una oportunidad de compra o el comienzo de una reversión más profunda. La política que deba adoptar la Reserva Federal dependerá esencialmente de ello. •

El autor es chief economist de BlackTORO Global Wealth Management

# En Economía confirmaron el rumbo, pero advierten por el cepo cambiario

Si bien las restricciones "ayudaron" a amortiguar el cimbronazo, en el equipo económico creen que se puede retrasar su eliminación

#### Francisco Jueguen

El conservador camino que el Gobierno eligió para salir del cepo podría hacerse más largo. ¿Cuánto más? Dependerá de la duración y profundidad de la tormenta a nível global que estalló en Japón en las últimas horas y que se extendió al mundo. Además, sin poder atraer más dólares por la aversión global al riesgo, un país con prontuario –como la Argentina– encontrará piedras en el proceso de recuperación económica.

Al cierre del mercado, en el Minsterio de Economía destacaban que, comparado con el mundo, había sido un "buen día" para el país. Los dólares y acciones se mantuvieron estables, y los bonos se recuperaron de sus caídas iniciales. "La Argentina solía exponenciar las bajas", alegaron.

En el Gobierno siguen siendo optimistas a pesar del abrupto cambio de clima financiero. Creen que las empresas privadas están logrando financiamiento a buenas tasas y que la Secretaría de Finanzas, gracias al brutal ajuste fiscal que lleva adelante el oficialismo, no lo requiere. El foco seguirá puesto en bajar la inflación y en recuperar—a través de la estabilización—la actividad.

En el equipo de Luis Caputo describen que lo que se está registrando es una revaluación del balance de riesgos a nivel mundial. Saben que ese movimiento tendrá un impacto en el globo. Japón fue solo el disparador. La imprevista suba de tasas de interés de su banco central, que cortó el carry trade global con el yen, maridó en las últimas semanas con malos datos de la industria y el empleo en EE.UU. que anticipan una recesión. Y falta para la próxima reunión de la Reserva Federal: será recién dentro de un mes y medio. Se suma el polvorín en Medio Oriente, luego de la muerte del número uno de Hamas en suelo iraní.

En el Gobierno afirman que la Argentina –por la frágil situación que heredó el gobierno de Javier Mileitiene insólitamente dos ventajas. Primero, no había logrado levan-



El ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei

ARCHIVO

tar las restricciones cambiarias, lo que podría amortiguar el golpe del cimbronazo financiero. El consenso entre los especialistas es que lo ideal –ante estas crisis– es que el tipo de cambio absorba el golpe y no la actividad (gracias al cepo). Muchos observan con recelo el mantenimiento del crawling pegal 2% en estos días de turbulencia. Pero la apuesta oficial es que la tasa de inflación–en desaceleración– se acurruque a ese ritmo.

Segundo, el "saneamiento" que se realizó del Banco Central en los últimos meses incluyó ir quitando del medio –a través de mecanismos de mercado- la participación de grandes inversores financieros de corto plazo en el mercado de capitales doméstico. La decisión obedecía entonces a la preparación para una salida del cepo sin tener que avalar un brusco salto del tipo de cambio. A este camino se agregó en las últimas semanas la "emisión cero", que tiene como contrapartida la intervención en el CCL para controlar la brecha, que se movía por encima de lo esperado.

De persistir el malhumor financiero, en el equipo saben que el impacto será inevitable. Si el apetito por el riesgo global disminuye, la peligrosa Argentina –un país fuera del mercado voluntario de crédito–tendrá más dificultades para atraer capitales. Y se necesitan dólares, no solo para levantar el cepo cambiario y comenzar un ciclo virtuo so basado en la inversión, sino también para pagar importaciones y sostener una recuperación. Este golpe se sumaría al que propina ya la fuerte baja del precio de la soja (aunque ayer recuperó).

El Gobierno trabajaba en un puente: ganar tiempo sumando nuevas inversiones—dólares—vía RIGI y divisas, a través del blanqueo. Este era el camino elegido hasta que el FMI tomara en consideración los cambios que se registran en la política norteamericana, donde Donald Trump puede volver al poder a comienzos de 2025. Hasta ese momento, era difícil que existieran "fondos frescos", más allá de las garantías por el oro del BCRA o el repo que el Presidente admitió que se negocia.

La actual patinada global no tiene, por ahora, profundidad demarcada ni fecha de clausura. Pocos pudieron anticiparla. Lo que todos saben es que el impacto es generalizado. Un ejemplo que ya comienzan a poner algunos en el propio Gobierno: "El blanqueo puede traer dólares. Este contexto ¿puede cambiar la decisión de alguien que iba a blanquear? Es poco probable, pero cambiaron los parámetros de inversiones y eso puede modificar todas las decisiones financieras".

"Nos afecta, pero mucho menos que usualmente, dado el orden macroeconómico y que no tomamos medidas apresuradas como haber salido del cepo", afirman en Economía. "Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo hubiera sido una calamidad", advirtieron cerca de Caputo. "El Gobierno no necesita financiamiento y las empresas privadas lo están consiguiendo a tasas muy favorables. Lo importante es seguir bajando la inflación y que se recupere la economía. Eso no debiera verse afectado", indicaron.

La semana pasada, el Banco de Japón subió su tasa a 0,25%. La decisión, la segunda alza en el año, sorprendió a los inversores. Muchos se apalancaban en el yen –lo tomaban casia costo 0%—para invertir en otros activos a nivel global. El cambio implicó un rebalanceo financiero de las operaciones a nivel global.

Loclaroesquenofuesoloporuna corrección técnica. La expectativa de recesión crece en EE.UU. luego de que la semana pasada se conociera que las tasas de desempleo pasaron de 4,1% a 4,3%, el nível más alto desde octubre, y de que se difundiera, unos días antes, un dato decepcionante sobre la industria. La Reserva Federal de ese país (Fed) mantiene tasas de interés altas para luchar contra la reaparición de la inflación luego de que 40 años de estabilidad de precios se trastocaran por la pandemia. En el mercado algunos creen que se sobregiraron.

En la Fed dicen que tienen todo estudiado. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, buscó espantar fantasmas y dijo ayer que la economía de su país no parece estar en recesión aún. Sin embargo, afirmó que las autoridades deben ser conscientes de la posibilidad de que el movimiento de los mercados esté indicando un cambio de rumbo.

Pero para la próxima reunión de la Fed todavía falta mucho, y el fly to quality de los inversores en el mundo complica a todos los países, pero impacta más en aquellos más riesgosos. La Argentina sigue estando, por su extenso historial de incumplimientos, en ese fatídico club. "Ese vuelo hacia la calidad también hace más costosa la salida del cepo", coincidió ayer un exministro de Economía. •

### El BCRA volvió a vender reservas

Cedió US\$24 millones en una jornada de bajo volumen operado

El Banco Central (BCRA) debió ceder ayer US\$24 millones en intervenciones sobre la plaza cambiaria en una jornada caracterizada por el cimbronazo, con epicentro en Japón, que estremeció a los mercados del mundo.

El resultado, mucho menos negativo que el que se temía pese al cepo, es acorde con el buen desempeño que, en medio el tembladeral y tras aperturas fuertemente bajistas, mostraron en general los precios de los activos argentinos referenciales.

Y es un dato relevante dada la fragilidad que mantiene la tenencia del BCRA, pese a las millonarias recompras realizadas por más de US\$17.000 millones en los primeros seis meses de la gestión Milei. Se trata de una variable clave en relación con las restricciones cambiarias y las limitaciones que existen para poder ilusionarse con una recuperación de la economía que tenga a la inversión como principal motor.

La acotada venta del BCRA fue posible en una jornada en la que el volumen operado se contrajo en un 35,5% al totalizar US\$226,2 millones. Ese dato, "luego de varias ruedas de alto volumen", resultó una buena noticia para el BCRA dado que "últimamente se ha comprobado que cada vez que se registró mayor demanda tuvo que se abastecida con ventas incrementales del BCRA", hizo notar el economista Javier Giordano (CFA). De hecho, fue el monto negociado más bajo en casi quince dias. •

# Participaciones sociales

4318 8888

#### CASAMIENTOS

Familia Andruchow Colombo anuncia con alegría el casamiento civil de su hija Ana con el Sr. Andrés Elgorriaga, celebrado ayer en la ciudad de Buenos Aires

#### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 7 de agosto, a las 13, en el Libertador Hotel, disertará el Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Guillermo Francos, sobre: "Milei una política de cambio y crecimiento para Argentina"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

# La soja y el maíz esquivaron la crisis bursátil

En el mercado de Chicago, las cotizaciones de la oleaginosa subieron US\$4,96 y las del cereal, US\$1,67

#### Dante Rofi LA NACION

La soja y el maíz completaron ayer su segunda rueda positiva consecutiva en la Bolsa de Chicago, desde donde oficiaron de espectadores ante la brusca caída de los principales indicadores bursátiles mundiales.

Al cierre de las operaciones, las posiciones septiembre y noviembre de la soja sumaron US\$4,96, al pasar sus ajustes de 374,05 a 379,01 y de 377,45 a 382,41 dólares por tonelada. En el caso del maiz, sus contratos septiembre y diciembre subieron un US\$1,67 y un 1,48, lue-

go de variar sus valores de 152,16 a 153,83 y de 158,75 a 160,23 dólares por tonelada.

En ambos casos, los niveles de precios actuales resultan los más bajos desde principios de octubre de 2020. Y quizás ahí estuvo la principal razón de la resistencia de ambos productos a continuar cediendo valor, en mercados que están sobrevendidos por los grandes fondos de inversión como respuesta al muy buen estado de los cultivos estadounidenses; a la chance de ver, desde septiembre, cosechas muy próximas a las marcas récord en maíz y en soja en Estados Unidos, y a la ralentización de la demanda china.

Además, como factor de sostén para los precios en momentos en los que ambos granos están definiendo el potencial de rinde en los campos, aparecieron pronósticos meteorológicos más secos para los próximos días sobre la mayor parte del cinturón sojero/maicero estadounidense que los vigentes hasta el cierre de la semana anterior.

En la plaza de granos local tampoco impactó la debacle bursátil global. En efecto, las pizarras del Matba Rofex reflejaron subas de US\$4 y de 3,90 sobre los contratos septiembre y noviembre de la soja, cuyos ajustes pasaron de 309 a 313 y de 307,50 a 311,40 dólares por tonelada.

En el mercado físico las fábricas elevaron de 285.000 a 290.000 pesos sus propuestas por la soja con entrega inmediata y por las fijaciones para las terminales del Gran Rosario, mientras que los exportadores mantuvieron las mismas propuestas del viernes para Bahía Blanca y para Necochea, con 275.000 y con 260.000 pesos por tonelada, respectivamente.

Los contratos septiembre y diciembre del maíz en el Matba Rofex sumaron hoy US\$0,20 y 0,60, luego de que sus ajustes pasaron de 175,50 a 175,70 y de 176,20 a 176,80 dólares por tonelada. •

### Temblor en los mercados globales | EFECTOS EN LA ECONOMÍA LOCAL



La baja del precio de la soja en las últimas semanas pone presión a las reservas

ARCHIVO

# El cimbronazo internacional podría complicar la recuperación

**EL ESCENARIO** 

Sofía Diamante LA NACION

a crisis financiera global, desatada por las señales de una po-dos y por la sorpresiva suba de la tasa de interés en Japón, impacta de lleno en la Argentina por varios frentes y le suma una dosis de incertidumbre a una economía frágil, que no tiene reservas en el Banco Central (BCRA) para amortiguar los efectos.

Por lo tanto, se espera una mayor ralentización de la recuperación económica, ya que aumentará el costo del financiamiento para hacer inversiones, y porque se prevé que seguirán bajando los precios de las principales exportaciones argentinas (granos y petróleo).

La mayor incertidumbre a nivel global generó automáticamente un aumento de las tasas de interés, que se ve reflejado en la Argentina en un incremento del riesgo país, que escaló nuevamente por arriba de los 1700 puntos básicos (aunque después cerró por debajo). Esto significa que si el Estado quiere pedir un crédito internacional, se le cobrará una tasa de interés un 20% más elevada en dólares.

Para el sector privado la situación es similar. Si bien hubo varias empresas que pudieron salir al mercado en los últimos meses a colocar deuda en dólares (sobre todo las que están ligadas a la exportación), una suba de tasas internacionales impactará en los costos de financiamiento, haciendo menos rentables los proyectos de inversión.

su vez, sucede luego de que el Poder Ejecutivo aprobara el Régimen de Incentivo para grandes inversiones (RIGI), el instrumento con el cual busca impulsar la actividad económica y aumentar la llegada de dólares.

El impacto más directo de la crisis, sin embargo, es la caída de la cotización de la soja, que, con un valor por debajo de US\$380 la tonelada,

llegó a los niveles que tenía en los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri. Ayer subió.

En los nueve meses de gobierno de Javier Milei, el precio de la soja cayó más de US\$100 por tonelada, lo que equivale a US\$5000 millones menos de exportaciones anuales que en un año normal, como explicó la consultora 1816.

Los menores valores de las commodities que la Argentina exporta (además de soja, trigo, maíz y petróleo) afectan de manera directa a las reservas netas del Banco Central (BCRA), que se calculan negativas en US\$3000 millones.

La falta de dólares, a su vez, le coloca mayor presión a la política monetaria que aplica el Banco Central, que se mantiene inflexible al devaluar a un ritmo de 2% men-

#### El equipo económico se mantiene firme en aplicar una devaluación controlada

sual desde diciembre, pese a que la inflación fue mayor y a que Brasil se vio forzado a devaluar su moneda, al igual que otros países emergentes (México, Colombia, Sudáfrica, Turquia y Chile).

Si bien en la Argentina hay un riguroso control de cambios, que imposibilita la salida de capitales y amortigua el impacto financiero internacional en el dólar, la apreciación de la moneda frente a la región vuelveal país menos competitivo, en un contexto en el cual no hay reservas. El equipo económico se mantie-El encarecimiento del crédito, a nefirme en aplicar una devaluación controlada del tipo de cambio, en un contexto en el cual todas las monedas de países emergentes se devaluaron: Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Turquía y Chile.

"Hay que ser bastante cautos al evaluar los efectos. Hace tiempo que la economía estadounidense se encuentra frente a esta posible ocurrencia de una recesión. Los indicadores de la semana pasada no fue-

ron los que se esperaban y esta es la repercusión que hoy tenemos a nivel mundial", dijo Lucrecia D'Jorge, economista de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, quien añadió: "La peor noticia para nuestro país es el incremento del riesgo de crisis, porque se necesita financiamiento para poder consolidar la recuperación de la actividad económica que vimos en el segundo trimestre y eso es lo más preocupante. Hay que ver igualmente cómo decanta esto y cuáles son las decisiones en materia de política económica que se adapten al contexto internacional".

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, dijo que la estrategia económica local de crawling peg ya tenía presión por el lado de la baja de los precios de las commodities y ahora a eso se le suma la mayor presión por el lado de la devaluación de las monedas emergentes. "Para la Argentina sin duda es un contexto internacional más desafiante, con una estrategia que ya venía medio forzada, y que ya había dejado de fluir por el lado financiero y por la acumulación de reservas. Además sucede en un momento en el que la economía real estaba empezando a recuperarse, entonces es una mala noticia".

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, indicó: "El contexto internacional venía complicándose para la Argentina y esto es un cimbronazo financiero internacional, que no sabemos si se va a contener o va a ser un episodio de volatilidad. Esto complica mucho la estrategia oficial, sobre todo en lo cambiario, porque el BCRA está con reservas netas por alrededor de -US\$4000 millones".

Este escenario obviamente hace todo más complicado y tensiona al alza la brecha, a la baja las reservas y hacia arriba el riesgo país. Es un combo complejo, que quizás a fin de esta semana veamos que fue solo un cimbronazoy no pasó a mayores, peroel hechode que haya mayor volatilidad y devaluación de las monedas emergentes complica la estrategia cambiaria del Gobierno", agregó. •

# Dólar y deuda, dos frentes claves afectados por la crisis financiera

Las monedas de los países emergentes se devalúan y presionan sobre el régimen cambiario; dudas por la salida del cepo y los compromisos de pago

Esteban Lafuente

LA NACION

Elescenario negativo en el plano global afecta, entre varias cuestiones, dos frentes claves de la economía local: el dólar y la deuda, según analistas consultados por LA NACION.

"El combo es muy malo para la Argentina", sintetiza Gabriel Caamaño, de la firma Outlier, al describir el impacto de las fuertes bajas de los mercados financieros globales sobre el país.

"Hay un deterioro en las condiciones financieras mundiales, un incremento en la aversión al riesgo, y eso afecta a los mercados emergentes, sobre todo a los considerados distressed o más riesgosos, como la Argentina", explica el economista sobre las consecuencias de estos episodios. Es un shock negativo en los mercados, en el cual la reacción de inversores y gestores de fondos es reducir su exposición en activos de economías menos desarrolladas.

Esa salida de capitales se refleja en el movimiento de las monedas de países emergentes (Brasil, Colombia, México, Chile y Sudáfrica, entre otros), que se deprecian frente al dólar. Y la escena se completa con el retroceso en el precio internacional de algunas commodities, en una tendencia que se replica desde hace ya varias semanas. En el caso de la soja, principal fuente de divisas de la Argentina, la tonelada cayó recientemente por debajo de los US\$400 en Chicago, y en términos relativos se ubica en mínimos desde 2006.

"La principal razón [de lo sucedido] es el cambio en la política monetaria del Banco de Japón, que subió las tasas de interés por encima de lo previsto y tomó por sorpresa a los inversores", explica Mazimiliano Donzelli, manager de estrategias de IOL.

"Por varios años, esas tasas estaban en cero o prácticamente en territorio negativo, algo que los inversores aprovechaban para buscar financiación barata e invertir en otros mercados que ofrecían rendimientos positivos, como los bonos del Tesoro de EE.UU., acciones y monedas de países emergentes. Pero tras esta suba en el costo del crédito, los inversores están readecuando sus estrategias y esto trajo incertidumbre de corto plazo", agrega Donzelli.

Por su parte, Caamaño agrega, en referencia al esquema económico, que "la Argentina no logró salir de los controles de cambios duros y tampoco el Gobierno parece haber logrado convencer al mercado de que va a lograr hacerlo de la forma en que quiere. De ahí vienen todos los anuncios de intervención de las últimas semanas. Y esto hace dudar todavía más".

Es que mientras la apuesta de la conducción económica es sostener el crawling peg del dólar oficial al 2% mensual, el escenario negativo de los mercados financieros puede sumar presión sobre los dólares financieros y la brecha.

Esa dinámica supone un desa-



Gabriel Caamaño CONSULTORA OUTLIER



Mazimiliano Donzelli INVERTIRONLINE (IOL)

fio para la estrategia del Gobierno, que semanas atrás, luego de la última escalada de los tipos de cambio paralelos, anunció un esquema que habilita la intervención en el mercado para intentar bajar esas cotizaciones, con hasta US\$1900 millones de reservas. Con mayor presión alcista, el dilema es aceptar esa suba o destinar más divisas para amortiguarla.

Al mismo tiempo, esa capacidad de intervención es finita. Ya pasaron los meses de mayor liquidación de exportaciones por el agro y, además de la intervención, el Gobierno enfrenta pagos por vencimientos de deuda y demanda de importaciones y servicios en el exterior.

"La Argentina hoy tiene un esquema con ancla cambiaria, mientras todas las monedas de sus socios comerciales están depreciándose y se deterioran los términos de intercambio. Suma dudas sobre si el Gobierno podrá lograr una unificación cambiaria como pretende", agrega Caamaño.

Las dudas también crecen en tornoalanunciado repoque el Gobierno tendría conversado con bancos internacionales. La mayor tensión financiera global podría eventualmente dificultar las condiciones de acceso a ese préstamo que, más allá de su no confirmación, es una de las apuestas del equipo económico para mostrar que tiene los dólares para pagar los próximos vencimientos de 2025.

En ese plan, recientemente el Gobierno decidió llevar parte de la tenencia de oro del BCRA al exterior para generar inversiones que permitan obtener un interés. Según Caamaño, esa decisión, sobre la cual el BCRA no comunicó detalles, no está afectada por el deterioro financiero de esta jornada.

La tensión via monedas emergentes, en especial el real brasileño, puede presionar sobre el tipo de cambio real de la Argentina, y podría llevar a presiones en los dólares alternativos. En este contexto, lo que se mirará de cerca también esta semana es si el Gobierno decide o no intervenir en estos mercados y en qué magnitud", dijo Juan Manuel Franco, de Grupo SBS. •

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 7



Irán reitera las amenazas

# a Israel y la Casa Blanca busca una desescalada

**GUERRA**. Teherán advirtió que castigará a Tel Aviv tras el asesinato del líder de Hamas en la capital iraní; diplomacia de Biden y Blinken

TEHERAN.-Después de ampararse en su "derecho legal", Irán reiteró ayer que tomará medidas para "castigar" a Israel por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, pero aclaró que "no busca aumentar las tensiones en la región", según argumentó el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, informó la agencia de noticias Mehr.

"Irán, confiando en su derecho inherente basado en los principios del derecho internacional de castigar al agresor, tomará medidas seriasy disuasorias con fuerza, determinación y firmeza", dijo el funcionario, y subrayó que Teherán "no busca aumentar las tensiones en el conflicto de la región".

"Nadie debería dudar de la seria determinación de Irán y de su derecho legal a castigar al régimen usurpador israelí por su agresión y comportamiento criminal y aventurero. Hasta ahora hemos tomado las medidas políticas y legales necesarias a este respecto", añadió Kanani.

"El mundo debeapoyar de modo serio y firme el castigo al agresor", dijo el funcionario de la república islámica, y destacó que "Irán no puede ser indiferente a su seguridad nacional, así como a la seguridad de sus aliados, amigos y región".

Irán tiene derecho a responder a Israel tras el asesinato de Haniyeh, según el artículo 51" de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, coincidió, a su vez, el secretario del Alto Consejo para los Derechos Humanos de Irán, Kazem Gharibabadi, también según un reporte de Mehr. Y dijo que la respuesta dependerá de las opiniones del gobierno y otros funcionarios de la república islámica, pero cualquier respuesta será en consonancia con el derecho internacional.

"Esperamos ver la liberación de Palestina y la destrucción del régimen sionista", disparó luego Gharibabadi.

En la misma línea se había ex-

presado anteayer el ministro interino de Asuntos Exteriores iraní. Ali Bagheri, en una conversación telefónica con la canciller eslovena, Tanja Fajon, en referencia al reciente asesinato del comandante de Hezbollah Fuad Shukr, en Beirut, y del líder político de Hamas, Haniyeh, en Teherán.

"Irán ciertamente utilizará su derecho legítimo e inherente a defender su seguridad, soberanía e integridad territorial y, así, creará un elemento disuasorio contra las medidas agresivas de Israel", afirmó Bagheri.

"A Irán le sorprende el silencio de los europeos y del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la agresión israelí a zonas civiles en Yemen, Líbano y Teherán", añadió el ministro.

Según la agencia IRNA, Fajon, por su parte, expresó la esperanza de que todas las partes actúen con moderación para proteger la estabilidad regional.

Irán emitió ayer un aviso a los pilotos (Notam) de que los aviones que se dirijan hacia las zonas central, occidental o noroccidental del país, o que se encuentren en esas zonas, cambien de ruta. Lo informa el periódico israelí Jerusalem Post.

#### En guardia

En tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, pidió ayer al Ejército prepararse para "todas las opciones" ante la posibilidad de que Irán lleve a cabo un ataque contra territorio israelí en represalia por la muerte de Haniyeh, durante su visita a Teherán, un ataque que las autoridades iraníes atribuyen a las fuerzas israelies.

Asi, durante una visita al mando de la Fuerza Aérea israelí en la localidad de Tel Aviv, Gallant puntualizóque los "enemigos de Israel están considerando" todas sus opciones gracias a las acciones de las fuerzas israelíes en el pasado.

No obstante, dijo que es importante "estar preparados para todos los escenarios posibles, incluso la posibilidad de responder rápido a

un ataque" tras reunirse con el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, según consignó el diario The Times of Israel.

"Debemos estar preparados para todo, incluso para una rápida transición hacia el ataque en todos los sectores", declaró antes de defender que los preparativos de la Fuerza Aérea avanzan de acuerdo con el "desarrollo de acontecimientos en el plano de seguridad".

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, instó en llamadas telefónicas a todas las partes en Medio Oriente a evitar una "escalada", dijo su vocero, mientras crecen los temores de un inminente contraataque de Irán contra Israel.

"Es importante que todas las partes tomen medidas en los próximos días para abstenerse de toda escalada y calmar las tensiones", declaró a los periodistas el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, al describir las llamadas telefónicas de Blinken en la región.

Blinken participó de una reunión con el presidente norteamericano, Joe Biden, y el equipo de seguridad nacional. La reunión contaba con destacados funcionarios, incluida la vicepresidenta y nueva candidata presidencial demócrata, Kamala Harris.

Biden, de 81 años, voló de regreso a la Casa Blanca después de pasar un fin de semana en su residencia de Wilmington, Delaware, y se dirigió directamente al Salón Oval.

El presidente y Blinken mantuvieron una frenética actividad diplomática para tratar de aliviar las tensiones provocadas por el reciente asesinato de Haniyeh.

Antes, Biden llamó al rey de Jordania, Abdullah II, mientras que Blinken llamó al primer ministro de Qatar y al canciller de Egipto, los dos actores claves en las negociaciones de un alto el fuego en el territorio palestino de Gaza entre Israel -principal aliado estadounidense en la región-y Hamas. •

Agencias ANSA, Reuters y AP



Una ruta bloqueada por el agua en Tarpon Springs

### La tormenta Debby causa inundaciones catastróficas en Florida

ALERTA. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur declararon el estado de emergencia

MIAMI.-La tormenta tropical Debby avanzaba ayer por el norte de Florida y amenazaba con provocar "inundaciones catastróficas" en el sudeste de Estados Unidos. donde causó la muerte de al menos cuatro personas.

Dos de las víctimas, una conductora de 38 años y un joven de 12 que viajaban juntos en un automóvil, fallecieron en un accidente en el condado de Dixie, en el noro este de Florida, el domingo por la noche.

La mujer perdió el control del vehículo por causa de las malas condiciones climáticas y se estrelló contra un guardarraíl, indicaron las autoridades locales.

En otro accidente de tráfico, un hombrede 64 años chocó su semirremolque contra un muro y, después de que la cabina se descolgara, cayó a un canal cerca de Tampa, donde los servicios de emergencia encontraron su cadáver.

La cuarta víctima fue un adolescente de 13 años que estaba en la casa rodante de su familia cuando un árbol derribado por la tormenta lo aplastó.

Debby tocó tierra en Florida como un huracán de categoría 1-en una escala de 5- antes de debilitarse y convertirse en una potente tormenta tropical.

El director del centro estadounidense de huracanes (NHC), Michael Brennan, alertó que en horas de la noche de ayer iba a acarrear "lluvias extremas", que podrían provocar "inundaciones catastróficas en zonas costeras de Georgia, Carolina del Sur e incluso Carolina del Norte".

El organismo preveía que la tormenta atravesará el norte de Florida ayer y se moviera por el sur de Georgia ayer a la noche y el martes antes de alcanzar la costa de Carolina del Sur.

Tras alcanzar un pico de 120 km/h, sus vientos máximos sostenidos cayeron hasta los 100 km/h durante la tarde de ayer, según el NHC.

El temporal podría provocar una subida del nivel del agua de cerca de dos metros en algunas áreas costeras.

"Los impactos de Debby solo es-

tán empezando, van a extenderse a lo largo de la semana a través de porciones de la costa sureste de Estados Unidos", declaró Brennan.

La velocidad de desplazamiento de la tormenta se frenará de forma drástica conforme se aleje de la costa, lo que provocará "un episodio de lluvias extremas de larga duración" en las zonas atravesadas, añadió.

#### Zona castigada

Debby impactó el llamado Big Bend, una región poco poblada que une la península de Florida con el resto de Estados Unidos por el noroeste, y que ya sufrió el año pasado los embates del huracán Idalia, de categoría 3.

"Esto no trajo los vientos huracanados catastróficos que hemos visto en tormentas anteriores (en Florida) como el huracán Ian (en 2022), pero ha descargado y sigue descargando mucha agua", declaró en rueda de prensa el gobernador Ron DeSantis, que pidió precaución a los habitantes.

Según él, unas 250.000 personas quedaron sin electricidad este lunes en Florida.

El temporal provocó además retrasos de vuelos en aeropuertos del sur del estado, como los de Miami y Fort Myers, informó la autoridad aeronáutica estadounidense en su sitio web.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó anteayer una declaración de emergencia para Florida, lo que permitirá acelerar la ayuda federal. Los gobernadores de Georgia y Carolina del Sur hicieron lo mismo para sus esta-

La Patrulla Fronteriza estadounidense anunció por su parte en la red social X un beneficio inesperado del huracán: sus vientos empujaron 25 paquetes de cocaína hasta la costa de los Cayos de Florida, en el sudoeste del estado, donde fueron incautados. El cargamento tiene un valor en la calle de más de un millón de dólares, precisó un funcionario de ese cuerpo. •

Agencias AFP y Reuters

#### Crisis en Venezuela | CERCO JUDICIAL Y AMENAZA DE CENSURA

# Maduro le declara la guerra a WhatsApp: "Fuera de Venezuela"

El régimen inició una investigación penal contra Machado y González luego de que pidieran a la Fuerza Armada Nacional y policías que se "pongan del lado del pueblo"

Daniel Lozano

PARA LA NACION

CARACAS.— El desafío de la líder opositora, María Corina Machado, y del diplomático Edmundo González Urrutia, ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio, provocó la reacción inmediata del chavismo. Nicolás Maduro se vio obligado a actuar ante la ofensiva democrática en contra del generalato, la principal pieza del puzzle chavista del poder, y del poder de convocatoria de la dupla a sus masivas manifestaciones coordinadas desde la plataforma WhatsApp.

Empeñado en combatir los demonios occidentales, Maduro arremetió contra la popular plataforma
de chats, después de varios días atacando a TikTok, Instagram, Elon
Musk, Mark Zuckerberg y otros estandartes de la tecnología. "Yo voy
a romper relaciones con WhatsApp
porque la están utilizando para
amenazar a Venezuela. Y entonces
yo voy a eliminar mi WhatsApp de
mi teléfono para siempre", arengó
el "presidente pueblo" bajo la lluvia
y rodeado de una marcha juvenil
montada ayer por el chavismo.

El jefe bolivariano, que usa todas las redes sociales para la propaganda, aseguró que pasará sus contactos a Telegram y Wich App. "Es necesario hacerlo...; Dile no a Whats-App; fuera de Venezuela! Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile se esconden cobardes detrás del anonimato", redondeó.

WhatsApp es la principal herramienta utilizada por los venezolanos para coordinar las movilizaciones opositoras contra el régimen y denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad.

En tanto, la carta pública, firmada por Machado y por el "presidente electo" de Venezuela, tenía dos destinatarios, la Fuerza Armada y las distintas policías, y un llamado: que "se coloquen al lado del pueblo y de



Maduro habló ayer ante un grupo de jóvenes chavistas

sus propias familias".

"Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores", subrayaron ambos opositores.

El texto señala sin contemplaciones al alto mando conformado por el generalato chavista, el principal soporte de la autocracia revolucionaria, "que se alinea con Maduro y con sus viles intereses pese a la masiva violación de derechos humanos". Venezuela cuenta con alrededor de 2000 generales, principales beneficiados junto a los jerarcas políticos y los boliburgueses de la corrupción revolucionaria.

Desde que el pueblo venezolano saliera primero a defender sus votos y después a protestar por el mayor fraude electoral en la historia de América Latina, los militares de la Guardia Nacional y las distintas policías, aliadas con los colectivos paramilitares, se han cobrado la vida de 23 personas, provocado cientos de heridos y detenido y encarcelado a más de 2000 personas. La última víctima mortal es Ángel Mora, un joven que sufrió una paliza salvaje proporcionada por los cuerpos de seguridad.

"Ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria. El informe del Centro Carter es demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral, mientras Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido. Miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo", insistieron Machado y González. Las actas oficiales de las elecciones, recogido el 82%, confirman la victoria del opositor, que alcanzó una votación histórica del 67% de los apoyos, frente al 30% de Maduro.

Machado y González se dirigieron también a todos los venezolanos "que tienen madres, padres,
hijos, hermanos, parejas que son
miembros de la Fuerza Armada
Nacional o funcionarios policiales"
para que les exijan no reprimir, desconozcan las órdenes ilegales y acaten la soberanía popular expresada
en las urnas.

Y para quienes se atrevan a llevar adelante el desafío, "el nuevo gobierno de la república, electo democráticamente por el pueblo venezolano, ofrece garantías para quienes cumplan con su deber constitucional. Asimismo destaca que no habrá impunidad. Este es un compromiso que asumimos con cada uno de los venezolanos".

De inmediato, el jefe del Ministerio Público chavista, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra Machado y González ante la "presunta comisión" de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para crear zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración.

Saab aseguró en su comunicado que ambos anunciaron falsamente a un ganador de las presidenciales (Edmundo) distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), "único órgano calificado para hacerlo", además de hacer una "abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes".

Transcurridos ocho días de las elecciones, el CNE no ha mostrado un solo dato centro por centro, mesa por mesa. En cambio, la oposición ha mostrado al país y al mundo los resultados oficiales del 82% de las actas, comprobados y confirmados por distintos expertos.

Atento siempre a los abusos chavistas, el presidente chileno, Gabriel Boric, advirtió sobre las acciones de la Fiscalía. "Ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprime a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de dirigentes de la oposición", disparó Boric.

Tanto Machado como González Urrutia se encontraban bajo amenaza presidencial desde que la semana pasada Maduro exigiera que los pusieran tras las rejas. Las palabras del "presidente pueblo" dieron paso al asalto nocturno de la sede política de Machado en Caracas, por lo que horas más tarde anunció al país que se ponía bajo resguardo.

No mentía. En los días siguientes la líder opositora cambió sus rutinas y sus lugares de descanso. También apareció de improviso en la multitudinaria concentración del sábado: emergió de entre el gentío con una chaqueta con capucha y subió al camión de los dirigentes opositores para dirigirse a sus seguidores. •

# Revelan una propuesta para anular y repetir las elecciones

Gustavo Petro busca convencer a México y Brasil para forzar una nueva votación en Venezuela; reacción de Machado

CARACAS (Para LA NACION).—La advertencia del expresidente colombiano Iván Duque respecto del plan puesto en marcha por el mandatario Gustavo Petro para alcanzar un acuerdo internacional que fuerce la repetición de las elecciones agitó aún más, si cabe, el avispero venezolano.

La apuesta de Petro, que debe convencer primero a Brasil y México, es que se repitan las elecciones "para ayudar a Maduro". En eso estaría trabajando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la pintoresca petición de amparo realizada por el "hijo de Chávez". La excusa para anularlas sería el falso ataque cibernético desde Macedonia del Norte, algo desechado por expertos electorales e informáticos.

La situación es similar a lo que ya

ocurrió en 2021 con las elecciones regionales de Barinas, la cuna de la revolución. Hace tres años, el candidato opositor Freddy Superlano (a quien el régimen mantiene desde hace seis días en desaparición forzada) derrotó en las urnas a uno de los hermanos de Chávez, pero los militares sustrajeron las actas de votación y obligaron a que se repitieran los comicios. El chavismo inhabilitó a Superlano, a su mujer y a varios dirigentes, pero no pudo evitar la victoria de Sergio Garrido en la segunda vuelta impuesta por el poder.

María Corina Machado fue la primera en reaccionar después del juego adelantado por Duque. "A la comunidad internacional, saben lo que está en juego, lo que significaría para Venezuela y para la región

que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto de nuestra libertad plena y el retorno a la democracia", advirtió ayer. Más tarde, en una declaración para un medio brasileño, Machado agradeció el apoyo "nítido" de Lula da Silva a la hora de exigir la publicación de las actas.

Es precisamente en la vía abierta por el trío presidencial (Lula, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro) donde se depositan tanto esperanzas como desconfianza.

La minicumbre entre los tres presidentes y Maduro se esperaba para cualquier momento, una vez iniciada la visita oficial de Lula a Chile, donde su presidente, Gabriel Boric, es quien más firme se ha mostrado desde el primer momento ante las constantes violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

"Hay dos posturas: una de Brasil/México/Colombia, parecida a la europea, que coinciden en no reconocer el 'triunfo' de Maduro. Y dos, el reconocimiento de Edmundo González, como han hecho Estados Unidos y varios países latinoamericanos, como presidente electo", describió para LA NACION la consultora política Carmen Beatriz Fernández.

La postura inicial de los tres países, que apuntaría a desconocer las elecciones, "abriría la puerta a una impugnación y a una nueva elección. En esta comedia de enredos son factores de forma que afectan al fondo. Y es que esta postura de no reconocer las elecciones sería favorable a Maduro, porque implica anular y convocar una nueva elección. Evidentemente no es la mejor solución para la democracia y por eso Machado asoma la posibilidad de que se reconozcan las actas hechas públicas. Partiendo de esta base se establecería el espacio de negociación", sentenció Fernández.

Un grupo de exministros chavistas y personalidades de izquierda también se ha dirigido a los tres presidentes para darles un voto de confianza en busca de una salida democrática y constitucional. En paralelo, solicitan que intercedan para poner fin a la "oleada represiva contra sectores populares y dirigentes políticos, pocas veces vista en la historia de nuestro país".• LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 9

# Venezuela aceptó que la Argentina esté representada por Brasil

Lo informó el canciller de Maduro; los seis asilados opositores al chavismo siguen allí sin suministro de luz y su futuro es incierto



La canciller Diana Mondino recibió ayer a los diplomáticos argentinos que estaban en Caracas CANCILLERÍA

#### Jaime Rosemberg LA NACION

Ya con la luz de un grupo electrógeno propio, y con la bandera argentina ondeando en el mástil, los seis asilados opositores al gobierno de Nicolás Maduro continúan alojados en la residencia oficial del embajador argentino en Caracas. formalmente a cargo del gobierno de Brasil luego de la salida obligada de los diplomáticos nacionales por orden del gobierno chavista.

En la Cancillería afirman a LA NAcion que en las últimas horas "no ha habido novedades" en la situación de los asilados, atendidos por el personal contratado por la Argentina que quedó y con la supervisión ocasional de diplomáticos de Brasil, país al que Venezuela aceptó formalmente hoy como "custodio" de las sedes diplomáticas argentinas.

"El gobierno de Venezuela y el gobierno de Brasil tienen a bien informar que han llegado al presente acuerdo para que la custodia de los locales de las misiones diplomáticas de Argentina y de Perú, así como la representación de sus intereses y de sus nacionales en territorio venezolano, serán representados a partir del 1° de agosto de 2024 por la Embajada de la República Federativa de Brasil en Caracas", reza el comunicado, emitido por el canciller venezolano, Yván Gil.

#### Reconocimiento

Luego de semanas de tensión, acordes con la áspera relación diplomática que sostienen los presidentes Maduro y Javier Milei, el encargado de Negocios, Andrés Mangiarotti, y el resto de la delegación diplomática en Venezuela, que llegaron a Buenos Aires el sábado, fueron reconocidos ayer por la canciller Diana Mondino en el Palacio San Martín.

Por pedido del gobierno de Venezuela, la bandera de Brasil fue retirada del mástil de la embajada y en

su lugar volvió a ondear la bandera argentina. "La idea es que estén las dos banderas juntas", cuentan fuentes diplomáticas nacionales.

Los asilados, que siguen en contacto con Mangiarotti y la primera línea de la Cancillería, seguirán allí por el momento, mientras la Argentina demora el reconocimiento del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones del domingo 28 de julio pasado. "Seguramente lo vamos a terminar reconociendo. pero el problema con los asilados nos obliga a esperar", comentaron fuentes diplomáticas.

#### CARLOTTO: "MADURO OFENDE LA MEMORIA DE CHÁVEZ"

En medio de las denuncias por fraude y los pedidos de líderes mundiales para que el chavismo presente las actas que muestran el presunto triunfo electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, Estela de Carlotto condenó lo sucedido en los comicios del pasadodomingo 28 de julio y acusó al actual mandatario venezolano de "no querer moverse" de su cargoy de ensuciar la figura del expresidente Hugo Chávez.

"Noes fácil lode Venezuela. Se ve claro que él ha trampeado... Yo no sé, será un dictador. De todas formas, los habido y los habrá, algunos son votados y son dictadores también", ironizó, y marcó: "Está ofendiendo a la memoria de Chávez, está trampeando. No tiene boletas, no tiene nada". "En América Latina tenemos que defendernos entre nosotros; todos tuvimos dictaduras y perdimos familias. Yo le digo a esa gente que está dormidita que no

lloren, que vayan y griten".

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, reconoció a González Urrutia como ganador de los comicios, mientras la Argentina (luego de un reconocimiento informal a la oposición por parte de la canciller Mondino, luego corregido por el comunicado oficial) sigue pidiendo "ver las actas de votación", que el Comando Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha dado aún a conocer, a ocho días del acto electoral.

Con relación a Mondino, el portavoz presidencial Manuel Adorni negó hoy que se estuviera pensando en una advertencia a la canciller, aunque aclaró que "la posición del Gobierno es el comunicado de la Cancillería", comunicado que evitó reconocer el triunfo de González Urrutia, dos horas después del posteo de Mondino.

Mientras la Cancillería niega, por el momento, la existencia de alguna propuesta concreta de un "tercer país" que se haga cargo de los asilados, el Gobierno apuesta a la consolidación del grupo de ocho países de la región que firmaron el comunicado, hablando de un "fraude" en Venezuela y confrontando directamente con Maduro. Un bloque que podría reunirse en las próximas semanas, bajo el liderazgo de Milei, señalan en la Casa Rosada, "Nada está descartado, es una posibilidad, estamos siguiendo la situación minuto a minuto", afirmó Adorni en relación con la conformación de ese bloque de países.

Desde la residencia argentina en Caracas, el vocero de los asilados. Pedro Urruchurtu, denunció via redes sociales "nuevas víctimas de la persecución en Venezuela" y apuntó a la profesora universitaria Edni López.

También hizo suyo un mensaje del representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien afirmó que "los resultados (de las elecciones) no pueden ser reconocidos sin pruebas que los respalden". •

## Milei evalúa reunir a los países que niegan el triunfo de Maduro

Busca un encuentro en Buenos Aires de las 9 naciones de la región que están en contacto permanente

#### Cecilia Devanna LA NACION

La preocupación por las elecciones en Venezuela podría llevar a que la Argentina conforme un bloque junto con Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, países con los que se manifestó de manera conjunta sobre el tema. Así lo deslizaron importantes fuentes de la Casa Rosada que siguen de cerca lo que sucede en Caracas, en especial lo relativo a los seis asilados opositores a Nicolás Maduro que quedaron refugiados en la embajada argentina, representada por Brasil, tras la expulsión del cuerpo diplomático.

La idea del Gobierno es también impulsaruna cumbre en Buenos Aires para abordar los temas y seguir consensuando posiciones en una situación que observan "cada vez más oposición, encabezada por María compleja y radicalizada" por parte del régimen de Maduro. El tema ya fue conversado, según pudo saber LA NACION, por la canciller Diana Mondino con sus pares de la región y habría acuerdo para concretarlo, aunque sin una fecha cerrada aún.

Mondino mantiene un contacto "directo y permanente" con sus pares del grupo de nueve países que conforma la Argentina desde el pasado lunes, según explicaban fuentes al tanto de lo conversado.

La funcionaria viene de protagonizar un traspié diplomático tras haber reconocido, a través de la red social X, "sin lugar a dudas" a Edmundo González Urrutia, candidato opositor, como presidente electo de Venezuela. Un mensaje que fue reposteado por el presidente Javier Milei y que luego se aclaró desde la Casa Rosada que "aún no es la postura oficial". Si bien se trata de lo que el Gobierno cree, entienden que no es el momento de hacerlo público por la situación de los asilados, por lo que poco después fue relativizado por el Palacio San Martín, que la propia Mondino dirige.

"Ya es un bloque", dijeron fuentes de la Cancillería ante la consulta sobre la formalización del conjunto, reservando mayores precisiones. "Seguimos muy de cerca la situación. No se trata de interferencia en asuntos internos del país, sino sobre el tema electoral y sus gravísimas consecuencias. Después cada uno mantiene diferentes posturas, pero en esto estamos completamente de acuerdo", detallaron fuentes de la Cancillería.

La posibilidad de que los nueve países se muevan en tándem sobre el tema se suma a la cumbre en Buenos Aires por la situación que vive el país bolivariano, en la que el régimen de Maduro se adjudica el triunfo de las últimas elecciones. Todo en medio de serias denuncias de fraude de la Corina Machado y el candidato a presidente Edmundo González Urrutia, así como por el Centro Carter, que participó como observador, y de buena parte de la comunidad internacional.

"La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática", manifestó el Centro Carter, desde su rol de observador de los comicios del domingo 28.

La primera posición del grupo de los nueve países fue el lunes pasado, tras la elección. Manifestaron "su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, que participó masiva y pacíficamente. El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas". •

### Lula pidió diálogo entre el chavismo y la oposición

Se reunió con Boric en Chile; exmandatarios iberoamericanos reclamaron más firmeza

RIO DE JANEIRO.- Ante la creciente presión internacional, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, instó ayer al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela mientras se encontraba de visita en Chile.

En medio de la tensión en América Latina tras las elecciones en Venezuela, que polarizaron las posturas ante los resultados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió ayer a Lula en el Palacio de La Moneda.

Tras reunirse, Lula dijo que el respeto por la soberanía popular en Venezuela es lo que mueve a gobernantes regionales a pedir transparencia sobre los resultados de las elecciones. "El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a

promover el entendimiento entre gobierno y oposición", afirmó.

Los dos líderes de izquierda asumieron posiciones divergentes frente a los comicios del 28 de julio en Venezuela. La autoridad electoral de Venezuela, de línea oficialista, dio como vencedor a Maduro en medio de las denuncias de fraude de la oposición.

Su declaración ocurrió horas después de la publicación de una carta abierta en la que numerosos exmandatarios de España y de países latinoamericanos pidieron a Lula que "reafirme su compromiso indiscutible con la democracia y la libertad" y adopte una postura más firme frente a Nicolás Maduro.

Agencias AP y ANSA

# Histórico fallo contra Google: un juez dictaminó que es un "monopolio ilegal"

REVÉS. La sentencia del magistrado Mehta sobre el dominio de las búsquedas de la compañía es la primera decisión antimonopolio de la era moderna de internet que golpea a un gigante tecnológico; la empresa apelará

#### Viene de tapa

El Departamento de Justicia norteamericano y varios estados habían demandado a Google, acusando a la empresa de consolidar ilegalmente su predominio, en parte, a través de pagos de miles de millones de dólares al año a otras compañías, como Apple y Samsung, para que Google manejara automáticamente las búsquedas en los dispositivos fabricados por esas empresas.

"Google es monopolística, y ha obrado de manera tal de conservar ese monopolio", dice el juez en su dictamen.

El fallo es un duro veredicto sobre el ascenso de las gigantes tecnológicas que han utilizado su penetración en internet para influir en la forma en que compramos, consumimos información y buscamos en línea, y también le pone un potencial límite al poder de las grandes tecnológicas. Es probable que el fallo también repercuta en otras demandas antimonopolio presentadas por el gobierno norteamericano contra Google, Apple, Amazon y Meta, empresa madre de Facebook, Instagram v WhatsApp. El último fallo antimo no polio significativo contra una empresa tecnológica fue para Microsoft hace más de dos décadas.

La decisión es un duro revés para Google, que se había defendido ferozmente de las acusaciones. La búsqueda en internet es un motor central de las ganancias de la empresa y el fallo podría tener importantes ramificaciones en su éxito futuro, especialmente porque Google invierte mucho para seguir en carrera en el desarrollo de inteligencia artificial.

El dictamen no menciona correctivos para el comportamiento de la compañía. El juez Mehta los decidirá a continuación y podría obligar a la empresa a cambiar su funcionamiento o a vender parte de su negocio.

#### Larga batalla

"Después de haber consideradoy sopesado cuidadosamente el testimonio y las pruebas de los testigos, el tribunal llega a la siguiente conclusión: Google es monopolista y ha actuado como tal para conservar su monopolio".

El fallo del juez pone fin a un causa que duró años-EE.UU. y otros vs. Google-y que el año pasado desem-



Amit Mehta, el juez que tiene acorralado a Google

bocó en un juicio que duró 10 semanas. En 2020, el Departamento de Justicia y varios estados demandaron a Google por su dominio de las búsquedas online, que le reporta míles de millones de dólares de ganancias anuales. El Departamento de Justicia dijo que el motor de búsqueda de Google realizó casi el 90% de las búsquedas web, una cifra que la empresa cuestionó.

La empresa paga miles de millones de dólares al año para ser el motor de búsqueda automático en navegadores como Safari, de Apple, y Firefox, de Mozilla. Y según informó The New York Times, en 2021 Google le pagó alrededor de 18.000 millones de dólares a Apple por ser el motor predeterminado de sus dispositivos.

"Con esta decisión histórica, Google tendrá que rendir cuentas", dijo a través de un comunicado Jonathan Kanter, principal funcionario antimonopolio del Departamento de Justicia. "Allana el camino para la innovación de las generaciones futuras y protege el derecho de acceso a la información de todos los

norteamericanos."

Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, ya anunció que la empresa apelará el fallo.

"Esta decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero concluye que no tenemos permiso de facilitárselo a todos", apuntó Walker. "Mientras la causa sigue su curso, nosotros seguiremos enfocados en hacer productos que a la gente le resulten útiles y fáciles de usar".

#### Mejor servicio

En su testimonio durante el juicio, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, dijo que le preocupaba que el dominio de su competidor hubiera terminado generando una "web de Google" y que su relación con Apple sea de corte "oligopólico". Nadella agregó que si Google no tenía freno, era probable que terminara dominando la carrera por el desarrollo de inteligencia artificial.

El CEO de Google, Sundar Pichai, lo refutó en su testimonio diciendo que el único pecado de Google era

haber brindado un mejor servicio a los consumidores.

Los abogados de la empresa argumentaron que los usuarios eligen buscar en Google porque les resulta útil, y que la empresa siguió invirtiendo para mejorar el servicio.

"Google gana porque es mejor", dijo el principal abogado de Google ante la corte, John Schmidtlein, durante los alegatos finales, que se llevaron a cabo meses después, en mayo.

El gobierno argumentó que al pagar miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda automático en los dispositivos de los usuarios, Google había coartado la posibilidad de sus competidores de desarrollar la escala necesaria para competir con su motor de búsqueda. De esa manera Google recopiló más datos sobre los usuarios, que a su vez utilizó para mejorar su motor de búsqueda y seguir consolidando su predominio.

El juez Mehta se puso del lado del gobierno y afirmó que Google tiene un monopolio sobre los servicios generales de búsqueda online.

Según el fallo, los acuerdos de Google para ser el motor de búsqueda automático en dispositivos y navegadores web dañan la competencia y hacen más difícil que sus rivales puedan desafiar su dominio.

Durante más de una década, "gracias a esos acuerdos Google tuvo acceso a una escala de datos que sus rivales no pueden igualar", dice el juez Mehta en su dictamen.

#### Tarifas elevadas

El gobierno también acusó a Google de proteger su monopolio sobre la publicidad que se muestra dentro de los resultados de búsqueda. Los abogados del gobierno afirmaron que Google había aumentado el precio de los anuncios por encima de las tarifas que existirían si el mercado fuera libre, señal del poder excesivo de la empresa. Google embolsa miles de millones de dólares anuales en concepto de publicidades publicadas en el resultado de las búsquedas.

El juez dictaminó que gracias a su posición monopólica Google pudo inflar los precios de algunas publicidades de búsqueda, dinero que a su vez la empresa usó para pagarles a los fabricantes de dispositivos para ser su motor de búsqueda automático.

"El aumento irrestricto de esos precios impulsó el espectacular crecimiento de los ingresos de Google y le permitió mantener ganancias operativas altas y asombrosamente estables", dice el juez en su fallo.

Los juristas esperan que esta decisión ayude a sentar un precedente para las demandas antimonopolio del gobierno contra las otras gigantes tecnológicas. Todas esas investigaciones realizadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia norteamericanos se iniciaron durante el gobierno de Donald Trump yse intensificaron bajo la presidencia de Joe Biden.

Esta victoria legal del gobierno norteamericano le da mayor sustento a su intento más amplio de aplicar las leyes antimonopolio contras las grandes corporaciones, dice William Kovacic, expresidente de la FTC.

"Es un impulso y un respaldo para otras causas", dijo Kovacic. •

Traducción de Jaime Arrambide

## Starmer pide mano dura contra los agitadores radicalizados

GRAN BRETAÑA. Hubo 420 personas arrestadas por las protestas de la extrema derecha contra la inmigración en distintas ciudades

LONDRES.-El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó ayer que los manifestantes violentos que atacaron a comunidades musulmanas durante el fin de semana enfrentarán rápidamente "todo el peso de la ley", mientras intenta sofocar los disturbios antiinmigración que llevan días afectando al país.

niñas en la localidad inglesa de Southport la semana pasada fue aprovechado por grupos antiinmigrantes y antimusulmanes para agitar el odio racial. Starmer convocó a su gabinete y los altos mandos policiales a un comité de crisis para

abordar un plan que logre frenar los peores disturbios en 13 años en Gran Bretaña, que incluyeron ataques contra mezquitas y centros para demandantes de asilo.

"Cualquiera sea la motivación aparente, esto no es una protesta, es pura violencia, y no toleraremos ataques contra mezquitas o nues-El apuñalamiento mortal de tres tras comunidades musulmanas", dijo Starmer ayer, tras una reunión de urgencia. "Recaerá todo el peso de la ley sobre todos aquellos que sean identificados como partícipes", agregó.

El primer ministro prometió que el gobierno "reforzará la justicia penal" para garantizar sanciones "rápidas" en un momento en que el país está conmocionado por las imágenes de los ataques a albergues de solicitantes de asilo y mezquitas, saqueos de comercios y enfrentamientos con la policia, que ya detuvo a unas 420 personas.

Las protestas, en su mayoría de unos pocos centenares de personas, continúan en pueblos y ciudades de todo el país, con lanzamiento de ladrillos contra policías, incendio de autos, saqueo de tiendas y ataques a mezquitas y negocios de propiedad asiática. La ministra del Interior, Yvette Cooper, afirmó que los violentos se habían sentido "envalentonados para atizar el odio racial". Asimismo, prometió que los implicados pagarán por sus actos, afirmando que el gobierno respaldará castigos que van de penas de carcel a prohibiciones de viajar.

La ola de violencia estalló el martes tras un ataque con cuchillo que se cobró la vida de tres menores durante una clase de baile con temática Taylor Swift en Southport, que después se extendió a todo el país. Los disturbios fueron fomentados por rumores falsos y especulaciones en internet sobre la identidad del sospechoso y algunas versiones difundidas por "influencers" de ultraderecha, que habían indicado que el autor era un demandante de asilo musulmán. La policía informó que el sospechoso es un joven de 17 años nacido en Gales cuyos padres son ruandeses.

Starmer anunció ayer que se creará un contingente permanente de policías formados para ser desplegados en caso de nuevos disturbios. "Mi objetivo es garantizar que pongamos fin a estos desórdenes", declaró.

Agencias Reuters y AFP

# La premier de Bangladesh huyó a la India tras las mortales protestas

CRISIS. Sheikh Hasina dejó el poder luego de las movilizaciones masivas que exigían el fin del régimen de 15 años; 300 muertos

DACA, Bangladesh.-Laprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció ayer tras 15 años en el poder, en medio de un dramático levantamiento popular que dejó al menos 20 muertos en las últimas horasycasi 300 desde el inicio de las protestas de estudiantes. Miles de manifestantes desafiaron un toque de queda militar y asaltaron su residencia oficial, mientras clamaban por justicia para las familias de los fallecidos en las movilizaciones del mes pasado.

Lo que comenzó como una demanda de estudiantes de la reforma en las cuotas de empleo gubernamental se transformó rápidamente en una revuelta nacional que exigía el fin del régimen de Hasina, conocido por su control férreo y represión violenta.

Poco después de que medios lo-to entre grupos rivales. cales mostraran cómo la asediada líder subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del Ejército de Bangladesh, el general Waker-Uz-Zaman, declaró ayer que iba a formar un "gobierno provisional".

El helicóptero aterrizó en la India.

El jefe militar prometió que el Ejército se retiraría y abriría una investigación sobre la letal represión que impulsó la indignación contra el gobierno y pidió a los ciudadanos tiempo para restaurar la paz.

"Tenganfeenel Ejército, investigaremos todas las muertes y castigaremos al responsable", dijo. "He ordenado que ni el Ejército ni la policía abran fuego. Ahora, el deber de los estudiantes es mantener la calma y ayudarnos", añadió.

En este contexto, al menos 20 personas murieron ayer en las protestas que sacuden la capital. "Aquí tenemos 20 cuerpos", declaró Bacchu Mia, un inspector de policía, en el hospital universitario de Daca, sin darmás detalles. Testigos y otros policías dieron parte de enfrentamien-

Miles de personas parecían haber accedido a la residencia oficial de Hasina en Daca, tras semanas de violentas protestas y choques con las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron de heridos en los altercados.



Manifestantes toman el palacio de gobierno en Bangladesh

forma pacífica cuando estudiantes frustrados pidieron el final de un sistema de cuotas para empleos públicos, pero después evolucionaron hasta convertirse en un desafío sin precedentes contra Hasina y su partido, Liga Awami.

Los esfuerzos del gobierno por aplastar las protestas por la fuerza dejaron 300 muertos y avivaron la indignación y las peticiones de que Hasina renuncie.

Al menos 95 personas, incluidos 14 policías, murieron en choques en la capital anteayer, según el principal periódico del país en bengalí, Prothom Alo. Cientos más resultaron

Las autoridades habían cortado el servicio de internet en celulares durante varias horas desde el domingo en un intento de sofocar las protestas, mientras que la conexión de banda ancha dejó de funcionar al final de la mañana de ayer. Era el segundo corte de internet en el país desde que las protestas se volvieron letales en julio.

Ejército entró en vigor anteayer por de 160 millones de habitantes, en la noche en Daca y otros centros de divisiones y distritos. El gobierno ya había impuesto un toque de queda antes, con algunas excepciones en la capitaly otros lugares.

Hasina, de 76 años, fue reelegida Agencias AP y AFP

para un cuarto mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la transparencia de los comicios. Miles de opositores fueron encarcelados antes de la votación. que según el gobierno se celebró de forma democrática.

Es la mandataria que más tiempo gobernó Bangladesh, un país El toque de queda impuesto por el de mayoría musulmana con más una ubicación estratégica entre la India y Myanmar. Sus rivales políticos la habían acusado de volverse autocrática.









KAIA En tablas







En locales adheridos

EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adheridos



ENCONTRÁ TUS CÓDIGOS DE DESCUENTO EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR





BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 06 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

El escándalo de los chats | LAS INTERVENCIONES DEL EXPRESIDENTE

# Fernández aparece doce veces en negociaciones por los seguros

Cientos de conversaciones telefónicas en manos de la Justicia entre la secretaria del entonces presidente, su esposo broker y el propio mandatario muestran las maniobras en la cima del poder para quedarse con los contratos

Viene de tapa

En los chats, Martínez Sosa llama a su mujer "Gatín" y ella lo menciona como "Hecky".

Estos chats se complementan con otras conversaciones realizadas entre 2016 y 2024 desde otro celular entre Cantero y el propio Alberto Fernández (agendado como Jefe), que ocupan otras 68 páginas, a las que también tuvo acceso LA NACION.

Hay chats donde Alberto Fernández aparece relacionado con un contrato de seguros de la Cancillería y otras conversaciones sobre Fabricaciones Militares.

Los chats entre Cantero y Alberto Fernández sobre negocios de seguros arrancan en 2016. Entre pedidos de dinero de uno a otro, el expresidente le comenta a su secretaria que está reunido con Sergio Massa "arreglando un tema de Hecky" (16/6/2016).

En 2019, ya con Alberto Fernández como candidato, Cantero le pide ayuda porque perdió un contrato en Chubuty luego en 2021. Dice que "lo cagaron".

Luego, tras el triunfo electoral. el propio Martínez Sosa lo visita en la quinta de Olivos y le lleva unas corbatas de regalo. "Agadecele a Hecky", le recuerda su secretaria a Alberto Fernández, a quien lo reta con cariño.

El 24 de mayo de 2023 a las 13.54 se da la intervención más clara del presidente en una conversación entre ambos: "Jefe, tengo una problemita, están sacandole Cancillería a Hecky y están nombrando otro productor", le pide María Cantero a Alberto Fernández, y sigue: "Hecky va a hablar con Juan Manuel [Olmos]. Ya le sacaron algunas cuentas. La Cámpora arma broker, pero Cancillería son nuestros (SIC)".

Y sigue: "Buen día, ingresóen Provincia ART una carta de Cancillería en favor de Net Broker, la firma de Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación exterior", chatea Cantero. Alberto Fernández le contesta: "Ya me ocupo". María Cantero se sigue quejando de que "La Cámpora está armando y ponen a cualquiera".

Llevó tiempo, pero en el mes de junio de 2023 Martínez Sosa logró solucionar su problema. El 2 de junio le escribe su mujer: "Me dijo el Jefe [Alberto Fernández] que ya habló con Santiago [Cafiero]". Y "¿cómo seguimos?", pregunta su esposo. "Está llamando de nuevo. Ahora, está hablando con el speaker. El otro broker es Net, no?". El 7 de hablar con Alberto por Cancillería", le dice la esposa y busca tranquilizar al marido: "Con Santi está todo bien, aunque no lo quieras". Pero Martínez Sosa la corta, tajante: "Es un forro". Cantero, contemporizadora, escribe: "En las otras cosas que queremos hay gente de él, así que arreglaremos con él".

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni en la nacion publica una



El expresidente Alberto Fernández, cada vez más complicado por las filtraciones

ARCHIVO

nota donde menciona a Martínez Sosa y los negocios de seguros en torno al entonces presidente. La pareja se desespera buscando la nota y una copia del diario. "Dice cosas tremendas", se alarma Cantero, pero su esposo estaba preocupado porque no había llegado la nota de la Cancillería que le daba a él el control de los seguros.

"Cuanto antes debe ser enviada", le dice a las 13.30 del 13 de junio. "Hoy viene Santiago", lo calma la mujer. Y a los quince minutos lo tranquiliza: "La nota fue enviada, gordo, la vi, me la mostró Santiago desde su celular". Al rato le manda una copia. Y le consigue una reunión con el canciller y con Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete.

Hay otro episodio donde aparece Alberto Fernández en medio de las denuncias por estas pólizas. El 11 de junio de 2023, luego de que Horacio Verbitsky publica una nota sobre los negocios de seguros, la mujer le escribe indignada al presidente: "Estoy furiosa, se equivoca Verbitsky. El competidor es Castejunio vuelve a la carga: "Acabo de llo Mercuri, que cobra comisiones del 25 por ciento porque tiene que repartir en el Instituto Patria", en referencia a la fundación de Cristina Kirchner.

> Fernández la corta y le dice que su esposo, Martínez Sosa, debe salir a desmentir al periodista. "Deberías decirle a Héctor que salga a desmentirlo. Que haga un comunicado, que haga eso público y explique lo que tenga que explicar. Quedarse

callado va a dar lugar a que hablen y digan cualquier cosa". Y vas más allá: "Que lo haga hoy mismo, que aclare con urgencia la verdad. Yo no tengo nada que ver con sus negocios". La secretaria le contesta: "Eso ya lo sé". Ante la difusión, el entonces presidente se impacienta por despegarse.

"El debe decir cuánto hace que está como broker en el Estado y cuántas cuentas perdió a manos de otros competidores", insiste Alberto Fernández, en esos chats del 11 de juniode 2023. "Que lo aclare cuanto antes y deje en ridículo a ese mierda de Verbitsky", dice, y sigue: "Que lo corte de cuajo, que diga, que explique, que no se quede callado".

En cuanto al negocio de los seguros para Fabricaciones Militares, Martinez Sosa busca con ahinco recuperar esa cuenta. Lo intenta durante la gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa y lo hace luego cuando asume Jorge Taiana. El 22 de septiembre de 2020, Cantero le pregunta a su esposo: "Cómo quedó lo de Fabricaciones Militares, por qué [Alberto Fernández] almuerza con Rossi". A lo que Martínez Sosa la responde: "Volvé a pedirle el contacto de Fabricaciones Militares, si podés".

El siguiente mensaje parece ser uno de Alberto Fernández, reenviado por Cantero, que tenía archivado en su teléfono desde hacía tiempo. Y se lo manda a su marido: "Hola, María, Iván es el presidente de Fabricaciones Militares, decile a tu marido que lo llame". Y la mujer le recuerda a su esposo que "él [por Alberto Fernández] le había avisado que llamaría el 20 de abril".

Luego Cantero le dice a su esposa que Rossi le preguntó cómo le había ido con el "pibe" de Fabricaciones Militares.

Cuando cambia el gabinete, Rossi deja el cargo y Taiana asume en su lugar; Cantero, que era la guardiana de la antesala del despacho presidencial, le dice por chat a su esposo el 6 de diciembre de 2021: "Está Taiana acá, querés que le diga algo". Y el le contesta: "Que yo tenía los seguros de Fabricaciones Militares, que dejé de tenerlos, que tuvo contacto con el presidente de FM anterior, que estábamos por cerrar el nuevo nombramiento del asesor de seguros y justo Rossi se va".

Cantero cumple y pasa el mensaje para verse con Taiana en febrero del año próximo: "Que te conteste que si acepta que yo intente recuperar la cuenta el año que viene", le dice el marido. Cantero le responde: "Ok, me dijo que no había proble-"Bien, Gatin".

Las otras apariciones de Alberto Fernández en los chats arrancan en 2016 cuando la mujer le cuenta al marido que Alberto Fernández le pregunta cómo le había ido con una reunión que habían mantenido con el intendente de San Fernando en ese momento, Luis Andreotti, del Frente Renovador, de Sergio Mas-

sa. "Maso", le responde su marido.

El 18 de febrero de 2020, Martínez Sosa va a ver a Alberto Fernández a la Casa Rosada y a los pocos meses en abril nombran a Alberto Pagliano en Nación Seguros y a una serie de funcionarios en las otras empresas ligadas a los seguros del banco. "Son de los nuestros", dice Cantero. Pero su esposo se queja de que alguno de ellos tiene vínculos con Martín Forlón, expresidente en época de Cristina Kirchner y que "fue quien lo sacó" de Fabricaciones Militares. "Ahora Alberto es presidente, no Cristina", le contesta su mujer.

El 24 de febrero de 2022, Martínez Sosa le habla al intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez -según le cuenta a su mujer-, porque quiere con urgencia conseguir una reunión con Alberto Fernández en la residencia.

La mujer le dice que está muy ocupado preparando el discurso de apertura de sesiones del Congreso del 1° de marzo. Martínez Sosa quiere incidir en quién iba a quedar al frente de Nación Seguros para que ma. Taiana". Su marido la felicita: no saquen a uno de sus hombres de confianza.

Son solo algunas de las apariciones del entonces presidente: en el papel de recibir los pedidos de su secretaria y su marido, en otro momento interesándose en los contratos facilitándolos y en otros mensajes negando que tuvieran negocios en común con Cantero y su esposo.

POLÍTICA 13 LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# "Hablé con Alberto y me dijo que me juntara con vos para hacer cosas juntos"

Los chats del broker Martínez Sosa con el extitular de Nación Seguros muestran intercambio de favores

Hugo Alconada Mon

LA NACION

El broker de seguros Héctor Martínez Sosa jugaba de local en el gobierno de su amigo y deudor de larguísima data Alberto Fernández. Tanto que fue Martínez Sosa quien le anunció a Alberto Pagliano qué día asumiría al frente de Nación Seguros, para de inmediato celebrar su designación para futuros negocios.

"Me confirman que asumís el lunes, así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa y por fin se va a poder volver a trabajar en ese compañía", le escribió Martínez Sosa el 26 de febrero de 2020.

"Muchas gracias, Héctor, No sabía que el lunes era el día", le respondió Pagliano, cinco minutos después, y le confesó que a él le habían indicado que recién asumiría durante la segunda semana de marzo, y que en esos momentos estaba en Mendoza.

La respuesta de Martínez Sosa, según surge de los mensajes que la Justicia logró recuperar del teléfono de Pagliano, fue jocosa:

"Bueno, apurate!!!! Jajajajajaja".

Martínez Sosa y Pagliano se encuentran bajo la lupa de la Justicia Federal, sospechados de protagonizar un entramado de negocios, seguros, intercambios de favores, lobbies, comisiones, conflictos de interés y mucho más junto al entonces presidente Alberto Fernández y su secretaria privada, María Cantero, la esposa del *broker* de seguros.

Ese entramado quedó reflejado en el siguiente mensaje por WhatsApp que Martínez Sosa le envió a Pagliano, cuando este le dijo que de inmediato se ponía a armar sus valijas.

"Tomalo con pinzas, porque si bien Alberto me contó hace bastante tiempo que quería que vos asumieras esa función, hoy [por el miércoles 26 de febrero de 2020] hablé con él por otros temas y me dijo que me juntara con vos para empezara hacer cosas juntos y darte una mano en lo que pueda", planteó, sin especificarle en ese mensaje cuáles serían esas "cosas".

Los mensajes que intercambiaron durante los meses que siguieron, sin embargo, reflejaron a qué aludía Martínez Sosa. Así, Martinez Sosa fue también quien le informó a Pagliano que "ya está [conformado] el directorio" de Nación Seguros, para luego augurarle el 17 de abril de ese año un destino común y una gestión pública consensuada: "Vamos a llevarla juntos, Alberto!!!!".

Pagliano le preguntó, ese mismo día, si era posible modificar la conformación del directorio.

Respuesta de Martínez Sosa? "Estoy hablando con Olmos este tema". Es decir, con el por entonces jefe de asesores del presidente y luego vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Los temores de Pagliano se centraban en Sebastián Díaz Bancalari, sobrino del fallecido diputado nacional José María Díaz Bancalari, un referente histórico del peronismo bonaerense, temores e invocar al entonces presidente que Martínez Sosa intentó primero apaciguar - "tranquilo que el Negro jugará para nosotros"-, para luego canalizar. ¿Cómo? Lo contactó a su amigo y deudor, el presidente.

> "Querido Alberto", le escribió, también por WhatsApp a su teléfono privado. Le explicó que estaban por designar a Díaz Bancalari vicepresidente de Nación Seguros, para luego definirlo como "un psicópata que le va a hacer la vida imposible a Alberto Pagliano", además de afirmar que "todo el personal de Nación Seguros" estaba "preocupadísimo" por eso.

Pero Pagliano también quiso maniobrar para impedir la llegada de Díaz Bancalari. ¿Y qué hizo? Le preguntó a Martínez Sosa si tenía el teléfono celular de Santiago Cafiero, por entonces jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Tres minutos después, el broker le pasó el teléfono celular del funcionario más próximo al Presidente por aquellas horas.

La relación entre el presidente de Nación Seguros y Martínez Sosa mostró desde entonces un ida y vuelta fluido de información, consultas, potenciales operaciones comerciales y visitas privadas.

"¿Te puedo llamar?", le preguntó el broker, el 3 de mayo.

"Sí, cómo no", respondió el funcionario cinco minutos después, para dos horas después de esa conversación telefónica pasarle precisiones sobre los porcentajes, comisiones y retenciones, en dólares y en pesos, que cobraba Nación Seguros. ¿A qué aludían? A una póliza para "seis viajes especiales" que Martínez Sosa quería abrochar.

Pagliano sabía con qué bueyes araba, según le dejó claro a Alberto Fernández en un audio de voz que le envió por Whats App casi cuatro años después. "Escúchame. Hayalgo que no lo dije nunca porque no quiero armar más quilombo, pero en Nación no creo. A Martinez Sosa cuando vo llegué no lo quería nadie". Para 2022, en tanto, Martínez Sosa todavía jugaba de local. "Buen día", le escribió a Pagliano. "Pasame la patente del auto así lo entrás a la cochera". ¿Respuesta? El presidente de Nación Seguros le mandópor Whats Appla foto de la trompa de un Audi blanco, donde se ve con claridad la matrícula.

# Sergio Massa, una referencia habitual en las tratativas de Cantero y Martínez Sosa

Los diálogos de la secretaria del expresidente y su esposo mencionan con frecuencia al exministro de Economía, que aparece también en otros chats

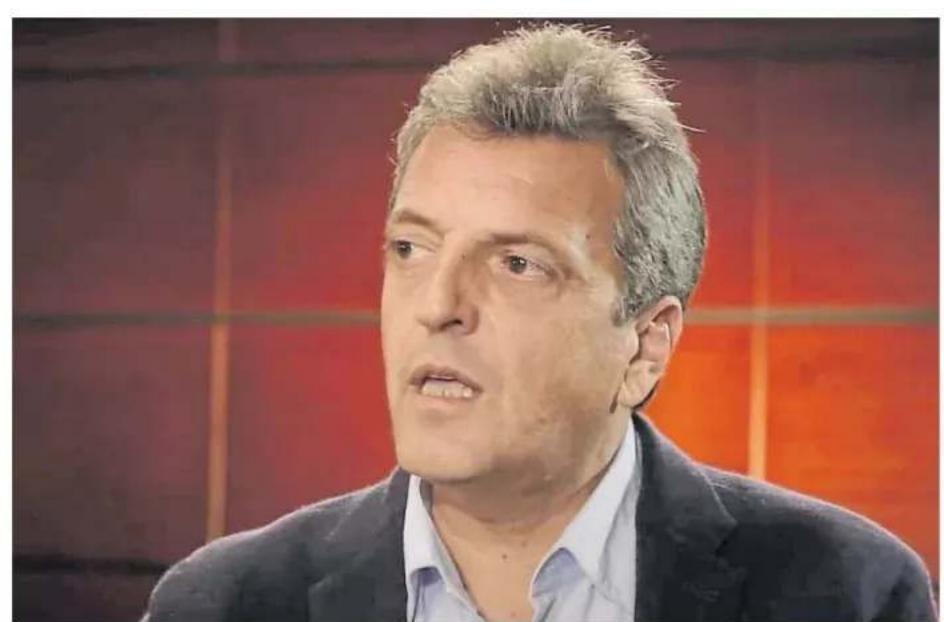

El exministro Sergio Massa aparece aludido en las conversaciones

ARCHIVO

El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa es uno de los exfuncionarios que aparecen mencionados en distintos tramos de los mensajes que intercambiaban los interlocutores interesados en quedarse con negocios con pólizas de seguros de organismos estatales, que involucran al expresidente Alberto Fernández.

Las apariciones del nombre de Massa en los chats son variadas. En ocasiones, lo menciona María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, en mensajes dirigidos a su marido, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, para hablar de negociaciones sobre los seguros, por ejemplo, en la Casa de Moneda o en la Gendarmería Nacional. En otras oportunidades, es el propio expresidente el que trae el nombre de Massa a la conversación con Cantero para ponerla al tanto de gestiones con el exministro por temas de interés para Martínez Sosa. También se hace alusión a Massa en conversaciones del exdirector de Nación Seguros Alberto Pagliano con Gustavo García Argibay, otro exintegrante del directorio de esa aseguradora con la que los entes estatales estaban obligados a trabajar para la contratación de pólizas.

El 16 de noviembre de 2019, a las 20.29, Cantero le escribe a su marido: "Le dijimos a Alberto que mañana venías". Y le agrega, a las 13.36 del día siguiente: "Massa le dijo que

El 1º de febrero de 2022, la exsecretaria de Fernández le dice a su esposo que el presidente "está con Sergio en Olivos".

"Tengo un mensaje de Massa para vos", le escribe Cantero a su esposo en un intercambio del 15 de febrero de 2023. Ocho días después, el 23 de febrero, Cantero le pregunta a Martínez Sosa: "Le puedo decir

a Alberto lo de la Casa de la Moneda". Y su esposo le contesta: "No, ya lo hablé con Sergio". Ella dice: "Ok. Y te lo solucionó?". El le responde "Ayer me puso esto", y le reenvía un mensaje, presuntamente de Massa: "En5minutos lo levanto" (escrito en letras mayúsculas).

El 24 de octubre de 2023, Cantero le pregunta a su esposo: "Gordito, ¿lo saludaste a Sergio?". El responde: "Si". Ella le dice: "¿Te contestó?". No hay respuesta en las transcripciones de las conversaciones que constan en la Justicia.

El 30 de noviembre de 2023, la secretaria histórica de Alberto Fernández le manda a su marido una nota de LA NACION en la que se mencionan los nuevos titulares de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la gestión de Javier Milei, entre ellas, la Gendarmería, que resultaba una póliza clave para el negocio de los seguros. Ella le dice: "Creí que quedaba Andrés [por Severino, el excomandante general de la fuerza]". Y le agrega: "¿Era si ganaba Massa, ¿no?". Ese mismo dia, el hombre le confirma su presunción, por audio: "Mauro me dijo que el que lo reemplazaba es este [Antonio] Bogado. Se quedaba con Massa, sí. Sin Massa, no".

El 26 de enero de 2024, tras la salida del cordobés Osvaldo Giordano de la Anses, momento en que se destapó el escándalo de los seguros, Cantero le manda el siguiente mensaje a Martinez Sosa: "En los diarios online, que son los que se actualizan, solo sale sobre Sergio y Alberto".

Massa es mencionado en mensajes de Pagliano y de García Argibay. "Ups, dicen Massa jefe de Gabinete", escribe García Argibay el 3 de julio de 2022 en un mensaje enviado a Pagliano.

La presunta incidencia de Mas-

sa en temáticas vinculadas a la contratación de seguros sobre los que estaba interesado Martínez Sosa tiene antecedentes en 2016, según los mensajes que obran en el expediente judicial de la causa.

El 8 de junio de ese año, Alberto Fernández le dice a su secretaria Cantero: "Estoy con Massa arreglando un tema de Hecky [por Héctor Martinez Sosa]. Ya tengo lo de tu amigo. Mañana se lo das". Cantero le venía reclamando dinero para un tal "Nacho".

El 14 de febrero de 2021. Cantero menciona a Massa en otra conversación con Alberto Fernández. Le dice: "Julio me dijo que llame a Massa".

"Y es de Sergio efectivamente", le escribe la secretaria a un contacto agendado como "Ramiro Trejo", de Casa de Moneda, el 12 de abril de 2023. Trejo fue gerente comercial de Casa de Moneda.

El contacto identificado como "Pablo Galíndez", quien sería el medio hermano de Fernández y es especialista en finanzas y negocios, menciona a Massa el 14 de agosto de 2020. "Hoy hablé con Sergio. A la noche hablamos", le escribe a Pagliano.

El 25 de octubre de 2022, es Pagliano quien hace referencias a Massa, en un mensaje de audio dirigido a García Argibay. "Che, Gustavo, por las dudas estoy diciendo que el pedido viene de muy arriba. Cualquier cosa le mando que es Tombolini. Decime vos si estás de acuerdo y si no, no digo nada. Por ahí dije de muy arriba. Si no, Massa. Así notienen dónde ir a preguntar", es el texto que consta en los expedientes. Matías Tombolini, el dirigente massista que fue secretario de Comercio, es uno de los dirigentes mencionados con frecuencia en los mensajes filtrados. •

#### El escándalo de los chats | LAS CONVERSACIONES

# GESTIONES Y GRANDES GANANCIAS, CON LA AYUDA DEL PODER POLÍTICO

aría Cantero, la secretaria privada del expresidente Alberto Fernández, describió su matrimonio y su sociedad con Héctor Martínez Sosa, un broker de seguros muy cercano a Fernández, como un gran equipo. Y lo fue. Los 1899 mensajes que forman parte del recorte que hizo el juez Julián Ercolini de la extracción completa de las conversaciones de WhatsApp de Cantero revelan que durante cuatro años no hubo pausa a su ambición de conquistar más negocios con los seguros. Ante los cambios en gabinete, se preocupaban por quién ocuparía la silla. Frente a la intención de un ministro de colocar un nuevo broker. tocaban sus contactos en las altas cumbres del Poder Ejecutivo para evitarlo. Y cuando lo necesitaban pedían asistencia al propio expresidente Alberto Fernández.

Sus conversaciones muestran una metodología que, con matices, no solo aplicó Martínez Sosa, sino también otros brokers que están bajo investigación y de quienes incluso hablan entre sí, como Pablo Torres García. Era un negocio compartido. Las gestiones desde el sector público se completan -por ahora- en los teléfonos de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, entidad que recibía los pedidos de los funcionarios para colocar a Martínez Sosa como intermediario. Faltan celulares y computadoras por abrir, aunque los dispositivos del expresidente no fueron secuestrados.

Entre 2020 y 2024, Martínez Sosa y los brokers que operaban para él, especialmente Bachellier SA, acumularon unos \$2000 millones en comisiones por los seguros de las distintas áreas gubernamentales cuya intermediación se investiga.

Martínez Sosa, conocido como Hecky, multiplicó por nueve la cantidad de carteras que se llevó a su sociedad y por un 1.877.167% sus ingresos. El primer año de gestión cosechó \$49.060 en comisiones, unos meros US\$664 a tipo de cambio promedio ese año. Pero en 2023, en el último año de la presidencia de su amigo Alberto Fernández, percibió \$920.987.557, cerca de US\$2 millo-

Empezó con las pólizas de la Corte Suprema y el Fondo Nacional de las Artes y terminó con 18. En 2021 obtuvo las de la Gendarmería Nacional, los ministerios de Seguridad, de Turismo y Deportes, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía Federal Argentina, de la superintendencia de Bienestar de esa fuerza, la Prefectura Naval y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En 2022, añadió a su cartera las pólizas del Banco Central, Corredores Viales, Universidad de Buenos Aires, Casa de la Moneda, ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Incucai. En el último año de gestión, obtuvieron las de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las conversaciones revelan cómo absorbieron cada uno de estos negocios y quiénes los ayudaron a hacerlo.

#### **GENDARMERÍA**

La póliza de la Gendarmería fue el desvelo de los Martínez Sosa. Era el monto más jugoso y una de los primeros negocios que absorbieron durante la gestión de Alberto Fernández. Lo hizo con uno de sus productores de seguros asociados, Bachellier SA. Martínez Sosa se reunía frecuentemente con Andrés Severino, comandante general de la fuerza y uno de los exfuncionarios que más complicado está a partir de las conversaciones, ya que exhibe amistad y cercanía en el vinculo con la pareja. Se referían a él como el "rockstar". Él mismo se encargó de firmar la designación el 5 de octubre de 2020, a la que accedió LA NACION en marzo.

#### 8 de julio de 2021

#### Hecky

15:46 Ya guardando para salir a Gendarmeria Gatin

#### Hecky

20:36 Sí, dejo Gendarmería y me voy a casa Lidia viene a las 20 Si llego antes la hago ir antes

#### Hecky

20:36 Bien

#### Hecky

15:51 Todavía aquí Ahora con él y el 2do comandante

#### María

20:37 Tenes para micho

#### María

20:37 Mucho

#### 30 de agosto de 2021

#### Hecky

17:17 Buen Gatin. Al Gendarme lo tenía que ver a las 16 pero me llamó y me dijo que la ministro lo convocó y el me avisaba .....

#### Hecky

18:18 Me acaba de llamar el Gendarme Me voy para allí así lo resuelvo hoy !!!!

#### 27 de septiembre de 2021

#### María

20:37 Me acaba de llamar el Gendarme Me voy para allí así lo resuelvo hoy!!!!

#### Hecky

18:36 Sí, el regalo para el Gendarme por su cumple

#### María

18:38 Si me imagine

#### 28 de septiembre de 2021

#### Hecky

17:15 Estoy en Gendarmería

#### CANCILLERÍA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue foco de problemas para los Martínez Sosa. En noviembre de 2020, bajo la jefatura de Felipe Solá, adquirieron el negocio de los seguros de la cartera con una designación en favor de Emanuel Calvo, uno de los productores bajo su paraguas. Sin embargo, cuando Santiago Cafiero fue corrido como jefe de Gabinete y asumió la Cancillería, hubo un intento de quitarles esa póliza. Tal fue la desesperación de la pareja que acudieron al entonces presidente Alberto Fernández para frenarlo. "Ya me ocupo", le contestó el expresidente al pedido de su secretaria.

Efectivamente, a partir de 2023, la empresa de Martínez Sosa se hizo cargo de las pólizas -y con montos crecientes-, según el informe de auditoría de Nación Seguros al que accedió LA NACION. Santiago Cafiero le envió personalmente la designación a Cantero.

#### 24 de mayo de 2023

#### Maria

13:54 Tengo un problema están sacandole Cancilleria a Hecky están nombrando otro productor

#### María

13:54 Hecky va a hablar con Juan Manuel

María

13:56 Ya le sacaron algunas cuentas La Campora arma broker

#### Maria

13:56 Pero Cancillería son nuestros

#### María

13:57 Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker

#### María

13:57 La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior

#### María 13:57 Esto le mandaron

Alberto

Santiago

EXCANCILLER

Cafiero



Texto Camila Dolabjian

#### CASA DE LA MONEDA

El broker Martínez Sosa obtuvo el contrato de la Casa de la Moneda en marzo de 2023. La pareja estaba haciendo gestiones para conseguirlo desde meses antes. En esa oportunidad, María Cantero sugirió pedirle asistencia a su jefe Alberto Fernández para obtenerlo. Pero quien los ayudó, según la conversación, fue el entonces superministro de Economía, Sergio Massa. Efectivamente, unas semanas después de que su marido le asegurara que estaba "hablado" con Massa, apareció la designación, firmada por el mismo presidente de la entidad, Ángel Mario Elletore.

#### 5 de octubre de 2020

María 15:29 Gabrieli está en la casa de la Moneda?

Hecky 15:29 Si

María

15:29hs. Es peronista?

Hecky

15:31 OBVIO!!! FUE GOBERNADOR PERONISTA SE MENDOZA

> María 15:34 Juampi nos ayuda

8 88 1 1 8

María

15:35 Lo conoce a Gabrieli

#### 5 de febrero de 2023

María

17:34hs. Tengo un mje de Massa para vos

Hecky

17:34 Llegue a la oficina y me estaba esperando José con RICH!!!!

#### 23 de febrero de 2023

María

13:32 Le puedo decir a Alberto lo de la casa de la moneda?

Hecky

13:32 No, ya lo hablé con Sergio

María 13:32 Ok

María 13:33 Y te lo solucionó?

Hecky

13:34 Ayer me puso esto

Hecky

13:35 Reenviado EN 5 MINUTOS LO LEVANTO

María 13:36 Ok

#### CORREDORES VIALES

Uno de los intercambios más reveladores y que más complican a otro exministro es el relativo a Corredores Viales, la empresa de participación estatal. De acuerdo con el informe de la auditoría, la compañía de Héctor Martínez Sosa empezó a cobrar comisiones de sus seguros en 2022 y acumuló en los años subsiguientes más de \$30 millones a partir de esta cuenta. Quien se los habría conseguido, según la propia Cantero, fue Gabriel Katopodis, el entonces ministro de Transporte. Previamente, la tenía asignada la empresa Bri Brokers, que respondía a ellos.

#### 1º de julio de 2021

María

18:28 Me acaba de decir Kato q lo q le pediste de corredores viales ya está

María

18:28 Que cualquier cosa que lo llames

Hecky 18:56 Okkk

Hecky

17:38 Reenviado Estoy aislado por contacto estrecho. Pero por ahora no tengo síntomas y el hisopado dio negativo

Hecky 17:39 Esto me pone Kulfas



María Cantero SECRETARIA DE ALBERTO FERNÁNDEZ



Héctor Martínez Sosa BROKER DE SEGUROS

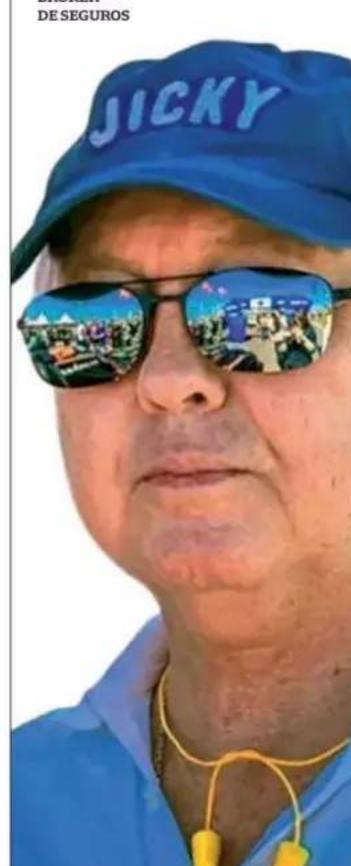

#### El escándalo de los chats | EL IMPACTO POLÍTICO

# QUIÉNES SON LOS EXFUNCIONARIOS QUE APARECEN EN LOS DIÁLOGOS



Gabriel Katopodis
EXMINISTRO DE OBRA
PÚBLICA

El 1" de julio de 2021, María Cantero le asegura a Héctor Martínez Sosa, su marido: "Me acaba de decir Kato que lo que le pediste de Corredores Viales ya está". Al año siguiente, la aseguradora del broker empezó a facturar por esa entidad (\$348.284, en 2022, y unos \$29 millones, en 2023)



7 Juan Zabaleta EXMINISTRO DE DES. SOCIAL

La pareja María Cantero-Héctor Martínez Sosa habla en varias oportunidades de Juan Zabaleta, que era ministro de Desarrollo Social y un hombre muy cercano en ese momento a Alberto Fernández. Refieren a que "puso" como productor de seguros a uno de sus principales competidores, Castello Mercuri.



13 Carlos
Castagneto
EXTITULAR DE LA AFIP

El 11 de abril de 2023
Cantero le escribió a su
esposo: "Hablé con la
secretaria de Carlos Castagneto. Ella me organiza
una reunión". Una vez
confirmada la reunión, la
exsecretaria de Alberto
Fernández le gestiona a
su esposo para que estacione el auto en la explanada de la Casa Rosada,
frente a la AFIP

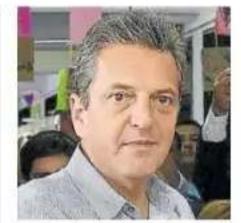

2 Sergio Massa EXMINISTRO DE ECONOMÍA

Sergio Massa aparece mencionado por Cantero en las conversaciones con su marido. Le endilgan al exministro gestiones con el presidente Alberto Fernández y por la Casa de Moneda, entre otras. "Tengo un mensaje de Massa para vos", le escribe Cantero a su esposo en un intercambio del 15 de febrero de 2023



8 Agustín Rossi EXMINISTRO DE DEFENSA

Cantero le consulta a su marido, a principios de 2020: "Me pregunta Rossi cómo te fue con el pibe de Fabricaciones Militares". Fuentes del entorno de Rossi señalaron que renunció como ministro de Defensa en julio de 2021, antes de la resolución de Alberto Fernández de contratar a través de Nación Seguros



14 Cecilia Todesca
EXVICEJEFA DE
GABINETE

La secretaria de Alberto Fernández le coordinó a su esposo una reunión con Cecilia Todesca. "Quería que aproveches y veas a Santiago también", le sugirió, por Cafiero. Martínez Sosa respondió: "Bueno, pero Santiago tiene que resolver lo de la nota cuanto antes. Nos apura la aseguradora"



Juan Manuel Olmos

EXVICEJEFE DE GABINETE

Cantero le cuenta a su marido en 2019 que él le había conseguido seguros de la Ciudad a Pablo Torres García, otro de los imputados en la causa y competidor de Martínez Sosa. "TRAIDOR [SIC]", le contesta su esposo. El exfuncionario tomó distancia y dijo que sus diálogos con Cantero fueron por su rol

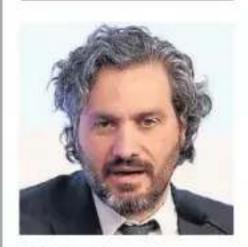

9 Santiago Cafiero EXCANCILLER

El 24 de mayo de 2023, Martínez Sosa le escribió a su esposa: "Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker". Una semana después, Cantero le escribió a su esposo: "Me dijo el jefe [¿por Alberto Fernández?] que ya habló con Santiago"

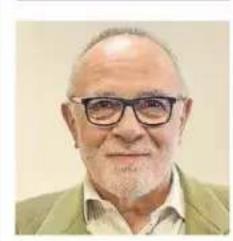

15 Alberto
Pagliano
EXTITULAR NACIÓN SEGUROS

Es amigo de Alberto Fernández desde la década de los 90, conocido de Martínez Sosa desde ese entonces e imputado en la causa de los seguros. Alberto Fernández le pidió explicaciones cuando el escándalo de los negocios de las aseguradoras con el Estado salió en la prensa. Hay mensajes de madrugada



4 Aníbal Fernández
EXMINISTRO DE
SEGURIDAD

El 9 de enero de 2023

Martínez Sosa lo saluda
por el cumpleaños. Pero
de la captura de pantalla
del peritaje judicial surge
una conversación previa
en la que Martínez Sosa
le dice: "Vos no me debés
nada. Al contrario, vos
me hiciste tres favores
que yo nunca me voy a
olvidar". Fernández no
respondió a LA NACION



10 Nicolás Ritacco
EXDIRECTOR DE
AUDIENCIAS PRESIDENCIALES

Nicolás Ritacco aparece mencionado por su relación con Daniel González, quien gestionaba los ingresos a la quinta de Olivos. Ritacco estuvo muy cerca de Alberto Fernández, pero tomó distancia del escándalo. "Martínez Sosa no necesitaba de nadie para entrar a Olivos", dijo una fuente cercana

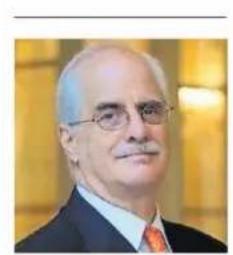

16 Jorge Taiana EXMINISTRO DE DEFENSA

El matrimonio intentó contactarlo cuando asumió como ministro de Defensa. Pero Héctor Martínez Sosa le quitó celeridad a la gestión de su esposa porque ya tenían el negocio con Fabricaciones Militares, obtenido previamente. También tenían un contrato con la Gendarmería, gracias a Severino

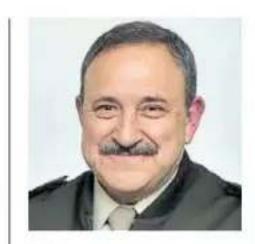

5 Andrés Severino EXTITULAR DE LA GENDARMERÍA

A partir de las gestiones de la secretaria de Alberto Fernández, Martínez Sosa consiguió un contrato de más de \$1600 millones en comisiones con la Gendarmería. Del peritaje de los teléfonos, que se incorporó al expediente judicial, hay una foto del empresario de seguros con Severino haciendo los dedos en V



Daniel González
A CARGO DE LA
QUINTA DE OLIVOS

Recibió múltiples regalos por parte de la pareja, como un reloj Tag Hauer de US\$1800, y almorzaba con Martínez Sosa regularmente. Los chats dan cuenta de que era él el que facilitaba ingresos sin registro, siendo que la quinta tiene entre 10 y 12 accesos y no todos son custodiados por la Casa Militar



17 Matías Kulfas
EXMINISTRO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

Las conversaciones filtradas muestran que Martínez Sosa quería reunirse con él en 2021, pero su esposa le avisó que estaba "guardado" por covid-19. Acuerdan que el empresario lo llame y le mandó un mensaje. Desde el entorno de Kulfas aseguraron que no hubo acuerdos para seguros de su ministerio



6 Iván Durigón
EXTITULAR DE
FABRICACIONES MILITARES

En 2021, Martínez Sosa da a entender en una conversación que Iván Durigón, el entonces presidente de la empresa estatal, lo había contactado por la gestión de su mujer. Cuando su esposa le concretó la reunión, el empresario le dijo que "ya tenían el contrato con Fabricaciones Militares"

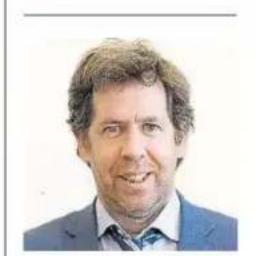

12 Juan Pablo Biondi EXVOCERO PRESIDENCIAL

Figura nombrado en varias ocasiones en los intercambios de la exsecretaria presidencial y su marido. Cuando el caso escaló en la prensa, le pidieron asesoramiento. Biondi no respondió ayer a las consultas de LA NACION. El matrimonio lo llamaba "Juampi" y mostraba en sus diálogos supuesta cercanía



18 Julio Vitobello
EXSECRETARIO
GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Figura mencionado varias veces en el intercambio. Intercedió con Santiago Cafiero para que la
Cancillería contrate a la
aseguradora de Martinez
Sosa. "Nunca intervine
para que se contrate a
ninguna compañía aseguradora ni con Cafiero
ni con nadie. No tengo
nada que ver con el tema
seguros", dijo a la Nacion.

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# Los dirigentes mencionados en los chats buscan tomar distancia

Fuentes cercanas a Olmos, Rossi y Ritacco negaron haber tenido participación en los negocios del empresario Martínez Sosa



Juan Manuel Olmos, exjefe de Gabinete

ARCHIVO

Las filtraciones de mensajes de María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, y su marido, Héctor Martínez Sosa, un broker de seguros que se alzó con millonarios contratos de pólizas de organismos del Estado durante la gestión del Frente de Todos, salpicaron a exfuncionarios del gobierno anterior de rangos diversos que aparecieron mencionados como posibles facilitadores de los negocios del intermediario.

Al menos 13 aparecen en los chatsquese filtraron en los últimos días, y algunos de ellos ya plantean una defensa en la que niegan haber tenido alguna influencia en la trama que se investiga.

Uno de los mencionados en la filtración de mensajes entre Cantero y Martínez Sosa es el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, un dirigente del PJ porteño con fuerte vínculo con el expresidente Fernández. En uno de los chats, de 2019, Cantero le comenta a su marido que Olmos le habría conseguido seguros de la ciudad de Buenos Aires a Pablo Torres García, uno de sus competidores en el mercado. En otro mensaje, la exsecretaria de Fernández le comenta al expresidente que su esposo iba a hablar con Olmos para evitar que le quitaran la póliza de seguros de la Cancillería.

Una fuente cercana a Olmos desmintió que el exvicejefe de Gabinete hubiera intercedido en favor del intermediario cercano al expresidente. "No hizo ninguna gestión en favor de Martínez Sosa, en ningún momento. Todos los diálogos con María Cantero fueron circunstanciales de un funcionario que se quiere comunicar con el Presidente, o que está en la antesala para ser atendido, o que pide agendar alguna reunión. Nunca consideró que debía prestarle atención a María sobre sus comentarios sobre política, el resto de las personas o sus temas particulares", señaló la fuente.

Además, cerca de Olmos indicaron que la mención al exfuncionario en los chats filtrados no es precisa. "Refiere a 'Juan Manuel'. Pero supongamos que fuera él, es

lo que dice alguien de otro. Por lo tanto, no se puede hacer responsable de lo que dicen terceros que supuestamente se refieren a él", resaltaron.

"Debe estar mencionado en infinidad de chats con María Cantero por una sencilla razón, y es que era la secretaria del presidente, como debe tener intercambio de mensajes con los ministros, secretarios, subsecretarios, dirigentes, gremialistas, permanentemente, como es lógico", relativizaron desde el círculo cercano de Olmos.

Otro exfuncionario mencionado en los mensajes de Cantero que se filtraron es Agustín Rossi, exministro de Defensa. Según trascendió, Cantero le consulta a su marido, a principios de 2020: "Me pregunta Rossi cómo te fue con el pibe de Fabricaciones Militares".

Fuentes del entorno de Rossi señalaron que "renunció como ministro de Defensa en julio de 2021 y la resolución de Alberto Fernández de contratar a través de Nación Seguros es de diciembre de 2021, cinco meses después de irse del cargo".

Rossi regresó como funcionario en 2022, para hacerse cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y en 2023 asumió como jefe de Gabinete en lugar de Juan Manzur. Las mismas fuentes sostuvieron que, luego, "Fabricaciones Militares contrató a Nación Seguros, pero sin broker".

En los mensajes, al exdirector general de Audiencias Presidenciales y subsecretario de Asuntos Políticos de la Presidencia Nicolás Ritacco se lo menciona como un presunto facilitador de los ingresos de Martínez Sosa a la quinta de Olivos y que esas entradas pasaron inadvertidas. "Martínez Sosa no necesitaba de nadie para entrar a Olivos", dijeron fuentes cercanas a Ritacco.

Entre los más mencionados también figura Juan Pablo Biondi, exvocero presidencial. Biondi figura nombrado en varias ocasiones en los intercambios de la exsecretaria presidencial y su marido. Biondi no respondió a la consulta de LA NACION. •

# Silencio del colectivo feminista ante al supuesto maltrato a Fabiola

"En la vida le pegué a una mujer", dijo Fernández, según su abogado

Las organizaciones feministas y referentes de la agenda de género hacen silencio frente a las acusaciones de supuesta violencia que pesan sobre el expresidente Alberto Fernández, quien habría incurrido en actos de violencia contra su mujer, Fabiola Yañez, cuando vivían en la quinta de Olivos.

Una de las pocas voces que opinaron sobre la situación que investiga la Justicia fue Diana Maffia, filósofa y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien lo utilizó para chicanear al presidente Javier Milei.

"Investigando el celular de la secretaria de Alberto Fernández por el temadel negociado de los seguros, aparecen fotos de Fabiola golpeada y audios con relatos. ¿Qué hará la fiscalía con esta derivación inesperada? A lo mejor ahora @JMilei se interesa por la violencia de género", comentó en X.

Las organizaciones feministas más importantes, como el colectivo Ni Una Menos, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) o Actrices Argentinas, por ahora guardan silencio. Tampoco se pronunciaron las exministras de las Mujeres, Génerosy Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta (2019-2022) y Aylén Mazzina (2022-2023).

Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de Fernández y una referente en la agenda de género, también hace silencio, al igual que Victoria Donda, extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y una asidua militante de los derechos de la mujer.

El expresidente mantiene el silencio. Habló su abogado, Juan Pablo Fioribello. "Cuando terminé de hablar con Fabiola, que se terminó de hacer la audiencia, llamé a Alberto Fernández y le dije 'vení porque te quiero ver. Encontrémonos para tomar un café. Te quiero ver cara a cara'. Le pregunté lo mismo: '¿vos le pegaste? No me importa si fuiste o no buen presidente. Estoy evaluando otra cosa... El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso a Fabiola. ¿Vos le pegaste?'. Me dijo: 'Yo te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer', rememoró Fioribello.

El kirchnerismo, una de las principales fuerzas que levantan la bandera de la igualdad de género, se ha visto jaqueado este último año por casos de abusos contra las mujeres. El más estridente es el del exgobernador tucumano José Alperovich, quien hace poco más de un mes fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina mientras se desempeñaba como senador nacional. Frente a este hecho, las organizaciones feministas no dudaron en condenar su accionar.

De hecho, el colectivo Actrices Argentinas pidió públicamente que renuncie a su banca en la Cámara alta cuando el legislador había pedido licencia sin goce de haberes para someterse a la Justicia.

Otro de los casos que causaron un tembladeral dentro de Unión por la Patria es el del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue procesado por abuso sexual por la jueza María Fabiana Galletti. El dirigente del conurbano bonaerense es acusado de haber sometido por la fuerza a "tocamientos impúdicos" a una secretaria privada hace tres años, una noche, en la casa de ella. La víctima es Melody Rakauskas, quien denunció el hecho hace tres años.

Si bien la situación política del intendente de La Matanza no sufrió alteraciones en su pago chico, ya que se mantiene en su rol de intendente y no han prosperado los proyectos en su contra en el Concejo Deliberante, erosionó su imagen y el hecho fue usado para retroalimentar la interna entre La Cámpora y Axel Kicillof.

Máximo Kirchner, principal referente de La Cámpora, motorizó un comunicado del Frente de Mujeres de esa organización que negó la versión de una tregua en la interna con el gobernador para apoyar a Espinoza.

"No encubrimos denuncias de abuso sexual", grita en mayúsculas la primera pieza del comunicado, que se cierra con una frase que parece destinada al mandatario bonaerense, quien un día después de que se conociera el procesamiento de Espinoza se mostró junto a él y la vicegobernadora Verónica Magario, matancera y socia política del jefe comunal, en un acto público. •

# "Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género"

Mayra Mendoza se refirió al presunto maltrato físico del expresidente a su pareja

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cargó ayer contra el expresidente Alberto Fernández, luego de que la Justicia encontrara mensajes de la ex primera dama Fabiola Yañez en los que ella daría cuenta de supuestos hechos de violencia física que sufrió cuando vivían en la residencia de Olivos y de los que él sería responsable.

En la primera reacción de un dirigente del kirchnerismo, la jefa comunal consideró que el excompañero de fórmula de Cristina Kirchner "siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad".

"Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género", dijo Mendoza a Página 12.

La intendenta e histórica referente de La Cámpora reclamó "que se sepa la verdad de lo que pasó" y pidió "que no se use este tema para tapar el desastre económico de Milei". "La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos", añadió. Y cerró: "Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia: esto está estudiado v quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así".

En el marco de la causa que investiga el manejo de los seguros de dependencias públicas durante el



Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes

ARCHIVO

gobierno de Fernández, la Justicia encontró en el celular de María Cantero –la secretaria privada del expresidente–mensajes de Fabiola Yañez que hablarían de supuestos hechos de violencia de género perpetrados por el entonces mandatario. La noticia fue ratificada a LA NACION por fuentes vinculadas con el caso.

En los textos, Yañez le cuenta sobre supuestos golpes que habría sufrido de Alberto Fernández.

El fin de semana, el juez del caso de los seguros, Julián Ercolini, que abrióun expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribe-

llo, defensor de Yañez en otras causas (además de haber asesorado a Fernández), para contactarla a ella y ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia. Fioribello relató a LA NACION que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al juez que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir.

Fioribello dijo que Yañez le contó que los chats fueron un "desahogo", pero que los golpes físicos "no sucedieron"; que lo que sí hubo fue una fuerte discusión de pareja.

# Lijo se defendió y atribuyó las impugnaciones a un "prejuicio estereotipado"

SENADO. El juez propuesto para la Corte presentó un descargo en la Comisión de Acuerdos; dijo que las acusaciones "no tienen sustento"

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, calificó como un "prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional" los cuestionamientos por sufalta de idoneidad moral para ocupar el cargo, al tiempoqueconsideró "meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fácticoni documental" las acusaciones por su incremento patrimonial.

Así consta en el descargo que entregó Lijo a la Comisión de Acuerdos durante el fin de semana, en el que respondió las 34 impugnaciones de organizaciones profesionales y no gubernamentales, partidos políticos y particulares a su postulación.

Lijo también rechaza a quienes cuestionan su proceder como juez, en particular las objeciones por el supuesto "cajoneo" o demora en el ese control es tarea del Consejo de la Magistratura, organismo que no registra ninguna sanción desde que fue designado juez federal, en 2004.

"Como se podrá ver, buena parte de los casos en los que mi actuación es cuestionada son casos de enorme trascendencia pública, institucional y política, y en los que he rendido cuentas públicas en su debido momento, tanto ante mis superiores en el Poder Judicial y ante los organismos administrativos correspondientes", afirma Lijo en su defensa.

En cuanto a las observaciones por su situación patrimonial, declara que "resultan meras aseveraciones sin ningún tipo de sustento fáctico ni documental y algunas de ellas desvirtúan el fin de la norma, en cuanto a la inadmisibilidad de observacionesinfundadaso discriminatorias", dice en el escrito, de 28 páginas.

El magistrado deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos el 21 deagosto en audiencia pública, donde deberá someterse a las consultas de los senadores y, casi con seguridad, responder de manera pública



trámite de expedientes. Sostiene que Lijo presentó un descargo de 28 páginas

los cuestionamientos que recibió su

En el escrito, el postulante también rechaza "de manera categórica la falsa impugnación" por falta de aptitud moral. "Sostengo este rechazo en virtud de que fui sometido a exhaustivas investigaciones por parte de diversos organismos del Estado Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura de la Nación, AFIP y UIF-, las cuales resultaron concluyentes respecto de la ausencia de ele-

candidatura.

agrega.

Según explica Lijo en su descargo, el Consejo de la Magistratura "se arrogó amplias facultades y pidió todo tipo de informes respecto de mi persona y mi situación patrimonial", tras lo cual destaca que fue el entonces diputado Pablo Tonelli (Pro), quien condujo el expediente disciplinario, el que aconsejó el cierre de la investigación.

mentos e indicios que las sustenten",

"En suma, la observación [por falta de aptitud moral para ser juez de la Corte] no es más que una generalidad basada en un prejuicio estereotipado de impugnación al sistema institucional", agrega el juez.

ARCHIVO

De acuerdo con la visión de Lijo, ese prejuicio "atraviesa a la mayoría de las presentaciones en rechazo a la legitimidad del sistema institucional y que no acepta las decisiones de los órganos constitucionalmente constituidos al no importar cuál fue el resultado ni el tenor de las investigaciones realizadas que echaron por tierra cualquier tipo de cuestionamiento" en su contra.

En otro tramo, Lijo defiende su trayectoria profesional y responde las impugnaciones por el no cumplimiento de la diversidad de género en la composición de la Corte, al sostener que el requisito de la diversidad de género "no resulta excluyente" para su postulación. "No comprende una objeción a considerar respecto de mis cualidades para cubrir el cargoy, por lo tanto, no me corresponde realizar una evaluación al respecto", completa.

### Diezmada, la Corte bonaerense sigue sin cubrir sus vacantes

El tribunal de la provincia de Buenos Aires funciona desde junio con solo tres de sus siete miembros

#### Javier Fuego Simondet LA NACION

Deberían ser siete. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es un órgano de tres integrantes desde el 1º de junio y su situación no cambiará en el corto plazo, según se advierte por las escasas novedades que se registraron en las negociaciones para cubrir las cuatro vacantes que tiene libres el máximo tribunal provincial.

Algunas fuerzas políticas evalúan candidatos para esos lugares, pero no se demuestran avances.

La renuncia de Luis Esteban Genoud para acogerse a la jubilación dejó a la Suprema Corte provincial con solo tres integrantes sobre su composición de siete: Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria.

Para emitir fallos, el tribunal tegrantes, por lo que debe convocar al presidente del Tribunal de Casación Penal (cargo que actualmente ejerce Florencia Budiño).

La salida de Genoud se concretó el 1º de junio.

La Suprema Corte provincial ya emitió fallos con solo tres de sus integrantes y la firma de Budiño para completar el requisito reglamentario.

Entre ellos, se comprometió con decisiones de los fueros penal, laboral y contencioso administrativo.

Según la fuente que se consulte, las perspectivas de resolución del faltante de magistrados en la Suprema Corte difieren.

El Senado bonaerense es el encargado de aprobar las designaciones, a partir de las propuestas que reciba del gobernador Axel Kicillof. Esos nombres surgen de una negociación política.

En La Libertad Avanza esperan avances más rápido de lo que prevén en el peronismo y el macrismo.

"Será la semana que viene [por la actual]", pronosticó un hombre de La Libertad Avanza sobre la llegada de noticias en materia de las vacantes para el máximo tribunal bonaerense.

"Estamos con dos nombres, no se definió", sostuvo sobre los posibles candidatos que propondría el espacio del presidente Javier Milei, cu-

yas identidades prefirió no difundir.

La nueva división de fuerzas que derivó de las últimas elecciones incorporó en el Senado de Buenos Aires (y también en la Cámara de Diputados provincial) una representación de legisladores libertarios.

En el gobierno de Axel Kicillof no muestran intenciones de acelerar para completar los casilleros faltantes en la Corte de la provincia.

"Sin novedades, por el momento", afirmó una fuente de confianza del gobernador. El tema marca una profunda diferencia con el gobierno nacional, que empuja las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para vacantes existentes y futuras en la Corte Suprema nacional.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, admitió en una entrevista con la Nacion, a principios de junio, que la situación de las vacantes en el máximo tribunal de la provincia, "en vista de la situación general, no es la preocupación principal ni mucho menos".

Desde el massismo, anticipanecesita un quorum de cuatro in- ron a LA NACION que esta semana habrá una reunión para comenzar a definir cuestiones relacionadas con las vacantes en la Corte de la provincia, pero tampo co dieron mayores precisiones sobre probables candidatos.

> "Hay intenciones, pero lo veo difícil. Por el momento, es más ruido que definiciones", describió un legislador de Unión por la Patria.

> "Creo que Axel, [Sergio] Massa y La Cámpora están discutiendo quiénes son [los candidatos] y cómo se reparten. Cuando tengan algún tipo de escenario, van a venir a hablar con la oposición", planteó un legislador provincial de lo que fue Juntos por el Cambio, que aseguró que no tienen un candidato definido para poner sobre la mesa de negociaciones con el oficialismo.

> A fines de mayo, el Senado bonaerense aprobó 46 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial provincial.

> Se trata de defensores oficiales, agentes fiscales y jueces para los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Lomas de Zamora, Zárate-Campana, Bahía Blanca, La Plata, Dolores, La Matanza, Mar del Plata, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, Junin, Trenque Lauquen, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón y Merlo. •

## García-Mansilla refutó las críticas por su posición contra la legalización del aborto

El otro candidato a la Corte recibió 24 impugnaciones; habló de la "preferencia personal" de los objetores

El catedrático Manuel García-Mansilla rechazó todas las impugnacionesa su postulación para la Corte Suprema por considerar que ninguna de las 24 presentaciones constituye "una observación válida acerca de las calidades y méritos" de su nominación. "Por el contrario, evidencian la preferencia personal de los impugnantes, ciertamente válida, de que sea otro el candidato o candidata al cargo para el que he sido nominado", agrega el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en el escrito que presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado.

El catedrático fue propuesto por el presidente Javier Milei para ocu-

par la vacante que dejará el cordobés Juan Carlos Maqueda, quien el próximo29dediciembrecumplirá75años y deberá dejar la Corte Suprema. Su audiencia pública está citada para el 28 de agosto, una semana después de que se presente el juez federal Ariel Lijo, también postulado para el máximo tribunal. En su presentación, García-Mansilla considera que las observaciones realizadas a su postulación sobre la base de sus opiniones de índole académica "parecen pensadas y dirigidas a alguien que se postula para un cargo electivo y no para quien ha sido nominado para integrar la Corte Suprema".

"Las opiniones que haya expresadoen abstractoy de forma general en publicaciones de índole académica. destinadas naturalmente a promover el debate de ideas, no implican en modo alguno que haya prejuzgado o que se pueda derivar de allí una

predicción sobre cómo decidiría un caso judicial en caso de obtener el acuerdo del Senado y ser nombrado al cargo para el que he sido nominado", afirma el candidato.

En directa réplica a los cuestionamientos a sus opiniones contrarias a la legalización del aborto, García-Mansilla sostiene que se pretende utilizar sus afirmaciones "como un riesgo o un grave retroceso a los derechos humanos cuando, en realidad, son absolutamente consistentes con ellos". "Esas impugnaciones omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé en esas publicaciones académicas", agrega el jurista propuesto para la Corte, quien añade que "de esta forma, se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobrecómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)".

Gustavo Ybarra



Los integrantes de la Corte y Mena, ministro de Kicillof

POLÍTICA 19 LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



Adorni, el Presidente y Caputo, ayer, en la sede del Gobierno

# Milei se mostró con Santiago Caputo, el asesor cuestionado por Macri

GOBIERNO. Ambos saludaron desde el balcón de la Casa Rosada, poco después de las críticas que lanzó el expresidente contra el entorno del primer mandatario

Cecilia Devanna

LA NACION

El presidente Javier Milei se mostró dos veces en el balcón de la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo. La primera, junto al ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista José "Maligno" Torres. La segunda, poco después del mediodía, con su estratega Santiago Caputo y con el portavoz, Manuel Adorni, con quien Milei había almorzado minutos antes. La presencia de Caputo tuvo una significación especial: había quedado en el centro de la escena por los cuestionamientos que le hizo el expresidente Mauricio Macri en su reaparición.

En la Casa Rosada insistían en que la escena que mostró al mandatario y a su principal asesor fue "totalmente de casualidad". Pero la respuesta no alcanzó a disipar las

interpretaciones sobre el objetivo de la foto. "Si era por Santiago, se quedaba detrás de la columna", juraban cerca del asesor. Sin embargo, la apelación a la "casualidad" contrasta con el tiempo que llevaba Caputo sin asomarse al balcón junto a Milei o el resto de los miembros del gabinete: desde diciembre.

las declaraciones de Macri no van a cambiar el rumbo.

Milei, por su parte, se mantuvo públicamente en silencio, pero no dudó en salir al balcón con su asesor de confianza y sonreír de cara a la Plaza de Mayo.

En su presentación, Macri había cuestionado el "entorno" del mandatario, donde especificamente nombró a Santiago Caputo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Meterse con Karina es no entender a Javier", dijo una importante

fuente de la Casa Rosada a LA NA-CION. "Karina es el límite", era otra de las frases que se escuchaban este lunes en la sede de gobierno. Por eso también creían ver que el expresidente, a lo largo de sus sucesivas apariciones televisivas, iba diluyendo cada vez más las menciones hacia la funcionaria, con-En el Gobierno transmiten que siderada la segunda persona más importante del Gobierno. "Si salen a pegarle a Karina es que no lo entienden a Javier", insistian.

La aparición de Milei y Caputo en el balcón se sumó a la celebración interna que había en Balcarce 50 con lo que creían que fue una "gran frase" del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quien también formó parte de la presidencia de Macri. "Javier tiene convicción y ejecutividad. [El ministro de Economía Luis] Caputo logró superávit en un mes. Tendría que cerrar

el libro ahí. Algo que nadie pensó que era posible. Con todo respeto, lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años Javier Milei lo logró en un mes. Si me dicen que no hay gestión, a mí me vuela la cabeza", señaló este lunes en Radio Mitre.

La frase que aludió a lo que Macri "no logró" en cuatro años fue la más festejada ayer de todas.

Explicaban que eso "ubicaba" las cosas porque entendían que Macri "habla como si fuera (Nelson) Mandela y sin embargo terminó su gobierno casi poniéndoselo de sombrero", dijeron en las filas libertarias.

En ese sentido agregaron que "no se termina de entender qué es lo que quiere" el exmandatario y completaban sosteniendo que "ofrece equipos y cuadros" cuando "claramente" en su gobierno "no fue todo éxito". Agregaban también

que el exmandatario pide cargos y "seis de ocho ministerios están de hecho cubiertos con terminales de Pro".

Cerca de Santiago Caputo admitieron que, a pedido del mandatario, mantuvo en los primeros meses del año dos reuniones con Guillermo Dietrich, exministro macrista de Transporte, y con Javier Iguacel, de Vialidad, en ese mismo período. Ambas terminaron sin novedades. "Fueron dos muy buenas reuniones, pero quedó clarísimo que tenemos formas de trabajo y objetivos distintos", detallaban.

En Balcarce 50 distinguían a Macri del jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, yal legislador Diego Santilli, dos históricos de las filas macristas. A Ritondo incluso, entre otros puntos, se le resalta haber acercado semanas atrás el nombre de Martín Maqueyra, de La Pampa, para ocupar una silla en el directorio de YPF.

Si bien los diálogos venían desde hacía al menos dos semanas y estaba pensado para uno de los lugares vacantes, todo tomó más velocidad en las últimas horas luego de que se conociera en Brasil, durante sus vacaciones, el fallecimiento de Mario Vázquez, el reconocido economista de 88 años que ocupaba un lugar estratégico en la petrolera nacional.

## Los curas villeros reclaman un freno a la desocupación

SAN CAYETANO. Cuestionan políticas del gobierno de Milei, como la caída de la obra pública y las cesantías de trabajadores del Estado

#### Mariano De Vedia

En visperas de la festividad de San Cayetano, que se celebrará mañana, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina alertó sobre el problema del desempleo y reclamaron a los sectores políticos, empresarios y actores sociales la búsqueda de consensos para frenar el avance de la desocupación. Pidieron, así, que "la cuestión laboral sea una prioridad".

En un contexto de "pobreza estructural y desánimo social", los sacerdotes recordaron que ya en 2019, al celebrar una misa en el santuario de Liniers, habían planteado la urgencia de combatir el problema de la desocupación. Según los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), la pobreza asciende al 55% de la po-

blación y los niveles de indigencia trepan al 20 por ciento.

"Sabiendo que venimos arrastrando este problema desde hace tiempo y viendo que no se mejora, alentamos a los que gobiernan en las distintas jurisdicciones, a los empresarios y a los diferentes actores sociales a que, unidos, busquemos consensos para dar pasos positivos en favor de nuestros hermanos desempleados", pidieron los sacerdotes en la declaración, cuyo título es "San Cayetano, amigo del pueblo, danos un corazón solidario".

Como señalaron en el mensaje de hace cinco años, los sacerdotes que integran el Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares plantearon que "la crisis social y la precarización laboral se traducen en problemas comunitarios de toda índole" v que "un camino ineludible es la generación de empleo".

Recordaron, en ese sentido, que el trabajo es ordenador de la vida y de la familia y que "hoy cae como

En una jornada que reunirá a miles de fieles en busca de pan y trabajo, la misa central por San Cayetano será celebrada mañana, a las 11, por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, en el santuario ubicado en Cuzco 150.

Hace unos días, al convocar a la celebración, el arzobispo García Cuerva invitó a los fieles a acercarse al santuario y remarcó especialmente que "San Cayetano no es un santo de un partido político o de un sector social: es un santo de todos", lo que se interpretócomo una toma de distancia de la marcha política que ese mismo día, más temprano, reunirá a la CGT, la CTA y movimientos sociales, que se movilizarán desde la puerta del santuario hacia la Plaza de Mayo.

Al describir la crisis actual, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares cuestionó en la declaración políticas y decisiones del gobierno de Javier Milei, como la disminución de la obra pública, el recorte de subsidios a cooperativas y las cesantías de agentes estatales.

"Trabajadores formales del Estado fueron despedidos y no encuentran empleo. Muchas personas de nuestros barrios populares vivían de obras de la construcción o de changas que ya no existen. Muchos trabajadores de cooperativas dadas de baja han caído en la indigencia. Grandes empresas dejan trabajadores afuera o frenan por la recesión, o bien eligen irse del país".

Describieron, así, que "a los vecinos y las familias de nuestros barrios los invade la angustia por el poco alentador panorama para conseguir trabajo".

En virtud de la crisis, transmitieron "la necesidad urgente de unirnos como sociedad para que la cuestión laboral sea una prioridad". Y afirmaron que "nadie puede sentirse ajeno a esto que afecta a gran parte de nuestro pueblo, especialmente a los cada vez más pobres"

Los curas expresaron que "la declinación de la industria argentina, de los mercados locales y de la economía popular dejó un tendal de personas al costado del camino".

Y, frente a las políticas aplicadas principalmente en el último lustro, declararon que "la economía no se pone nuevamente en marcha solo por acomodar los grandes números de la macroeconomía".

Al concluir el mensaje, pidieron que "San Cayetano reciba el agradecimiento de los que tienen trabajo digno e interceda por los que no lo tienen".

# Pro elogia la baja de la inflación, pero lanza alertas por la economía

THINK TANK. La Fundación Pensar destacó la caída de los precios, pero alertó sobre el retroceso en consumo, empleo y pobreza

A siete meses de la asunción del presidente Javier Milei, la Fundación Pensar, presidida por la diputada de Pro María Eugenia Vidal, lanzó ayer un segundo informe sobre el transcurso de la gestión libertaria. El documento, si bien rescata como aspectos positivos la fuerte caída de la inflación y los superávits primario y financiero alcanzados en ese período, advierte que algunos parámetros económicos y sociales -como el consumo, el empleo y la pobreza-se han deteriorado respecto de junio pasado, cuando presentó el primer documento.

El informe, que lleva como título "El día después de mañana", arranca con una introducción escrita por el líder de Pro, Mauricio Macri. El expresídente, quien la semana pa- sos en el último mes", indica. sada hizo su reaparición pública y dedicó elogios al rumbo económico del gobierno de Milei, no ahorró críticas a la política institucional y su capacidad de gestión. En un tono similar, en este documento de la Fundación Pensar Macri exaltó que "las ideas económicas actuales son las mismas que desde Pro hemos venido impulsando durante mucho tiempo", y si bien "pudimos encontrar excusas de sobra en las formas y tecnicismos para no apoyar", se decidió "priorizar el cambio".

A manera de balance en lo que va de la gestión, la Fundación Pensar rescató "los resultados fiscales primarios y financieros positivos y la tendencia a la baja de la inflación". Sin embargo, a renglón seguido, advirtió sobre el retroceso en el freno a la caída en el riesgo país y en la acumulación de reservas, la elevada brecha cambiaria (40%), la caída en el consumo y el aumento de la

Por estas razones, el índice de desarrollo nacional (IDC), que la Fundación Pensar elaboró a partir de una ponderación de 50 indicadores diferentes, fue más bajo el mes pasado que el de junio. En efecto, en esta segunda medición el IDC fue de 2,5; la de junio fue de 2,9.

Según esta escala, entre 0 y 2, el nivel es "muy bajo"; entre 2 y 4, "bajo"; entre 4 y 6, "medio", y entre 6 y "alto". Según se explica en el informe, las variables están agrupadas en diez categorías y ponderan distintos indicadores tanto económicos como sociales y políticos.

Entre los aspectos positivos en materia macroeconómica, el informe rescata que por primera vez desde 2008 el Gobierno "logró mantener el superávit fiscal y financiero durante cada uno de los primeros 6 meses del año", aunque advierte que en junio ese resultado positivo se logró "en parte gracias a la postergación en el pago de facturas de energía".

Asimismo, si bien elogió "la caída histórica en el gasto", detalla que "el 29% de esa reducción se explica por la caída en jubilaciones, el 22% por el freno en la inversión y el 16% por la quita de subsidios".

Por otra parte, la Fundación Pensar destaca que la baja de la inflación "va en el camino correcto". aunque aún queda un largo camino por recorrer.

"A pesar de haber pausado su tendencia, la inflación en junio fue menor que todos los registros mensuales de 2023. La canasta básica alimentaria registró en junio la menor suba mensual desde agosto 2021", remarcó.

En contrapartida los salarios, si bien experimentaron en julio una mejora por segundo mes consecutivo, aún siguen atrás del costo de vida. Según advierte el informe, en el período enero-mayo cayeron un

"Los ingresos aún no logran recomponer la pérdida acumulada en los últimos 12 meses. La mitad de los argentinos afirma no llegar a fin de mes y 3 de cada 10 experimentaron una caída de sus ingre-

#### Crecimiento dispar

En lo que respecta a la actividad económica, si bien experimentó en mayo su primer repunte en siete meses (+2,3%), exhibe resultados dispares según el sector. Mientras la minería, la energía y el agro exhibieron un crecimiento del 8%. 11% y 103%, respectivamente, entre mayo de 2023 y mayo de este año, la construcción, la industria y el comercio cayeron un 33%, 15% y 11%, respectivamente, en el mismo periodo.

Sobre la evolución del empleo, la Fundación Pensar coloca un signo de alerta: entre enero y mayo cayó un 2,2%.

"La demanda laboral es la más baja desde 2002, a excepción del año en que se vivió la pandemia. En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos (112.000 privados, 25.000 públicos)", advierte. Asimismo, señala que entre enero y abril se cerraron 330.000 cuentas sueldo, según datos del Banco Central.

En contrapartida, el informe señala que, aunque en niveles bajos y con caídas interanuales, el índice de confianza del consumidor alcanzó en julio el aumento más alto desde que comenzó la gestión. "Las ventas en supermercados repuntaron en mayo un 3,9% con respecto a abril", indica, aunque se detalla que las mayores caídas en las compras se observan en electrodomésticos (-41%), leche (-30%), carne (-15%) y nafta (-12%).

Pese a estos datos negativos, el informe traza un horizonte auspicioso al señalar que el decreto de necesidad y urgencia 70/24 y la sancionada Ley Bases "empiezan a mostrar resultados".

En este sentido, indica que merced al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) ya se anticipa una llegada de capitales por US\$12.454 millones. Los primeros anuncios de inversiones provinieron de las empresas Josemaría, US\$10.000 millones (cobre); Posco, US\$800 millones (litio); TGS, US\$700 millones (gasoductos); PAE, US\$300 millones (GNL); Sidersa, US\$300 millones (siderurgia); Genneia, US\$250 millones (energía), y XtraLit, US\$104 millones (litio). •

#### **OPINIÓN**

# Milei, entre el legado kirchnerista y su peligrosa visión del poder

Luciana Vázquez

PARA LA NACION-

avier Milei enfrenta hoy dos ventajas y dos abismos. De un lado, la ventaja que le sigue dando el kirchnerismo de distintas caras: Cristina Kirchner v Alberto Fernández le hacen fácil al Gobierno la percepción de que por el momento no hay alternativa al mileismo. El legado kirchnerista sorprende: empeora con el correr de los meses aun fuera del poder. Cada mes que pasa, el kirchnerismo adelgaza sus autopercibidos logros irremediablemente. Ahí tallan como datos recientes el posicionamiento de Cristina Kirchner respecto de Venezuela y las tribulaciones de Alberto Fernández, con el avance judicial de la causa de los seguros y, ahora, la sospecha de que habría ejercido violencia de género sobre Fabiola Yañez.

Tan inquietante es ese tema que el propio perokirchnerismo que protegió a los suyos ante denuncias de violencia de género ahora exponeal expresidente sin vueltas: Mayra Mendoza fue la primera en definirse con dureza. "Tiene todas ejercido violencia de género", lo destrozó por radio este lunes. Detrás de esa salida pública, algunos leen la venia de su conductora po-

lítica, la expresidenta. Mendoza está tan cerca de Cristina Kirchner que fue parte de la mínima comitiva que la acompañó en el viaje a México el fin de semana pasado, junto a otras tres mujeres, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti;, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la coordinadora de formación del Instituto Patria, Claudia Bernazza, además del senador Oscar Parrilli. El lunes, la expresidenta aprovechó para subrayar significativamente el avance de las mujeres, en este caso en política. "Es tiempo de mujeres, dijo AMLO", citó Kirchner en X, en referencia al presidente de México.

Las diferencias de Cristina Kirchner respecto del modo en que conduce su vida privada el expresidente Fernández se hicieron públicas en el pasado. En julio de 2022, en su discurso de Ensenada, hizo una alusión irónica que se interpretó en ese sentido. "Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo", ironizó entonces sobre los chats privados del presidente.

#### Problema mayúsculo

Alberto Fernández enfrenta un problema mayúsculo y delicado a partir de sus chats y de los de su secretaria María Marta Cantero: aunque su vida familiar es un asunto privado y la violencia de género es un delito de instancia privada, en su caso lo privado se vuelve un tema político. Le pasó con la celebración del cumpleaños de Yañez en Olivos en abierta violación de las reglas que Fernández mismo había impuesto desde la presidencia durante la pandemia de coronavirus. Una vez más, queda expuesto a una lectura que subraya una brecha fundamental entre la política de Estado que defendió públicamente y sus creencias y decisiones más personales.

Sobre esa dimensión política, los libertarios construyen su ventaja competitiva a la hora de consolidar batallas culturales. Los libertarios de X y el mismo Milei hicieron énfasis en ese sentido y



Javier Milei

Mujer creado en la presidencia de Alberto Fernández y el apoyo del expresidente a la causa femi-

En la última semana, el kirchnerismo les dio letra a las huestes libertarias en tres aspectos: en la política de equidad, atravesada por la corrupción ahora con el caso de los seguros en el centro de la escena, y en su defensa de la democraciay de los derechos humanos, con el silencio inicial de Cristina Kirchner sobre el drama venezolano. El sábado, cuando finalmente habló, la expresidenta ensayó un malabar retórico para trazar una distinción entre el legado de Chávez y las prácticas políticas de Maduro. Expertos venezolanos relativizan esa distinción y plantean el inicio de las violaciones de la institucionalidad y la manipulación de la racionalidad económica para eternizarse en el poder desde la llegada del mismo Chávez al gobierno.

La organización del evento mexicano suma más datos que dejan mal parada a la izquierda latinoamericana. Entre los organizadores mencionados por Cristina Kirchner, está la Fundación Plebeya, una ONG chilena vinculada con otra fundación que fue el centro de un escándalo político en la izquierda de ese país, cuestionada por el mismo Gabriel Boric cuando todavía era candidato a

presidente. Se trata de la fundación Chile Movilizado, una ONG "fantasma", según el diario La Tercera, creada por la dirigente del Partido Comunes Karina Oliva para triangular 120 millones de pesos chilenos como pago por supuestos trabajos de consultoría que en realidad fueron usados en su campaña electoral para senadora en 2021. Comunes integraba el frente Apruebo Dignidad, que llevó a Boric a la presidencia. "No puede haber enriquecimiento con plata pública", sostuvo Boric en aquel momento y le retiró su apoyo a Oliva. Ante la investigación judicial, Chile Movilizado buscó ser absorbida por la Fundación Plebeya.

En abril de este año, el mismo Parrilli que acompañó a Cristina Kirchner a México firmaba un acuerdo de cooperación con la Fundación Plebeya en su calidad de director del Instituto Patria.

El kirchnerismo no es el único que les da letra a Milei y sus seguidores. La prensa española señala que el expresidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, cercano al régimen de ridiculizaron el Ministerio de la Maduro y al kirchnerismo más

convencido, intenta negociaciones para que el Grupo de Puebla no hable de fraude en Venezuela. El Partido Popular busca escalar el tema hasta la Unión Europea y pedirle su comparecencia ante el Parlamento de ese bloque para que explique su silencio como observador de las elecciones venezolanas.

Del lado de las ventajas, Milei también tiene al peso liviano de Pro y de Mauricio Macri, todavía desdibujado en la opinión pública a pesar de su regreso político la semana pasada. La vuelta del eje Venezuela organizando otra vez la polarización en la Argentina y en América Latina le devolvió protagonismo a Macri: hace diez años, fue el político que asumió más claramente esa bandera. Parte de la identidad política del Cambiemos de 2015 se constituyó en torno a los riesgos de una "venezuelización" de la Argentina en caso de ganar el kirchnerismo en aquellas elecciones.

Sin embargo, la temática no las características de poder haber doble vara de su feminismo, de su alcanza para quitarle el protagonismo a Milei, que también se beneficia con el regreso a la escena de esa polarización centrada en la condena o el apoyo al régimen chavista.

#### Doble abismo

Los abismos frente a los que se para Milei también son dobles. Desde fuera de la Argentina, la crisis financiera se presenta inquietante. Los gobiernos de América Latina podrán ser buenos o malos, pero sobre todo son dependientes de los contextos externos. No importa cuán eficiente sea una gestión de gobierno, esas variables externas suelen ser inmanejables.

Desde el Gobierno, leen en la corrida financiera global de estos días un dato optimista: ven en la demora del levantamiento del cepo, que tanto le venían reclamando las estrellas de la ortodoxia económica argentina, como Domingo Cavallo, entre otros, la mejor decisión: la posibilidad de tener el timón bajo control justo en medio de la tormenta. Para ser libertarios, mejor esperar los tiempos de paz financiera global.

Del lado local, dentro del Gobierno están los riesgos propios de la lógica con la que opera el poder en versión Milei. Hay un riesgo creciente en ese sentido: que su construcción de poder muestre el germen de una lógica política que en un futuro no muy lejano lo deje más cerca de democracias de baja intensidad. El peso de Santiago Caputo, el funcionario sin cartera y con una influencia poco institucionalizada; la nueva SIDE y los fondos reservados en disputa, y el avance sobre la Corte con la nominación del juez Ariel Lijo abren dudas sobre la calidad del proceso político que puede estar iniciándose con la presidencia de Milei.

En ese punto, Macri tiene una ventaja frente al actual presidente en su condena a la postulación de Lijo, una de las decisiones que generan más interrogantes. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que cae sobre algunas decisiones de Milei que desafían la institucionalidad más republicana. Contradicen su batalla cultural de depuración política y no suman a su racionalidad económica. El futuro traerá respuestas. Pueden no ser las mejores. •

POLÍTICA | 21 LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



El CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador Alberto Weretilneck

# Primer paso entre YPF y Río Negro para avanzar con la nueva planta de GNL

El gobernador Weretilneck recibió en Cipolletti a Marín, el CEO de la empresa, quien destacó la colaboración de la provincia

#### Paz García Pastormerlo

PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Una semana después de que la compañía petrolera inclinara la balanza en favor del puerto rionegrino de Punta Colorada para la construcción de la planta de GNL, el CEO de YPF, Horacio Marín, se reunió ayer en Cipolletti con el gobernador Alberto Weretilnecky advirtió que "la colaboración con el gobierno provincial ha sido fundamental para avanzar" con el proyecto.

En tanto, el gobernador de Río Negro destacó el compromiso y la coordinación entre el gobierno provincial, los legisladores y los municipios para facilitar y promover la iniciativa estratégica: "Esta decisión de YPF no solo impulsa el desarrollo económico de nuestra provincia, sino que también nos permitea provechar nuestras ventajas geográficas y logísticas para posicionarnos en el mercado global de la energía".

Weretilneck añadió que la construcción de la planta de licuefacción "significará la inversión más importante de la historia argentina y marcará el inicio de un nuevo capítulo para Río Negro".

La decisión de instalar la planta en Punta Colorada postergó las aspiraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que aspiraba a que la inversión se realizara en Bahía Blanca.

De la reunión entre Weretilneck y Marín también participaron el vicegobernador Pedro Pesatti; la senadora nacional Mónica Silva; la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y los representantes de los bloques legislativos que acompañaron la reciente aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), encabezados por el jefe de bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López.

En ese sentido, Weretilneck valoró la decisión de las dos terceras partes de la Legislatura rionegrina de acompañar el proyecto: "En la política doméstica tenemos diferencias y es lo lógico que suceda en

lademocracia, peroen lo que hace a lo estratégico de la provincia, como es la decisión de YPF, de Vaca Muerta Sur y de la planta de GNL, estamos de acuerdo. Como rionegrinos tenemos la madurez política de, en este tipo de situaciones, achatar las diferencias".

Asimismo, el gobernador anunció que ya se está trabajando en la conformación de un equipo interdisciplinario, liderado por la Secretaría de Energía y Ambiente, con la participación de organismos como la Fiscalía de Estadoy de Tierras, entreotros: designarán próximamente personal técnico especializado para que aborden exclusivamente los expedientes vinculados al proyecto de YPF y Petronas.

El presidente de YPF destacó esa decisión, que permite ganar tiempo, y se mostró sorprendido por el "impacto que tuvo esta decisión en Río Negro". También ponderó "las óptimas condiciones geográficas,

#### "MILEI LO ANUNCIÓ Y LO VA A TENER QUE EXPLICAR"

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof desafió a la administración nacional a responder ante accionistas de YPF por los "perjuicios económicos" de localizar la planta de GNL en Río Negro y no en Bahía Blanca. "Milei lo anunció. Tendrá que explicar a los accionistas de YPF la decisión, que no se basa en la racionalidad económica y la eficiencia, va a tener perjuicios para sus accionistas. Lo tendría que explicar en la Comisión Nacional de Valores, en la bolsa de Nueva York", afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Dijo que "fue una decisión política y tendrá consecuencias si no avanza. Tenemos miedo de que se termine no haciendo".

naturales y jurídicas para el desarrollode este proyecto" que presenta la provincia patagónica.

Lo cierto es que en la pulseada con Bahía Blanca también resultó fundamental la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que comenzó en mayo pasado. Ubicado en territorio neuquino, se trata del primer tramo de 130 kilómetros del oleoducto que, cuando esté concluido en su totalidad, contará con una terminal de exportación en la zona de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande.

El segundo tramo del proyecto de YPF, que conectará Allen con Punta Colorada, contará con 437 kilómetros de caños en suelo rionegrino. La obra permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo, así como fortalecer todo el sistema de evacuación de crudo de la cuenca.

En tanto, en el gobierno rionegrino advirtieron que "en la búsqueda constante de soluciones más sostenibles y eficientes en el sector energético, el gas natural licuado se ha consolidado como una alternativa prometedora y revolucionaria". Añadieron que su adopción resulta "un paso significativo hacia la reducción de la huella de carbono en el sector del transporte y la logística".

#### Impacto en Neuquén

Marín se reunió también ayer con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. "La elección de la sede para la planta en Punta Colorada (Río Negro) nos permite avanzar a paso firme en este proyecto que llevará el gas de nuestra cuenca neuquina al mundo", celebró el mandatario provincial. Analizaron el avance del proyecto de GNL, que "permitirá dar un salto definitivo de escala al desarrollo de Vaca Muerta", informaron. Según indicó el gobernador neuquino, conversaron sobre los compromisos futuros de inversión, "para que YPF crezca aún másen el área de Vaca Muerta". Maríny Figueroa acordaron seguir trabajando en aspectos jurídicos y empresariales.

# La Ciudad vuelve a la Corte por los fondos de la coparticipación

RECURSOS. La Nación pagó la diferencia que ordenó la Justicia, pero no lo hizo de forma automática

La ciudad de Buenos Aires se presentará ante la Corte Suprema para advertir que el gobierno nacional no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que le recortó Alberto Fernández.

Según lo pactado entre Jorge la ley", resaltó. Macri y el ministro de Economía de Javier Milei, la Nación debía aumentar del 1,4% al 2,95% en materia de recursos de coparticipación, como dispuso la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que dictó en diciembre de 2022.

La semana pasada, el gobierno nacional envió un pago para compensar el faltante. El problema es que lo hizo de forma discrecional, no a través del goteo automático de la coparticipación.

La Ciudad teme que, al quedar fuera del goteo automático, el aporte se pueda cortar en cualquier momento.

Por eso, el gobierno de la ciudad se presentará esta semana ante la bre el mecanismo elegido por la Casa Rosada, con la convicción de que no está cumpliendo el fallo dispuesto por el máximo tribunal.

Jorge Macri esperaba con ansias que Milei y Caputo destrabaran el giro de fondos, ya que argumenta que atraviesa una crisis financiera por la caída de la recaudación fiscal que provocó la recesión económica.

Mauricio Macri, quien mantuvo la semana pasada un encuentro de cuatro horas con Milei en Olivos, se había involucrado a principios de julio en el largo conflicto

por los fondos de coparticipación. En un planteo que realizó a través de las redes sociales, Macri criticó a Milei por incumplir un fallo del máximo tribunal de Justicia. "El sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno que cumpla

El jefe de Pro había salido a marcarle la cancha a la Casa Rosada en una estrategia de presión coordinada con Jorge Macri, quien alertó que no podía resistir más tiempo sin que la Nación actualizara los fondos, Los Macri reclamaron reciprocidad de Milei ante el apoyo incondicional que le brindaron al Presidente los bloques de Pro para que lograra sancionar las reformas económicas.

Después de la firma del Acta de Mayo en Tucumán, Jorge Macri anunció que habían llegado a un acuerdo con Caputo tras una reunión en el Palacio de Hacienda. El ministro de Economía se com-Corte Suprema para informar so- prometió a aumentar el nivel de los desembolsos diarios del 1,4% al 2,95% a partir del 1° de agosto, para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que recompuso los recursos del distrito capitalino recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

Además, Jorge Macri y Caputo pactaron que representantes de la Ciudad y la Nación explorarían alternativas para saldar una deuda de alrededor de 1,7 billones de pesos, que refleja la diferencia entre el 1,4% que depositó hasta ahora el Banco Nación en las arcas porteñas y el 2,95% que había establecido la Corte. •

### Skanska: se reanudó el juicio con cuatro testigos

CASO. Se trata de un escándalo por el pago de sobornos

#### Federico González del Solar LA NACION

Ayer se reanudó el juicio oral del caso Skanska, erigido sobre presuntos sobornos pagados por una empresa de construcción para la adjudicación de la obra pública, y que significó el primer escándalo en el período kirchnerista. La causa tiene como procesados a unos 30 directivos de empresas implicadas en sobreprecios y facturas truchas, además del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Públicas José López, acusados de defraudación por administración fraudulenta.

Frenteal Tribunal Oral Federal 4. integrado por los magistrados Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, fueron citados a declarar cuatro testigos de la Transportadora de Gas del Sur. El fiscal es Abel Córdoba.

La pesquisa que impulsó el fiscal Carlos Stornelli sobre la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (TGS) tuvo un camino sinuoso, pero luego de un freno en 2011 -cuando los procesados fueron sobreseídos-derivó en el juicio oral que comenzó el 15

de abril pasado, luego de casi 20 años de iniciada la denuncia por irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, realizada por la Coalición Cí-

La investigación se interrumpió en 2011 y los funcionarios y empresarios procesados fueron sobreseídos por un peritaje impulsado por la Corte Suprema que no detectó sobreprecios. La Sala I de la Cámara Federal dictaminó la inexistencia de delito y el fiscal Germán Moldes no recurrió el fallo, que quedó firme.

Pero un audio clave, desestimado en un principio por la Justicia, fue reincorporado a la causa: en la grabación, un alto directivo de la firma sueca Skanska, Javier Azcárate, le admitió a Claudio Corizzo, el síndico de la empresa, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras publicas en el país. Además, reconoce pagos simulados con facturas falsas para justiciar el pago de sobornos a funcionarios de Enargas y Nación Fideicomisos.

"Sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares", señala el gerente comercial Azcárate en el audio.

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$976,90  | ▲ (ANT:\$972,40)   |
|-----------|-----------|--------------------|
| CCL       | \$1337,52 | ▲ (ANT: \$1321,96) |
| Mayorista | \$935,00  | ▼ (ANT: \$935,60)  |

| Larateio     | 21220,00  | * (MINT. \$1335,00) |
|--------------|-----------|---------------------|
| Turista      | \$1526,40 | ▲ (ANT: \$1525,60)  |
| ************ |           |                     |
| Euro         | \$1024,65 | ▲ (ANT: \$1020,17)  |

Paralelo \$1300.00 \ (ANT: \$1305.00)

Real \$163.29 \(\text{ANT}: \\$163.49\) 28.193 A (ANT: 27.569) en millones de US\$

# El Gobierno eliminó la inscripción obligatoria en un registro para vender granos

BUROCRACIA. Tal como lo anunció el presidente Milei en la Exposición Rural, las empresas del agro que comercializan para consumo propio no tendrán que anotarse en el RUCA

Finalmente, y luego de que en el acto inaugural de la 136ª Exposición Rural de Palermo el presidente Javier Milei anunciara que se haría una desburocratización del comercio de granos, el Gobierno eliminó ayer "la inscripción obligatoria en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para todos los productores que comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio".

Así se publicó en la resolución 69/2024 en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Según explicaron, el objetivo es "continuar con el proceso de desburocratización de la actividad agropecuaria".

"La medida, anticipada por Milei, se enmarca en una serie de políticas que buscan simplificar la industria agropecuaria, potenciar la producción y fortalecer la inserción internacional del campo argentino. Esta nueva disposición apunta a evitar la duplicación de registros y reducir los pasos administrativos para el sector. Hasta ahora, los productores que deseaban comprar y/o vender granos para consumo de sus animales debían inscribirse tanto en la AFIP y en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecua-

rios (Renspa) del Senasa como en el RUCA, bajo la categoría Comercializador de granos y/o derivados granarios para consumo propio", indicaron.

En este sentido, aclararon que por los próximos 30 días "los 13.875 operadores agropecuarios actualmente inscriptos en esa categoría seguirán activos en el registro y, en caso de tener que actualizar su documentación, deberán hacerlo por la misma vía".

"Además, todo aquel productor que quiera comprar granos para consumo propio deberá inscribirse en la actividad. Pasados los 30 días, el registro de la actividad dejará de tener efecto en el RUCA y la implementación del nuevo sistema simplificado para los productores que comercialicen granos y/o derivados granarios para consumo propio quedará a cargo de la AFIP",

En la normativa destacaron que "el productor que compre granos o derivados granarios continuaría con la autorización de recibir cartas de portes de granos y derivados granarios, liquidaciones primarias de granos (compras) y liquidaciones secundarias, según corresponda".

"Esta medida simplificará la Milei, en la Exposición Rural



FABIÁN MARELLI

compra de granos para todos los productores de animales que consumen granos v/o derivados granarios, abarcando feedlots, tambos, granjas avícolas, granjas porcinas, etc. En junio, el Gobierno anunció la eliminación de 51 registros dentro del RUCA que funcionaban como una barrera injustificada al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario", señaló Agricultura.

Entre otros fundamentos, la resolución 69 recordó el decreto 70 de Milei, que, entre otras cosas, apuntaba justamente a una desregulación general. Señaló que ese decreto se dictó "con el objetivo-entre otros-de reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impidan su normal desarrollo".

#### Pendientes

Además de la desburocratización en el RUCA, Milei en la Rural había anunciado la eliminación de los derechos de exportación para las vacas correspondientes a las categorías A, B, C, Dy E. También la baja de las retenciones en un 25% a las carnes, la reducción de aranceles del 12% al 2% para los equipos de riego por aspersión y riego por goteo, y la quita total de las retenciones en los lácteos, cuya suspensión del cobro, que hasta ahora estaba previsto por decreto que no se haga hasta junio de 2025, pasará a ser indefinida.

Según explicó la Secretaría de Agricultura, el Gobierno también pondrá en una ley pyme los siguientes beneficios: un régimen de amortización acelerada de bienes de capital para el agro, la modificación en el manejo contable del ganado para que el impuesto a las ganancias pase a pagarse al momento de la venta, un régimen de riego para zonas marginales y la amortización acelerada de los toros con valor genético. •

# Se repite la fórmula y habrá lista única en la SRA

Nicolás Pino y Marcos Pereda se presentarán para las elecciones de la entidad en septiembre próximo

#### Mariana Reinke

Las aguas estuvieron revueltas y hoy pareciera haber una tensa calma. Pese a que la relación viene desde hace varios meses con rispideces y desavenencias entre el presidente y el vicepresidente, la fórmula para las elecciones de septiembre próximo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) será la misma: Nicolás Pino y Marcos Pereda. Aun con fuego interno, las actas ya están armadas con las firmas de 50 socios y con la aceptación de los cargos por parte de los dirigentes. Este jueves es la fecha límite de presentación. De no haber sorpresas, habrá una lista única en los comicios de la entidad.

Sin embargo, mucha agua pasó bajo el puente para que se llegue a este principio de acuerdo entre ambos directivos. Las diferencias comenzaron a expresarse en enero pasado, cuando Pereda insinuó que quería convertirse en el nuevo can-

didatoa presidente de la SRA. Afianzadoen su cargo, Pino lo frenóen secoy le dijo que sería él quien volvería a postularse y que debía esperar, si tenía paciencia, dos años más, tal como marca la tradición de la SRA por la que los vicepresidentes suceden a los presidentes al final de los mandatos. Tiempo atrás, según fuentes de la entidad, Pereda les había dicho a sus allegados que comenzaba a distanciarse de la manera de gestionar la SRA por parte de Pino.

Hay que recordar que, si bien su padre había sido presidente de la SRA. Pereda nunca había estado cerca ni formado parte de la Comisión Directiva hasta que se armó esa primera lista con dupla con Alberto Ruete Güemes, llamada "Compromiso Federal" para pelearle la presidencia a Daniel Pelegrina-Carlos Vila Moret (Unidad y Acción), pero que luego perdieron, en septiembre de 2018. Dos años después, una nueva fórmula conformada por Pino y Pereda, cuyo eje de campaña era "donde haya un productor, ahí vamos a estar", le ganó al binomio Pelegrina-Vila Moret por amplia mayoría; lo mismo ocurriría en las elecciones siguientes, en 2022, frente al cordobés Alejandro Ferrero y

a la ruralista bonaerense Mercedes Lalor, que buscaban arrebatarle el poder a esa dirigencia.

Según los observadores de la entidad, Pereda impulsaba una SRA con una visión empresarial y con una mirada más internacional, en contraste con Pino que desde un primer momento se dedicó a recorrer las sociedades rurales del interior y a participar de exposiciones para estar más cerca de los

El vicepresidente creía que había que poner en marcha el plan estratégico de campaña y que "había que enaltecera la entidad en el lugar que le corresponde y hacerla crecer, que sea representante del campo y que recupereelliderazgoquealgunavez lotuvo", según sus allegados. Eso requería de una transformación, que en el momento de implementarlo, "hubo fuerzas de adentro que se negaron a que la Rural se transforme", añadieron. Sin embargo, cerca de Pino reconocieron que estaban en desacuerdo con las formas de manejarse del vicepresidente.

En ese escenario, los distritos más díscolos a Pino comenzaron a acercarse a Pereda para instarlo a armar su propia lista: Santa Fe

(Soledad Díaz de Tejada), Córdoba (Albina Capellán Aulet) y Entre Ríos (Juan Diego Etchevehere); el resto se mantuvo leal a Pino.

Fueron pasando los meses y crecían las rispideces en los lugares que frecuentaban ambos dirigentes. Y, la relación entre ambos se tensaba más, sobre todo cuando llegó a oídos de Pino la intención de Pereda de cortarse solo y montar su tropa alternativa.

Para terminar con esto, porque entendía que no le hacía bien a la entidad, una persona cercana a los dos, los citó en su oficina para hablar y decirse frente a frente todo lo que molestaba uno de otro y puedan así recomponer el lazo casi quebrado. En los dos encuentros, mientras Pino le decía 'mirá que te están usando', Pereda le aclaraba que no estaba en sus planes armar una lista propia, que no era su estilo, no estaba en su espíritu y jamás iba a traicionarlo. Aunque no allanó las diferencias, las reuniones calmaron durante un tiempo las cosas.

Y la Exposición Rural de Palermo iba a ser un lugar de alta tensión y las miradas de los socios iban a estar puestas en el comportamiento de Pino con Pereda y viceversa. Sin em-

bargo, como caballeros se mostraron cordiales en los sitios comunes, como en la pista central a la hora de entregar un premio a los Grandes Campeones. Tampoco se notaron las fricciones en el acto inaugural, donde el público presente estaba más pendiente del saludo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, también con un cierto alejamiento, que en la interna de la SRA.

Pocos días después de finalizada la muestra ganadera no había muchotiempo que perder para el armado de la lista. No era fácil hacerlo, en el oficialismo había diferencias. Había directores que no querían a Pereda y ya se barajaba el nombre de Carlos Odriozola, actual secretario de la entidad, como compañero de fórmula de Pino. Otros, en cambio, apoyaban a Pereda y habia quienes decían que era peor sacarlo que mantenerlo.

Finalmente hubo un principio de acuerdo y la lista del oficialismo quedó muy parecida a la anterior. A partir del jueves 8 será la oficial y única, de no mediar sorpresas. Y en septiembre, serán los 3000 socios quienes definan el futuro de la entidad centenaria. •

# Sube el salario del servicio doméstico: 8,5% por julio y 4% por agosto

REAJUSTE. El aumento fue informado por el sindicato; cómo quedan los nuevos montos

#### Silvia Stang

LA NACION

Los salarios del personal de servicio doméstico tendrán un reajuste de 8,5% por julio y de 4% por agosto. Las subas fueron informadas a LA NACION por fuentes del sindicato del retiro, de \$2716. Por agosto sector (Uapac), tras participar esos valores serán de \$2620 de una reunión de la Comiy \$2825, respectivamente. El sión Nacional de Trabajo en monto mensual por jornada Casas Particulares.

con efecto retroactivo, los y a \$321.361 por agosto. Si se empleadores que pagaron paga salario mensual y el tradurante julio por las tareas de ese mes y no habían aplide \$343.606 (julio) y \$357.350 cado suba alguna y/o pagaron montos que quedaron por debajo de los nuevos básicos, deberán hacer un reajuste y

pondientes.

generales, el pago por hora por julio y como mínimo, de Al tratarse de aumentos to, pasa a \$309.001 por julio bajo es sin retiro, las cifras son (agosto). Las cifras no fueron hora con retiro, y en \$3038 y oficializadas y pueden variar \$3159 si la modalidad es sin lares formal, según la estadíslevemente por redondeos.

Según dijo a este diario Car-

Unión del Personal Auxiliar En la categoría de tareas de Casas Particulares, el 18 de septiembre habrá una nueva que corresponde a la moda- reunión por salarios, en tanlidad con retiro pasa a ser, to que el 22 de este mes está previsto otro encuentro, para \$2519, y en la modalidad sin debatir un pedido de regular dos conceptos de pago: uno y de \$3280 en julio y agosto, por viáticos o movilidad, y el por la modalidad sin retiro, otro por la ropa de trabajo.

completa con retiro, en tan- del mes pasado y del actual, en el caso del personal dedide personas, las cifras quedan en \$2717 y \$2825 por julio y agosto, para el ingreso por retiro. Para los salarios mensuales por jornada completa hace cinco años. •

abonar las diferencias corres- los Brassesco, abogado de la se deberá pagar, siempre como mínimo, \$343.606 por julio, y \$357.350 por agosto (con retiro)y\$382.912(julio)y \$398.229 (agosto), sin retiro.

> Si se trata de personal para tareas específicas, el básico por hora pasa a ser de \$3154 y de \$2876 y \$2991 con retiro. Respecto de los salarios Y para el salario mensual las cifras quedan en \$352.178 y \$366.265 para cada uno de los cado a las tareas de cuidado meses considerados, si la forma de trabajo es con retiro, y de\$392.034(julio)y\$407.716 (agosto) sin retiro.

> > El trabajo en casas particutica oficial, está en caída desde

### Remates

### **Judiciales**

I Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47. Secretaria única de Capital Feder to en avenida de los Inmigrantes 1950, piso 4to., Capital Federal, a cargo del Dr. Juan Pab orenzini, Secretaria Unica, a cargo del Dr. Federico Marczzi, comunica por dos días en auto, aralulados "Garantizar SGR. c/ Pijuan, Andrés German y otro s/ Ejecución hipotecaria Expte. 49.564/14 que el martillero Pablo Ricardo Hiriart procederá a subastar en pública subasta e dia 12 de agosto de 2024, a las 12.00 ha en punto en Jean Jaures 545, Capital Federal, el 100 del siguiente bien sito según titulo: lote 8. manzana 133 del Departamento de San Martin, situac en la zona de quintas del Distrito Maria Susana, provincia de Santa Fe, nomenclatura catastra Departamento 12, Distrito 17, Sección 00, Manzana 0133, Parcela 94, inscripto bajo el nro. 62384 oko 861, tomo 225 Par. Se trata de un inmueble sobre una superficie de terreno de 2.708 m2, qu see una construcción de chapa para galpón de aproximadamente mide 30 x 35, con ob onstrucción con ambiente para oficina y baño, todo en aproximadamente 1.011 m2 cubierto odo en buen estado de uso y conservación. Ocupan el señor Andrés German Pijuan en su carácte se propietario y el cual utiliza para la realización de su trabajo. Se exhibe los días 08 y 09 de agosto de 2024 de 12 a 15 hs. Base: U\$\$ 112,000 .- Seña 30% Comisión 3%, más IVA. Al contac al mejor postor. Se encontrara asimismo a cargo del adquirente abonar el veinticinco centésim por ciento (0,25%) del precio final obtenido en subasta, correspondiente a arancel de remat ordorme Acordada Nro. 10/99 El comprador deberá constituir domicilio en Capital Federal, ba percibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma portunidad previstas en art. 133 del Código Procesal. Deudas: Comuna de Maria Susans iguidación por tasa servicio generales al 10-4-2024 \$ 20.980,03. No tributa agua corriente puesto inmobiliario (API) al 31/12/2024 \$ 332.541.19, mas \$ 50.862,47 -, mas \$ 69.420,37, mi 44.906.41; mas \$ 99.554.52 - Las deudas informadas en autos respecto de impuestos, tasas ervicios, en caso de insuficiencia de fondos, el adquirente no deberá hacerse cargo de las deuda por impuestos, tasas, servicio y/o contribuciones del inmueble a remate devengadas antes de la uma de posesión (Pfenario Cámara Civil en autos "Servicios Eficientes SA. c/ Yatira, Roberto : jecución hipotecaria (9/2/99). No resulta procedente la compra en comisión, ni cesión del bole se compraventa. Buenos Aires, a los 31 días del mes de julio de 2024. Juan Pablo Lorenzini. Jue Federico M. Marozzi. Secretario.



www.lanacion.com.ar

al 11-6551-0290. Conocelos en

Para celebrar el día de la niñez

con las chicas y chicos de los

proyectos que desarrollan en Buenos Aires, Córdoba, Co-

rrientes, Chaco, Misiones, Río

Negro y Santiago del Estero, la

asociación Por los chicos, te in-

vita a sumarte a la 7ma. campa-

ña Grandes Pasos para regalar-

les un par de zapatillas nuevas. Esta organización busca mejo-

rar la calidad de vida de chicos

en situación de vulnerabilidad.

trabajando especialmente en

til. Más información en www.

portoschicos.com. Conocelos

en IG y FB @porloschicos

educáción y en nutrición infan-

www.casasan.org, IG:

© Fundacion CasaSan

Zapatillas infantiles

@fundacioncasasan y FB

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

# clasificados



#### Departamentos

Vanna

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera

VISTA RÍO UNICO Torre Bcon Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Posadas y Montevideo Vista y LyC 4dor dep coch vig

750M Exc ABGA 116 135 2052

3 dormitorios Beruti y Austria

L-C 3 dor Cochera Dep 120m D255,000 Oport 15 3688-9317

Paraguay y Talcahuano Fcés LyC 3 dor 2 bñs Dep.133m

D255.000 Oport 15 3688-9317

#### 2 dormitorios c/dep.

Guido 1700

3 Amb con Jardin a pulmon de Manzana Apt Prof. Muy Lum. Luz y Sol Sup Cub 64 m2 Sup T 155 m2 USD195,000 HOUSE Tel:1531497625 / 48077999

2 dormitorios

Juncal y Azcuénaga Frente 3 Amb Lum 2 o 3 dorm LivCom Coc Lav Bño 77m2 Sup T 108m D195,000 HOUSE Tel:15-3149-7625 / 4807-7999

1 dormitorio

Paraná y Santa Fe 2 amb. 37m Impecable!!! US\$ 105.000 OP 15 3688-9317

Belgrano

4 y más dorm.

José Hernandez y Arcos Exc blco LyCyE 3dor dep 2coch D570M ABGA 116 135 2052

### Palermo

3 dormitorios

R. India y Cerviño VISTA 2 terazas LyCyE 3 Ste office dep coch 210m vig D1.100M ABGA (+549) 116 135 2052

#### Zonas de Turismo

venta

Patagonia

El Bolsón

7 Cabañas + Casa habl USD 490mil facl Tel: 1149751683



Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

#### Muebles

Compra

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

**Empleos** 

Pedido

Docentes

### Pedido

Colegio Madre Teresa San Fernando busca para Nivel Secundario Preceptor/tutor . Jornada completa. Con titulo habilitante. Int. Enviar CV a personalescuela@gmail.com

#### Personal Doméstico

Ofrecido

Asistentes Domésticas Licenciada Graciela Sanguineti GS! whatsapp 11-3660-5316.



#### Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10 de Capital Federal, hace saber que Elena KORYS-TINA, DNI Nº 76 3649114 denacionalidad Federación de Rusia y de ocupación profesora de gimnasia y baile, ha iniciado los tràmites tendientes a la obten-

#### Fiorito Factoring S.A.

Comunica que ha presentado su renuncia como Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALYC) ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A. La misma será efectiva una vez cumplidos los plazos del Art. 10 del Reglamento Operativo.

ción de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiereobstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 04 de Julio de 2024.- N. JAVIER SA-LITURISECRETARIO

#### Edicto.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, secretaria Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal, hace saber que Rezeda IDRISO-VA, DNI 768115108 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces Buenos Aires,13 de junio de 2024. N. Javier Salituri, secretario



#### Solidarios



#### PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

#### Trabajo Voluntario

Pedido

Recepcionistas los pacientes que concurren a las consultas en FUNDALER. Fundación de Asma y Alergia. necesitan la colaboración de voluntarios, en dia y horario a definir. Esta organización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para más información, comunicate con la Secretaría a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553: mail: secretaria@ fundaler.org.ar

#### Nutrición

Pedido

Caños, cemento, ladrillos Pata Pila Asociación Civil, trabaja para prevenir la desnutrición infantil y ayudar a la pro-moción de las familias en situación de pobreza. Hoy, con tuaporte podés ayudar a que Vanesa y sus 5 hijos puedan mejorar su casa de Cuadro Nacional, Mendoza, que no tiene una estructura estable, ni red cloacal adecuada, ni agua corriente lo que está poniendo en riesgo su salud. Si podes ayudarla, comunicate con Karina al 2604 56-6049;mail: regionalmendoza @patapila.org, karina.tejada@ patapila.org. Conocelos en lG: @patapila.mendoza

#### Niñez y adolescencia

Pedido

Pelotas, muñecos Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@

Utiles escolares Para los 200 chicos y chicas que concurren a la Casa de los Niños en la Fundación Pelota de Trapo, Avellaneda, Buenos Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lápices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación acompaña a chicos de 1 a 13 años en situación de vulnerabilidad, les ofrece a través de sus programas desayuno, almuer-zo y merienda, actividades recreativas, deportivas, apoyo escolar y atención pediátrica. Para ayudar: 11-3374-9357 (Silvana), mail: pelotadetrapo@ pelotadetrapo.org.ar

Pedido

#### Alimentos frescos Alimentos Para preparar las comidas que Amigos en el Camino asiste y ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio.

acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a Fundación CasaSan necesita alimentos frescos o ayuda para donar alimentos como arroz. puré de tomates y legumbres comprarlos. Esta organización en el barrio de La Boca, Buenos para preparar las comidas que entregan durante sus recorri-Aires, ofrece talleres gratuitos, das nocturnas por la ciudad de merienda, asistencia psicológi-Buenos Aires. Si podés colaboca y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescenrar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG @amigosenelcamino y FB: tes. Para colaborar comunicate @Amigosenelcamino.Pagina

#### Alimentos

Para mantener el servicio que ofrecen en su comedor comunitario, Sol Naciente Asociación Civil, necesita alimentos de todo tipo como fruta, verdura, fideos, polenta, yerba, dulces, azúcar, galletitas, leche y aceite. Esta asociación del barrio Illia, ciudad de Buenos Aires recibe a 200 chicos y 100 adultos de bajos recursos. Si podés colaborar comunicate con Lidia al WhatsApp 11-5379-5873

#### Educación

uegos y juguetes Para celebrar su dia con los 836 chicos y chicas de las escuelas rurales que apadrina Entre Todos es Posible, necesitan juegos y juguetes nuevos o en excelente estado. Esta organización lleva adelante diferentes proyectos para que los alumnos de escuelas rurales de todo el país tengan acceso a una educación de calidad. Para colaborar, podés escribir a: consultas@ entretodosesposible.com.ar. en IG: @entretodosesposible o FB: @entretodoslohacemosposible

Golosinas, juguetes Durante todo julio y agosto. Fundación Sí, recibirá golosinas y juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan celebrar su dia con una linda sorpresa. Esta organización busca fomentar la inclusión social y la participación comunitaria a través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las donaciones se reciben en Ángel L Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feriados. Más información: (011) 4775-6159. Conocelos en IG y FB: @sifundacion

#### Ayuda Asistencial

Pedido

Para preparar la merienda y la

cena que ofrecen en el Comedor y Merendero Por los chicos, necesitan alimentos no perecederos como galletitas, cacao y leche en polvo, yerba, azucar, fideos, arroz, lentejas, aceite. Este comedor y merendero de barrio Loyola, Villa Zagala, Buenos Aires acompaña a 40 familias del barrio. Si podés ayudar comunicate con Luis al 15-5577-5264 de 11 a 18 hs., mail: luisgomez666655@gmail.com

Leche para desayuno Fundación Lumen Cor necesi-tan leche para preparar los desayunos que entrega en plazas de la ciudad de Buenos Aires a personas en situación de calle. Está organización acompaña en forma personalizada y profesional a personas y famílias en situación de vulnerabilidad, orientación en casos de adiccio-nes y de salud mental, desarrollando estrategias de reinser-ción social y laboral. Si podés ayudar comunicate con Jorge al 11-6538-6539, mail: fundacion@ lumencor.org. Conocelos en www.lumencor.org IG: @lumen\_cor

# economía

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar PRESENTACIÓN

#### Biografía de un referente japonés

El 11 de agosto se presentará el libro Kosaka Kazunori, mi vida, una mirada profunda sobre Kazunori Kosaka, presidente de la Fundación Cultural Argentino Japonesa y figura central en el desarrollo del Jardín Japonés de Buenos Aires. El evento se realizará, precisamente, en este icónico paseo porteño.

lgunos hombres de traje permanecen a metros de ciertos locales de la calle más francesa y sofisticada de la ciudad de Buenos Aires. No basta con la mera intención de ingresara un negocio, sino que es preciso explicarles qué lo lleva a uno ahí. Algunas fachadas tienen incluso un timbre y un intercomunicador con un fin similar. En muchos casos, antes de entrar se debe permanecer en un limbo entre dos puertas de vidrio. Los vecinos ya están acostumbrados a estas medidas de control que hoy tienen los negocios de relojes exclusivos y joyas en la avenida Alvear: desde la pandemia, aumentó la presencia del rubro sobre esta arteria. Incluso, según los residentes, en los dos inmuebles comerciales hoy vacíos en las primeras cuadras abrirán dos nuevas joyerías.

"No entiendo por qué ahora hay tantas joyerías", dijo Mariana Santamaría, que hace 35 años que vive en la calle Ayacucho, a pocas cuadras de la avenida Alvear. "Quizá tiene que ver con los turistas y con que acá consiguen mejores precios de compra. Están las históricas y otras que ni idea. Supongo que a algunos joyeros les convenía la zona para estar cerca de las tradicionales", expresó. Y agregó: "Se ve linda la avenida con las joyerías".

Juliana D'Aloisio, empleada desde hace nueve años de un restaurante de una de las galerías, señaló: "Me llama la atención que abran joyerías, dada la situación económica. Supongo que es por los turistas. Mucha gente viene hasta acá para vender".

A lo largo de las cinco cuadras más comerciales de la emblemática avenida Alvear, entre las calles Adolfo Bioy Casares y Libertad, actualmente hay 23 locales en los que se comercializan piezas de oro, plata, piedras preciosas y relojes exclusivos. Ocho tiendas del rubro abrieron desde la pandemia hasta hoy.

Quince años atrás deslumbraban en esas veredas las vidrieras de prestigiosas marcas internacionales como Louis Vuitton, Polo Ralph Lauren y Ermenegildo Zegna. Solo un parde ellas sobreviven. Diseñadores y firmas nacionales de primera línea también resignaron sus lugares ante la crisis económica. La mayoría de los vecinos extrañan el pasado esplendoroso y esperan que las marcas de lujo vuelvan. Gran parte de los joveros tradicionales, también.

"Hay dos tipos de negocios: los joyeros y las marcas tradicionales, y la gente que se dedica a la compraventa", dijo Enrique Stad, dueño de Jean Pierre Joyeros, una firma que hace 100 años que está en la avenida. "Ese rubro no tiene nada que ver con la creación de joyas. Ellos compran barato, desarman y funden. Es como comparar a Hermès con la ropa vintage", apuntó.

Para Stad, la permanencia de algunos locales es circunstancial: tuvo que ver con el valor de los alquileres y del oro en la pandemia. "Se instalaron para poder comprar acá: esta es una zona exclusiva de alto poder adquisitivo y los que viven por acá no van a la calle Libertad". A su entender, el actual polo joyero podría diluirse en 2025. "Las marcas internacionales van a volver. Están en las principales ciudades del mundo. Cuando se abra la economía, los neEn solo cinco cuadras de la tradicional y exclusiva arteria hay 23 tiendas vinculadas al universo de las alhajas e incluso abrirán más; anhelo por el regreso de las marcas internacionales

# Cambios en la avenida Alvear. El polo joyero que no deja de crecer desde la pandemia

Texto Erica Gonçalves | Foto Fabián Marelli



Las joyerías proliferan sobre la tradicional avenida Alvear

gocios vintage no van a soportar los costos de los alquileres", expresó.

"La avenida ha significado históricamente glamour y lujo. Hoy el lujo son Rolex, Longines, Montblanc y todas las joyerías tradicionales que aún siguen en Alvear", sumó.

No es el único que manifiesta ese anhelo. "Esperamos que esas marcas vuelvan. Incrementan el flujo de compradores con capacidad adquisitiva elevada", señalaron desde Santino Joyeros.

"La instalación de las joyerías tuvo que ver con la situación económica. La apertura de capitales y de las importaciones puede hacer que todo cambie. Me gustaría que vuelvan las marcas nacionales de primera línea", consideró Lorenzo Ganado, que hace 33 años que vive sobre Alvear.

"En todas las ciudades del mundo hay calles elegantes. Alvear, con su estilo francés, es la nuestra. Ojalá vuelvan las primeras marcas", apuntó Nidia González, que reside sobre la avenida desde hace más de 24 años.

Desde la pandemia, ocho locales

que pertenecen al mundo de las joyas se instalaron sobre la histórica calle. En Alvear al 1900 yal 1500, dos nuevas abrirán en los próximos meses. "Vamos a abrir un local enfocado en la venta de relojes a mitad de cuadra", reveló Adrián Rodríguez, dueño de El Cantón. No son los únicos que tendrán doble presencia en el corredor: Patricio Ricci abrió hace ocho años un local y hace tres años abrió otro en la misma cuadra. Otros llegan a tener tres en cien metros.

Solo en Alvear al 1800 hay 16 locales de joyas. Muchos de ellos estánen la Galería Promenade. Más allá de la avenida, las calles adyacentes cuentan también con un gran número de negocios tanto de venta de piezas de oro, plata, piedras y relojes como de compraventa. Quintana y Callao son un ejemplo, e incluso el centro comercial Patio Bullrich.

"Algunos vienen de la calle Libertad. Se instalaron porque hay mucha gente de plata que viene al hotel", dijo Marta, que es vecina del barrio desde hace 10 años. "También porque cuando la gente necesita plata vende sus pertenencias; qué mejor que acá", señaló. Y sumó: "Me gustan las joyerías en Alvear, pero no las cuevas. Años atrás hubo un allanamiento y algunas eran cuevas".

Los turistas que ya conocían la avenida advierten su mutación. "Es llamativa la cantidad de joyerías. Se volvió más específica en cuanto a alhajas", sostuvo Zulema Gorgerino, de Córdoba. "Sigue siendo una avenida fina y hermosa", completó Sergio, su marido.

La chilena Vanesa Merello, que hace más de 50 años que visita Buenos Aires y la lujosa avenida, opinó: "Meencanta que haya joyas antiguas y que haya muchas joyerías".

Una de las últimas aperturas en el polo corresponde a una empresa nacional. "Esta es la Quinta Avenida de Buenos Aires y queríamos estar en el momento en el que las marcas internacionales regresen", dijo Paul Anthony, de Testorelli, una firma del rubro que tiene 137 años en la Argentina. "Abrimos en agosto, pero siempre quisimos estar acá. Antes no había lugar: hay muy pocos inmuebles sobre esta vía".

Eugenia Oksentiuk, del negocio Longines, que abrió hace dos meses, destacó la virtud de la zona: "El 70% de los que entran compran porque ya saben a qué vienen. El 80% de las ventas corresponden a turistas. Principalmente orientales, de Ecuadory de Estados Unidos", contó.

Más allá de la concentración de locales vinculados a las joyas, sobre la avenida Alvear hay varios de indumentaria, marroquinería, vinerías y de moda, entre otros. La opinión de ellos respecto del aporte del mercado de alhajas está dividida. Para Vanesa Rodríguez, encargada de Aston, las joyerías "suman: atraen gente de alto poder adquisitivo. Siempre hubo muchasen la zona". Javier Piatigorsky, empleado de Giesso, añadió: "Nos gustaría que vuelvan las marcas más exclusivas del mundo. Atraen más clientes y son más lindas para Alvear. Además, las joyerías son en su mayoría compraventa".

#### Elpasado

La avenida Alvear es todavía una de las zonas más sofisticadas de Buenos Aires. Sitios importantes y vinculados con el lujo se encuentran ahí: el Palacio Duhau-Park Hyatt, el Jockey Club, el Hotel Alvear y la embajada de Francia, entre otros. En 2007, la cadena de televisión NBC la situaba entre las cinco principales del mundo por la relación calidad y glamour, detrás de la Quinta Avenida, la Madison de Nueva York, Les Champs Elysées de París y Oxford Street de Londres. Por su belleza, las marcasinternacionalesacapararon en los 90 los escasos inmuebles comerciales que tenía Alvear. De sus épocas doradas, son principalmente Hermès y Montblanc las que soportaron los vaivenes económicos y aún siguen arraigadas.

Las restricciones a las importaciones y el cepo durante el gobierno de Cristina Kirchner determinaron la salida progresiva de la mayoría de las marcas internacionales que estaban en la emblemática arteria. Armani dejó el país en 2009. Cartier se fue en 2012, y le siguió Polo Ralph Lauren. En 2013 lo hizo Louis Vuitton, y meses después, Salvatore Ferragamo, Escaday Kenzo. En 2015 se alejó Ermenegildo Zegna. Luego de esas salidas, las marcas nacionales de primera línea ocuparon los inmuebles comerciales de la avenida Alvear. Después de la crisis que desató la pandemia, un gran número de negocios quedaron vacios. Muchas joyerías encontraron entonces ahí su lugar.

Tresaños atrás el alquiler de un local de 25 m² podía costar 1000 dólares. Algunos señalan que antes de eso se conseguían incluso por menos. Se espera, sin embargo, que los valores se actualicen: aumentos del 300% podrían determinar la salida de muchos negocios del mundo de las joyas.

"Cuando vinimos no había tantos joyeros, pero nos suma que haya muchos en la zona", explicó Esteban Anco, que en 2021 abrió un local de relojes de segunda mano en Alvear al 1800. Por su parte, Magdalena Steffens, empleada de la firma que está ubicada en Quintana y Callao, remarcó también el incentivo que generó en ellos el actual polo joyero: "Nos instalamos acá por la buena ubicación. También nos interesó la concentración de joyerías". •

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD | 25

# "Decidí sacar pasaje en otra aerolínea": la odisea de los argentinos varados

VUELOS CANCELADOS. Ante la falta de respuesta de American Airlines, tras dos días de espera, algunos pasajeros buscan alternativas



Largas filas de pasajeros varados, anteayer, en el aeropuerto de Miami

#### Alejandro Horvat

Daniel Puddu es argentino y está varado en Miami desde el viernes pasado. Ya despegó y aterrizó dos veces con destino a Buenos Aires, pero el avión de American Airlines tuvo que regresar en ambas ocasiones al aeropuerto de origen por problemas en la presurización de la cabina. Su historia es similar a la decientos de personas que están en la misma situación en esa ciudad o en Nueva York como consecuencia de la cancelación de vuelos de American Airlines, lo que generó malestary dudas entre los pasajeros. Anteayer eran 1000 los usuarios argentinos de esa aerolínea que no podían regresar al país.

En principio, tres serían las causas de esas suspensiones: desperfectos técnicos, el avance del huracán Debby y, según medios internacionales, un conflicto interno en la propia compañía. Sin embargo, este último no fue confirmado ni negado por la empresa.

"Mi vuelo original era de Miami a Buenos Aires el viernes a las 23. Salió demorado, pero por lo menos despegó. Volamos más o menos 45 minutos y nos anunciaron que había un desperfecto en el sistema de presurización del avión y debíamos dar unas vueltas por Miami para gastar combustible y no aterrizar tan pesados", señaló Puddu. Y agregó: "Aterrizamos y nos mandaron a un hotel, fue un trámite largo porque aterrizamos como a la 1 y llegamos al hotel a las Pero bueno, nos mandaron a un hotel pago y nos dieron vouchers de comida de 12 dólares. A algunos les dieron dos y a otros tres por persona", describió Puddu, en diálogo con LA NACION. También contó su periplo desde su cuenta en la red social X.

Al día siguiente, el sábado, regresó al aeropuerto a las 18 porque, según la aplicación de la aerolínea, el vuelo partía en horario. "Según nuestra aplicación, el vuelo salía con normalidad. O sea, había dos

vuelos ese día, el retrasado del viernes y el del sábado. La cuestión es que nos volvió a pasar lo mismo. El vuelo se retrasó, volvimos a salir, estuvimos como una hora volando y otra vez el mismo problema, la misma situación. Tuvimos que volver a aterrizar por temas técnicos", lamentó Puddu.

Desde la aerolínea señalaron a LA NACION que la situación comenzó a complicarse precisamente por un vuelo que salió el viernes pasado desde Miami y tuvo que regresar a la base por "desperfectos técnicos". A la vez, subrayaron que el avance de la tormenta tropical Debby dejó decenas de servicios suspendidos. Sin embargo, en la Argentina también hubo vuelos de American Airlines demorados durante el fin de semana que debían partir hacia Estados Unidos, cuando los de Aerolíneas Argentinas que viajaban a Nueva York y Miami salieron puntuales. Esogeneró sospechas sobre un posible problema interno en la empresa norteamericana, aunque desde la compañía no afirmaron ni negaron esas versiones.

"El sábado y el domingo estuve 24 horasen el aeropuerto; obviamente ahí ya no nos dieron más vouchers y nos pagamos todo. En un momento nos dijeron que las valijas iban a volar a Buenos Aires en algún momento, pero no las estaban devolviendo. Entonces ahí decidí sacar mi pasaje en otra aerolínea y recibiré mi valija en algún momento en Buenos Aires", sostuvo Puddu.

Hasta el momento, American Airlines registra desde el viernes tres vuelos cancelados hacia la Argentina: el 907, con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tenía previsto despegar de Florida ese día a las 22.20 y arribar a las 8 del sábado; el 931, que dejaría Miami a las 20.05 del sábado y tocaría tierra a las 6.10, y el 953, que partiría desde el John F. Kennedy, en Nueva York, a las 22 del sábado y aterrizaría a las 9.50 del domingo.

Lo mismo ocurre con los servicios que parten desde la terminal

de Ezeiza a Miami o Nueva York. El vuelo 900, el 908 y el 954 que debían salir a las 21, 21.30 y 22.30 respectivamente, fueron cancelados. Mientras tanto, otras empresas que viajan desde y hacia los mismos destinos continúan operativas.

"Los vuelos de Aerolíneas Argentinas salen en horario desde Ezeiza, mientras que los de American, no. La realidad es que nosotros no sabemos los motivos, pero evidentemente si otras empresas vuelan, el motivo de las demoras no debe ser el clima. Porque cuando es por el clima, o vuelan todas o ninguna", indicaron fuentes vinculadas a Aeropuertos Argentina.

Fuentes cercanas a American Airlines reiteraron a LA NACION que, en el caso de Miami, las cancelación del vuelo 907 son una combinación de factores: "desperfectos técnicos" de los aviones y "malas condiciones climáticas". Afirmaron que esto "complicó todo" y llevó a que otros vuelos se retrasaran. Resaltaron, además, que la aerolínea trataba ayer de encontrar una respuesta para que los pasajeros volvieran a destino. Luego, en relación con Nueva York, las causas de la suspensión de servicios están vinculadas a "factores climatológicos". Desde la empresa sostuvieron que les ofrecieron alojamiento a los pasajeros varados para que no tuvieran que abonar un hotel.

"El 953, que es Nueva York-Buenos Aires, no salió por el mal tiempo. Por ende, tampoco salió el 954, que es Buenos Aires-Nueva York. Lo mismo ocurre con el 900 y el 908. El 900, que es Miami-Buenos Aires, fue cancelado por mal clima, entonces el 908 no sale. Lo mismo pasa con el 931", resumieron.

Anoche, mediante un comunicado, la aerolínea agregó: "American está monitoreando el clima y el impacto del huracán Debby, priorizando la seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo. Pedimos disculpas a los pasajeros por los inconvenientes que esto ha causado". •

# El Gobierno logró comprar vacunas en busca de evitar otra epidemia de dengue

SALUD. Se destinarán de manera focalizada a las provincias con mayor amenaza de brotes

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

El Gobierno formalizó la adquisición de dosis de la vacuna contra el dengue destinadas al plan acordado con las provincias para evitar que se repita una nueva epidemia este verano. Desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron a LA NACION que se emitió la orden de compra al laboratorio productor para iniciar la vacunación focalizada en zonas de alto riesgo del norte y el centro del país.

A la par, varias jurisdicciones avanzan con sus compras e información sobre cómo se irá convocando a la población que no haya recibido la vacuna en los primeros meses de este año, ya sea en campañas públicas locales o de manera privada.

En el Plan de Abordaje Integral sentó en mayo pasado, la vacunación es solo una herramienta entre todas las medidas por tomar para reducir la presencia del mosquito transmisor del virus cuando el calor empiece a crear el ambiente necesario para que eclosionen los huevos que dejaron las hembras en los lugares más aptos para que sobrevivan. Ese plan detalla que la inmunización se concentrará en la población de entre 15 y 39 años, en los departamentos con alta incidencia de la enfermedad ubicados en las provincias del noroeste, el nordeste y el centro del país. Esto va en línea con las recomendaciones redactadas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).

A la vez, mientras que cada jurisdicción está definiendo cómo ejecutará un plan de preparación y respuesta para dengue, las dosis que entregue la Nación seguirán un uso escalonado, por edades: el primer grupo será el de entre 15 y 19 años, también de acuerdo con lo aconsejado por la Conain.

La vacuna del laboratorio Takeda es la única que está disponible en el país en este momento y se aplica en dos dosis, con un intervalo de tres meses. El uso por prospecto aprobado por la Anmat está indicado a partir de los cuatro años. Pero más allá de los 60 "no existen datos", según declara el laboratorio, a la vez que "son limitados" en personas "con afecciones médicas crónicas". Su aplicación también está contraindicada en las embarazadas o durante la lactancia y en la población inmunosuprimida porque es una vacuna con virus vivos atenuados del dengue. De ahí la recomendación de consultar antes al médico de cabecera.

LA NACION anticipó hace dos semanas que la cartera nacional negociaba la compra de 160.000 dosis con el laboratorio, en lugar del fondo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del que el país adquiere las vacunas de calendario. Esas dosis se sumarán a las ya adquiridas -o en vías de hacerlo-por gobiernos provinciales y, también, a las ya administradas en vacunatorios privados o en campañas locales durante la epidemia 2023-2024.

En la Secretaría de Calidad en

Salud, que está coordinando la implementación de plan oficial, estiman que la distribución será a partir de la última semana de agosto o principio de septiembre, según se coordine la logística con los referentes de los programas de inmunizaciones provinciales.

Excepto Formosa, por falta de interlocutor para coordinar accionesy tras la ausencia a tres reuniones regionales de ministros de Salud, según se indicó, todas las provincias del noroeste y el nordeste del país solicitaron recibir dosis. La lista oficial de destinos también menciona algunos departamentos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los envíos se irán ajustando de acuerdo con el seguimiento de aplicaciones declaradas a través del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac).

"El Plan de Abordaje Integral del Dengue 2024-2025 que se pre- del Dengue para la temporada 2024-2025 se lanzó y, en paralelo, arrancó el plan que cada provincia definió y va a desarrollar localmente", dijo Leonardo Busso, secretario de Calidad en Salud. "Lo segundo es la atención de los casos: estamos trabajando sobre las guías de atención clínica y triage en la atención primaria y las guardias -continuó-. Lo tercero es el trabajo territorial en el control del vector y la vigilancia entomológica para ir eliminando huevos en este momento y larvas que vayan apareciendo. Adquirimos larvicidas para distribuir a través del área de vectores y los reactivos para las pruebas de vigilancia epidemiológica. Arrancamos con esa vigilancia [de la temporada 2024-2025] para monitorear si sigue habiendo casos o no, las regiones endémicas y el tipo de dengue, entre otra información necesaria. El último punto es la inmunización en coordinación con las provincias."

#### Córdoba

Varias provincias ya arrancaron con la difusión de medidas a la población y la convocatoria para la vacunación, de acuerdo con las campañas que van definiendo. En Córdoba, por ejemplo, el gobernador, Martín Llaryora, y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, informaron ayer que están destinando \$7500 millones para implementar el Plan Estratégico de Abordaje Integral y Vacunación para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika. El mandatario provincial mencionó que adquirieron 150.000 vacunas, que se destinarán al personal de salud -tanto del sector público como privado- y las personas de entre 15 y 59 años que hayan estado internadas por dengue durante al menos 24 horas.

"Todas estas medidas [por el plan provincial] apuntan a que estemos preparados y listos para una contingencia que puede ser de la magnitud que tuvimos en 2023 si no tomamos cartas en el asunto en este momento. El objetivo principal que tenemos como Ministerio es demorar la mayor cantidad de tiempo posible la aparición del primer caso y disminuir el brote la mayor cantidad de tiempo posible", dijo Pieckenstainer en su intervención. •

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

SEGUNDA VEZ EN UN MES

#### Vandalizan la estatua de Ana Frank

Una escultura de la adolescente judía, famosa por el diario en el que narró los dos años en los que permaneció oculta de los nazis, fue vandalizada ayer en Ámsterdam con una frase propalestina pintada de rojo sobre la base que la eleva. Ahora, en el pedestal de la estatua se lee "Free Gaza" y las manos de la niña también fueron teñidas del color de la sangre. Es la segunda vez en menos de un mes que este monumento, situado en un parque del sur de la ciudad holandesa, es objeto de un acto vandálico.

#### América Latina | MIRADAS SOBRE LA REGIÓN



La acción colectiva La fe mueve montañas fue realizada en Lima en 2002

FOTOS: RICARDO PRISTUPLUK

# Con "máximo esfuerzo, mínimo resultado", una odisea aporta esperanza

Múltiples registros de La fe mueve montañas, una acción titánica impulsada por Francis Alÿs hace más de dos décadas en Lima, llegan a PROA21 para ofrecer otra visión sobre los cambios sociales

Celina Chatruc

LA NACION

"Mueve una duna", decían los panfletos que se repartieron entre estudiantes universitarios de Lima a principios de abril de 2002. La extravagante invitación de Francis Alÿs proponía a los voluntarios "formar un cordón humano que avanzará empujando la arena de la duna con unas palas para moverla de su sitio original". El artista belga residente en México prometía que "el desplazamiento será de una dimensión infinitesimal, pero no así sus repercusiones simbólicas".

Lo que buscaba con ese gesto "memorable y esperanzador" titulado La fe mueve montañas era dar una "respuesta épica" a la situación política y social de entonces: la III Bienal Iberoamericana de Lima, a la que había sido convocado a participar por el curador Cuauhtémoc Medina, pretendía "debilitar el cerco que la dictadura de Alberto Fula capital".

Así lo señala el actual curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) en PROA21, donde se dispone a presentar el sábado próximo múltiples registros de aquella primera acción en conjunto impulsada por Alÿs que marcaría un hito en su carrera. Incluye el video que muestra cómo aquel "peine humano" integrado por unas quinientas personas



Medina, en La Boca

avanzaba cuesta arriba moviendo la arena con palas, pero también fotos, textos y hasta las dos pinturas que el artista vendió para financiar esa tarea titánica.

"La subida fue la parte más difícil, un esfuerzo físico muy fuerte. Pero cuando llegamos arriba vimos el mar a lo lejos. Y nos levantó el alma. Fue el momento de sublimación jimori había impuesto al centro de colectiva. Todos estuvimos convencidos de que habíamos movido una duna", recordo Alys en diálogo con LA NACION en diciembre de 2020, cuando el Malba incluyó esta obra en su ciclo La historia como rumor.

Los testimonios reunidos en aquel trabajo de investigación impulsado en plena pandemia se suman ahora a los aportes del Museo de Arte de Lima (MALI). Allí se mostró este año la exposición que está por inaugurarse en Buenos

Aires para transmitir un mensaje de esperanza "y de duda sobre las suposiciones del desarrollo".

"Lo que importa es evitar la sensación de decaimiento en muchas naciones de América Latina, no solamente en Venezuela -dice Medina-. Nosotros pensamos que en la Argentina por lo menos un sector está muy decaído. Y nos importa el imaginario que pueda representar, para que entendamos que la dinámica de la historia es muy extraña. No consiste en una relación de planificación y efecto".

El lema de la obra, explica el curador, es "máximo esfuerzo, mínimo resultado". Una parte de la acción tiene que ver, según él, con "defender el ritmo que no es inmediatista ni eficaz con el que los cambios sociales ocurren, que no responden necesariamente al plan. Eso se diferencia del modo en que los políticos ven como una especie de acto milagroso, en lugar de una acción social compleja".

"Además de ser una burla a la supuesta racionalidad económica, de mercadoy deeficiencia-concluye-, tiene que ver con experimentar esa peculiaridad de la situación histórica, particularmente en América Latina, donde frecuentemente hacemos eso: tenemos esfuerzos sociales masivos con resultados visiblemente mediocres. Pero en lugar de criticarlo, nosotros pensamos que la acción está mostrando la importancia de hacerlos". •

# Comienza la semana del arte en Paraguay, impulsada por Pinta para "fortalecer la red"

Hasta el domingo en Asunción, la programación abarca actividades gratuitas, visitas guiadas y charlas con importantes curadores

Con un concierto público en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguaya cargo de la orquesta sinfónica del Congreso Nacional, na del arte que continuará hasta el domingo en Asunción con actividades gratuitas; visitas guiadas a colecciones privadas de arte contemporáneo, indígena y popular, exhibiciones y estudios de artistas; un circuito gastronómico con comidas típicas; recorridos para conocer la arquitectura local, y encuentros con curadores locales e internacionales.

La programación, disponible en el sitio en sud.pinta.art/agenda, continuará en más de veinte galerías, fundaciones, museos y espacios autogestionados, con el objetivo de "iniciar un diálogo profundo con la cultura del Paraguay y sus más diversas expresiones artísticas".

Grandes referentes de la escena del arte regional estarán presentes hoy en la inauguración de tres muestras en la sede de Casa Pinta. en el centro cultural Manzana de la Rivera: una individual de Claudia Casarino a cargo de Adriana Almada, curadora general de Pinta Sud Asu; otra colectiva concebida con Irene Gelfman, curadora global de Pinta, y un proyecto sitespecific de Sara Leoz.

"América Latina y la práctica curatorial" será el tema que inspirará las conversaciones en la Casa de la Integración. Entre los participantes del foro se cuentan Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericanodel MoMA New Yorky directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros; María Amalia García, curadora en jefe del Malba; Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad

de México, y Raphael Fonseca, curador de arte latinoamericano modernoy contemporáneo del Museo de Arte de Denver y curador en jefe comenzó Pinta Sud Asu: una semado el la 14º Bienal del Mercosur, en Porto Alegre.

Sobre "el sistema del arte en Paraguay" hablará pasado mañana un experto: Ticio Escobar, director del Museo del Barro, que además tuvo a su cargo en esa institución la curaduría de una muestra individual de Marcelo Brodsky. Los colores de la resistencia se inaugurará el martes, muy en sintonía con la situación actual en Venezuela.

Yel juevesse darán detalles sobre cómo será el Museo Pompidou-Paraná, en la Triple Frontera. Hablarán los arquitectos Luciana Pereira y Solano Benítez, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia 2016 y autor del proyecto del edificio.

La escena argentina estará representada en este circuito por obras de artistas como Brodsky, Max Gómez Canle y Feliciano Centurión, nacido en Paraguay pero emigrado a Buenos Aires, donde desarrolló su carrera en los años 90 como parte de la generación del Centro Cultural Ricardo Rojas. El gran cierre de la semana será un taller de cerámica dirigido por la artista Julia Isídrez en Itá, ciudad cercana a Asunción.

Esta será la tercera y última edición en la capital paraguaya de Pinta Sud, un programa cultural trianual creado y liderado desde 2022 por Diego Costa Peuser, director global de Pinta. A través de esta plataforma, que impulsa además tresferias en Miami, Buenos Aires y Lima, con esta iniciativa busca "celebrar las escenas artísticas" en ciudades de América Latina. Y así "fortalecer las redes culturales" a nivel local e internacional.

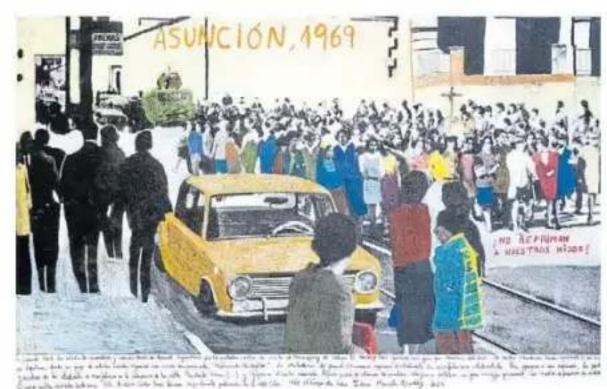

Marcelo Brodsky, en el Museo del Barro



# Los mejores deportistas están en París y sus mayores hazañas, en LA NACION



#### Armamos un gran equipo para brindarte la mejor cobertura.

Enviados especiales, resultados en vivo, entrevistas exclusivas, la agenda de cada disciplina, el medallero y un podcast con historias inspiradoras de atletas argentinos.

La emoción y la grandeza de los Juegos Olímpicos, en un solo lugar.





En FAS tuvieron alta demanda piezas de cerámica wichi como estas del Centro Cultural Tewok

GENTILEZA FAS

# De Salta al mundo: el arte ancestral que buscan museos y coleccionistas

TENDENCIA. Pinturas, cerámicas y textiles lograron buenas ventas el fin de semana en la feria FAS, mientras creadores del NOA conquistan las plazas más exigentes de Europa

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

SALTA.-Mientras en el mundo son noticia los artistas con raíz originaria, como la Chola Poblete (best seller en Art Bassel y premiada en la Bienal de Venecia) y Claudia Alarcón (artista wichi que tras su paso por Venecia es representada por una galería londinense), en la provincia de Salta se organizó el fin de semana la primera Feria de Arte de Salta, FAS, que demostró que en la Argentina hay mucho más de eso que el sistema global ahora demanda: creaciones de tierra adentro, con identidad, ancestral y profundamente latinoamericano. Es el turno del arte indígena, de comunidades más relegadas, que hasta estos días no tuvo su página en la historia del arte más que como inspiración o representación. Nunca en primera persona, como señala Andrea Giunta en su nuevo libro: Diversidad y arte latinoamericano.

Es la primera vez que un encuentro comercial reúne galerías del NOA, por lo general, recién nacidas v debutantes en una feria de arte. Los artistas no lo son: arrastran trayectorias y obras contundentes, y el resultado es que en tres días se vendieron 295 obras. Por el edificio Punto Corp, en San Lorenzo Chico, pasaron 7620 personas, para ver las propuestas de 258 artistas nucleados en 34 galerías, en su mayoría de Salta, Tucumán y Jujuy.

La galería Remota, que dirigen Guido Yannitto y Gonzalo Elías desde hace dos años, es la misma que presentó por primera vez la obra de Alarcón en arteba y ahora llevó a la artista Roxana Ramos a Arco Madrid, donde fue saludada por los reyes de España. "En Salta hay grandes artistas. Tiene una tradición muy fuerte, pero la intención de la galería fue profundizar en la comercialización e internacionalizarlo. A veces, desde Salta se vuelve un poco dificil", cuenta Yannitto, que es a la vez artista textil. En Arco recibieron el premio a la mejor puesta. A la reina Leticia le interesó la obra de Ramos, que

vive en Cafayate, en los Valles Calchaquies, y realiza tejidos en simbol, fibra típica de la ribera del río Calchaquí, que realiza a partir del oficio familiar, primeros panaderos en el valle a principios del siglo XX, vigentes hasta hoy. Con las palas de sus hornos y harina realizó una performance en la punta del cerro San Bernardo, al que subió en teleférico. Cosas que solamente pasan en una feria en Salta, lo mismo que el viento caliente del zonda que sopló los primeros días y las empanadas de rigor, jugosas.

El éxito de ventas se debió a esta tendencia y a la vez a la presencia entusiasta de más de 90 coleccionistas llegados de distintas provincias, un contingente que también marcóel ritmo de ventas de ArteCo, en Corrientes, donde se disputaron piezas de cerámica guaraní y que ahora harán lo propio con las de Julia Isidrez en Pinta Asu. "Hoy hay un interés muy grande por el arte indígena, amazónico, de artesanos que no eran considerados artistas, el tema del barro y el tejido. Es lo que están buscando los museos: artistas que no eran valorados antes. Es el momento de ellos", dice Diego Costa Peuser, organizador de ferias Pinta en Paraguay, Perú, Miami y otros tantos países.

Esta vez, hubo gran demanda de artistas con nombre y apellido de comunidades aborígenes, la pintora wichi Emilia Ferreyra de la Misión Chaqueña representada por la Fundación Siwok, junto con otros artistas indígenas que ya todos conocen, Sara Díazy Reynaldo Prado, y del ceramista Eugenio Martínez, que vive en una comunidad sobre el Pilcomayo y trabaja en el Centro Cultural Tewok de Santa Victoria Este. "Llevamos 21 piezas suyas y las vendió todas. El no puede reproducir las piezas porque las sueña. Sus manos ejecutan el sueño", dice el galerista Diego Obligado. Los artistas fueron ganadores del Premio Fausto y del Premio In Situ, que otorgan los coleccionistas (y "coordinadores" del viaje de egresados de los collectors) Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone.

La Arte, galería de la artista Soledad Dahbar que lleva nueve años en Salta, presentó a otra de las premiadas, Karla Buzo, que rescata el cultivo del lino textil en un proyecto comunitario en San Carlos y produce obras a partir de su proceso. "Hay una coyuntura que tiene que ver con las identidades, el arte tiene una globalidad, pero hay necesidad de sentir localismo, que los artistas pertenecen a los lugares. Y en ese sentido es importante esta feria", explica Dahbar, autora de unas líneas quebradas de bronce que calcan los perfiles de cerros que se ven detrás de las ventanas.

En tres días pasaron 7620 personas para ver las propuestas de 258 artistas. nucleados en 34 galerías

FAS tuvo así su primera edición, aunque el año pasado se hizo un ensayo con Casas con Arte, que reveló que había trece galerías en Salta. Mamoré, por ejemplo, es la más añosa, con casi dos décadas de existencia. "Los primeros diez años vivimos de la marquetería", reconoce Juan Blanco. En Tucumán hay unas cuantas, como las muy contemporáneas Maleza y Rusia. Fausto, en cambio, se especializa en maestros del arte salteño, como las pinturas de María Martorell (ahora en la Bienal de Venecia) y el artista textil Pajita García Bes (el Malba lo incorporó a su colección en el último arteba): "En dos años llevamos más de trescientas cincuenta obras vendidas. Hicimos alquimia en el norte", contó Segundo Ramos, galerista junto con María Lilia Peña.

Otra galería de ese segmento es BAC, que antes de abrir su nuevo espacio en Salta presentó artistas muy característicos de la región, como Mariano Cornejo o el maestro Luis Preti, junto con cerámicas wichi del Centro Cultural Tewok hechas por

cinco artistas mujeres de la familia Mendoza junto a la maestra Isabel Ruarte. "Yo me fui de Salta porque era un páramo, no había galerías, coleccionismo. No puedo creer que hoy esté pasando esto. Es increíble. La gente ahora va a mis muestras en BACycompra", se sorprende Cornejo. En Eventual estaba la obra de Roly Arias, pintura colorida como un carnaval de la Quebrada, que para él son guerreros. En Rayuela, se destacaba la cerámica de Flor Califano. El artista Gustavo Escalante abrió su propio espacio en Tucumán, Nivel 2, y estaba en doble función en la feria. Otra galería debutante es la jujeña Quilla (significa Luna en quechua), con pinturas y esculturas que remiten al carnaval en las yungas. "Trabajamos con 32 artistas de Jujuy desde hace dos años. Hablamos de la identidad de la provincia de distintas maneras. Yo trabajo sobre la colonización, que no puede borrar nuestros rasgos andinos. Esta es nuestra primera vez en una feria. ¡No tenía punto rojo! Estamos aprendiendo mucho", dice Marcelo Coca.

"Estamos muy felices, ya esperamos una segunda edición", comentó Claudia Lamas, responsable de hacer realidad este sueño de la feria propia. Se concretó por iniciativa de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, que ella misma encabeza, en conjunto con el grupo AccionArtedeEsteban Drincovich, Virginia Blaquiery Alfredo Muñoz, a quienes se sumó Proyecto Norte, que puso a disposición el moderno edificio Punto Corp donde tuve lugar el encuentro. El arte salteño se vio en la feria y también en dos muestras importantes: Reencantar la casa, que celebra el aniversario del Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC), donde era posible ver la ambicionada obra textil de Alarcón y de muchos de los artistas mencionados, y El viaje iniciático, de Luis Preti junto a Carybe, Gertrudis Chale y Raúl Brie, en el Museo Provincial Bellas Artes. Para seguir valorando el arte que hoy quiere ver el mundo. •

#### Comienza el rodaje de Matate, amor, el libro de Ariana Harwicz

ADAPTACIÓN. Salto al cine, con Robert Pattison y Jennifer Lawrence

#### Daniel Gigena

LA NACION

DosestrellasdeHollywood-laestadounidense Jennifer Lawrence y el británico Robert Pattinsonprotagonizarán la adaptación cinematográfica de Matate, amor, la primera novela de Ariana Harwicz. Ambos se consagraron como estrellas de películas basadas en libros para el público juvenil: Los juegos del hambre y Crepúsculo, respectivamente. En este caso, interpretarán a una pareja en crisis. La actriz había comparado Die, My Love con la obra de Sylvia Plath, "especialmente porque trata de una mujer que sufre posparto y se vuelve loca", puntualizó.

El rodaje comenzará el 12 de este mes en Canadá. La directora escocesa Lynne Ramsay-responsable de películas como Tenemos que hablar de Kevin y Nunca estarás a salvo- coescribió el guion con el dramaturgo irlandés y guionista Edna Walsh.

Muy pocas novelas de autores argentinos tentaron a productores de Hollywood; para encontrar antecedentes, hay que remontarse a El beso de la mujer araña, film de Héctor Babenco de 1985 basada en la novela homónima de Manuel Puig, y a Secret in Their Eyes, de 2015 (basada en la película de Juan José Campanella El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a mejor película extranjera en 2010, a su vez basada en La pregunta de sus ojos, novela de Eduardo Sacheri). En el otoño de 2025, en el Teatro Colón se estrenará una ópera con libreto original de Harwicz.

Die, My Love, cuyo estreno también está previsto para el año próximo y su participación en el Festival de Cannes fue confirmada por la directora, está producida por Martin Scorsese, Andrea Calderwell, Justine Ciarrocchi y la propia Lawrence. La filmación del "thriller doméstico" ideado por Harwicz, como se presenta el proyecto, concluirá en octubre. Al leer la versión en inglés de Matate, amor-de las traductoras Sarah Mosesy Carolina Orloff (subsidiada por el Programa Sur de apoyo a las traducciones de la Cancillería)-, el director de La edad de la inocencia decidió comprar los derechos para llevarla al cine.

En diálogo con LA NACION, la autora anticipó que la película tendría "un humor negro muy corrosivo" y que su deseo era que encontrara el "tono tragicómico" que Érica Rivas y Marilú Marini habían alcanzado en la adaptación teatral de la perturbadora fábula de una "mujer de familia" afincada en el campo con su esposoyel hijo de ambos. También reveló que su nueva novela, Perder el juicio, será adaptada al cine y al teatro. "Estoy cerrando los contratos en estos días y ambos proyectos son concretos y ciertos", dijo Harwicz. En Perder el juicio, una madre separada de sus hijos por decisión judicial, incendia la casa de los suegros, secuestra a los niños, despista al exmarido e inicia una fuga.

Elpróximojueves 22, a las 18.30, la autora presentará esta novela en la librería Verne (J. R. de Velasco 1247). •



PATROCINIOS A

**PATROCINIOS B** 





































Knowledge grows











































CRUCIANELLI



























**SURCOS** 



















■nera



AGENCIA DE PRENSA



PUKEN

PATROCINIOS C



telecom

















MEDIA PARTNER











LN campo'

















## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar ÉXTASIS CON EL LOGO DE LA AFA

#### Vendía droga en una estación de tren

Una denuncia anónima recibida por la Policía Federal en su casilla de mail denunciadrogas@policiafederal.gov.ar derivó en la detención de un dealer que vendía estupefacientes en la zona sur del conurbano. Se determinó que el sospechoso recibía los pedidos a través de WhatsApp y hacía las entregas en estaciones del ferrocarril Roca, Entre las drogas que comercializaba había pastillas de éxtasis con el logo de la AFA.

# Los chicos que estuvieron con Loan habrían aportado datos "explosivos" en cámara Gesell

**SORPRESA EN GOYA.** Una niña cambió su primera versión y dijo que "un hombre a caballo" se habría llevado al niño; también hablaron de las conversaciones posteriores a la desaparición



La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, al ingresar en la sede del tribunal, frente a la Plaza Mitre

ARCHIVO

### Gabriel Di Nicola y José M. Costa

Comenzó una semana clave para la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña. Se esperan los resultados de una serie de peritajes genéticos y ayer prestaron declaración en cámara Gesell de los chicos que estaban en el almuerzo y en la "zona cero" cuando el niño de 5 años fuevisto por última vez, el 13 de junio pasado, en el paraje Algarrobal, de Corrientes. Y aunque sus testimonios deben ser evaluados por los especialistas –ante la eventualidad de que puedan haber sido "sugestionados" por adultos-, al cierre de esta edición trascendió que algunos de sus comentarios sobre ese día eran potencialmente "explosivos".

Además, la Justicia ordenó secuestrar el celular de César Peña, uno de los seis hermanos mayores de la víctima, para analizar los mensajes, el registro de las llamadas entrantes y salientes, y la galería de fotos. Además, y por primera vez, los hermanos y los padres del menor desaparecido prestarán declaración ante la Justicia Federal.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales y policiales, detectives de la Policía Federal secuestraron el viernes el teléfono móvil de César Peña por orden de la jueza

de Goya Cristina Pozzer Penzo.

En particular, los detectives judiciales quieren analizar una serie de mensajes que el hermano de Loan habría recibido de parte de una prima, hija de su tía Laudelina Peña, detenida e imputada por la "sustracción y ocultamiento" del niño. Esa chica, que tiene 14 años, fue entrevistada anoche bajo el formato de cámara Gesell.

"Aparentemente, los mensajes fueron eliminados y él le pidió a su prima que hiciera lo mismo", sostuvo a LA NACION una calificada fuente con acceso al expediente.

Los mensajes que habría recibido César Peña de parte de su prima de 14 años habrían sido enviados el día de la desaparición de Loan en la periferia de Nueve de Julio.

El peritaje estará a cargo de especialistas de la Gendarmería, que buscarán recuperar esa y otras conversaciones que hubiese tenido el joven el día de la sustracción de su hermano, al igual que en las jornadas previas y posteriores al hecho.

#### Mensajes entre hermanas

Esa prima de Loan –que no fue hasta el naranjal del paraje Algarrobal, pero sí participó del almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña–también tuvo una serie de intercambios de mensajes de WhatsApp

Se espera que a partir de mañana declaren los padres y los hermanos de Loan

Interpol Colombia continúa la búsqueda del menor parecido al niño sustraído

con su hermana Macarena poco después de la desaparición del chico. Esa charla también está bajo la lupa de la Justicia Federal.

En esos chats, las hermanas mostraban su preocupación porque su madre podría terminar presa, al igual que Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina y padre de la menor de las jóvenes. En el ida y vuelta de mensajes, la más chica preguntó: "¿Y qué pasó?". La respuesta le llegó por medio de un mensaje de voz. Pero, hasta el momento, los investigadores no pudieron escucharlo: fue eliminado.

Los detectives procuran recuperarlo porque consideran que podría ser una pieza clave para reconstruir lo sucedido el 13 de junio pasado, punto de partida de un misterio que ya lleva 55 días sin resolverse.

"Es posible que la hija m

"Es posible que la hija menor pueda hablar en cámara Gesell de lo que decía el mensaje eliminado por su hermana. Es muy sugestivo que justamente ese audio haya sido borrado", explicó a LA NACION una importante fuente de la pesquisa.

Su testimonio en cámara Gesell resultó ser la primera vez que la adolescente pudo contar su versión de lo sucedido en el almuerzo y en las horas posteriores.

Según consta en el expediente judicial, Loan desapareció a las 13.52 del 13 de junio pasado, después de haber almorzado en la casa de campo de su abuela paterna, Catalina. Como informó LA NACION, durante las horas posteriores hubo comunicaciones y mensajes de audio borrados de forma sistemática por los participantes de la comida.

Seis de esos comensales están ahora detenidos: Laudelina Peña; su pareja, Benítez; el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez; la esposa del marino, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, y la pareja compuesta por Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, amigos de Benítez. Todos están acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan.

El séptimo detenido, acusado de encubrimiento, es el comisario de

Nueve de Julio Walter Maciel. Otro expolicía correntino, Francisco Amado Méndez, estuvo preso y tras su indagatoria fue excarcelado por falta de mérito, aunque actualmente sigue vinculado a la causa.

#### Revelaciones

En paralelo, el Juzgado Federal de Goya, situado en frente a la Plaza Mitre-la principal de la segunda ciudad más grande de Corrientes-, se convirtió ayer en el escenario donde cinco menores de edad fueron sometidos a una declaración en cámara Gesell para dar su versión de lo ocurrido el 13 de junio.

Lo poco que trascendió de las declaraciones de los menores generó revuelo. En concreto, la hija de Camila y Diego "Huevo" Peña –primo de Loan– habría asegurado ante las especialistas que al chico se lo habría llevado "un hombre con capucha negra, arriba de un caballo".

Esta versión de la menor va a contramano de la que dijo los días posteriores a la desaparición de Loan, cuando la investigación estaba a cargo de la Justicia correntina.

Otra de las menores también soltó "una bomba" en su declaración, según confiaron a LA NACION fuentes con acceso a la medida procesal.

Expertos judiciales de peso afirmaron, no obstante, que los dichos de los chicos en cámara Gesell deben ser pasados por el tamiz de las peritos que presenciaron el acto, que serán las que evaluarán qué grado de veracidad y verosimilitud tienen las nuevas declaraciones, pasadas siete semanas entre la primera declaración en cámara Gesell y la de ayer.

Es que, en ese período, la vida de la menor cambió, ya que dejó de vivir en su casa y pasa sus días junto a los hijos de Laudelina. También se evalúa y se toma en cuenta si pudo haberse visto influenciada por los relatos de los adultos que la rodean.

Por otra parte, más allá de que los peritajes scopométricos y antropométricos efectuados sobre la foto del menor parecido a Loan visto en un centro comercial de la ciudad colombiana de Barranquilla dieron negativo, Interpol continúa con la búsqueda en esa ciudad.

"Se informa que nuestra similar OCN-Bogotá nos informó que se encuentran realizando tareas de campo en la ciudad de Barranquilla que permitan establecer la ubicación del menor y poder determinar si se trata del niño Loan Danilo Peña", reza el memo enviado por Interpol Argentina a la jueza Pozzer Penzo.

Los detectives argentinos pidieron al juzgado más precisiones sobre el origen de la foto para compartirlas con sus pares colombianos.

Para mañana se espera que, por primera vez, la familia directa de Loan esté frente a la jueza Pozzer Penzo para declarar como testigos de la investigación.

El orden previsto para las testimoniales arranca con José Mariano Peña, padre de Loan y quien llevó al menor al almuerzo. Luego será el turno de María Luisa Noguera, madre de la víctima.

Seguirán tres de los hermanos mayores: Fernando, César y Alfredo Peña. El jueves será el turno de otros tres hermanos: José, Mariano y Cristian Ramón. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarietas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

BRU, María Eugenia Josefina, q.e.p.d. - El Consorcio de propietarios de 3 de Febrero 1950 acompaña a su familia en este doloroso momento.

BURNICHON, Ricardo L., q.e.p.d., falleció el 3-8-2024. -Su esposa María Helena, su hija Mariana y su nieta Mechi lo recordarán siempre con mucho amor.

BURNICHON, Ricardo. q.e.p.d., falleció el 3-8-2024. -Su sobrino Enrique Loza Semprun y Cecilia Cibert, su hija Cecilia Loza Semprun y Alejandro Ramallo y sus nietos Santiago y Tomás acompañan cariñosamente a María Helena, Mariana y Mercedes.



BURNICHON, Ricardo, q.e.p.d. - Maria Margarita Rissotto de Semberoiz y familia despiden al querido Ricardo y acompañan en su dolor a María Helena, Mariana y Mechi.

CARRERAS, Alejo. - Querido Alejo, te despedimos con mucho cariño, deseando que descanses en paz. Tus primos Ferreccio Llorente y nuestras familias acompañamos a tus hijos Pedro y Octavio, a nuestros queridos primos Marcos y Santiago y a sus familias en estos momentos tan tristes.



CAZENAVE, Héctor. - Su mujer Mary Jane; sus hijos Patsy y Diego, Andrés e Isa, Martin y Aury, Luli y Goni, Allison y Chino y sus adorados nietos lo despiden con inmenso amor e invitan a acompañarlos hoy, a partir de las II, en el Parque Memorial.

CHOMYSZYN. Lubomiro Antonio. - Lamentamos su fallecimiento. Consorcio Demaría 4448.

de ELIZALDE, Bárbara. - Alejandro y Teresa Dodero e hijos acompañan a Alejandro, Cristina y familia, rogando una oración en su memoria.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., 30-7-2024. - Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y su equipo acompañan afectuosamente a Elena Esteves y a su familia en este dificil momento y destacan el inmenso valor de la figura de Ricardo Esteves para la difusión y la valoración del arte latinoamericano en nuestro país y en el mundo. Lo recordare-

mos siempre con inmenso res-

peto y cariño.

ESTURIALE, Luisa, q.e.p.d. -El Consorcio de Propietarios de Libertad 1144 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

FISCHE, Clara de, Z.L. -Acompañamos a nuestros queridos amigos Ruthy y Beni, Dany, Caro, Flor, Andy y familias con mucho amor en este dia tan triste. Familias Tabakman, Galante, Cababié, Klahr, Hamudis, Werthein, Narosky, Klajner y Calemczuk.

FISCHE, Clara de, Z.L. - Debbie, Damián, Flor, Fede y Jaz Tabakman acompañamos con amor a nuestros queridos amigos Ruthy, Beni y familia.

FISCHE, Clara de. Z.L. -Acompañamos a nuestros amigos Ruthy, Beni, Dany, Caro, Flor, Andy y Flias. en este día de gran dolor. Clari, Jorge, Grace, Luli, Melu y Tomi.

FISH, Daniel, q.e.p.d. - Familia Saccani despide con profunda tristeza a su amigo Daniel Fish y acompaña a su familia en este doloroso momento.

GALLO, Norma Elsa, q.e.p.d., falleció el 5-8-2024. - Mary, Marisa y Alberto, despiden a Norma, hermana ejemplar, a la cual vamos a recordar por siempre con inmenso cariño, -LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

GALLO, Norma Elsa, Dra. -Paula y Cristián, Zippy y Alberto (as.), Agustina v Federico, Julieta y Juan Manuel despiden a la tia Norma, a la cual van a recordar por siempre.

GALLO, Norma Elsa, Dra. -Candelaria, Valentina, Juan Cruz y Emilia (a.) van a recordar con mucho amor a la tía Norma, a la cual despiden con tristeza.

GALLO, Norma Elsa, Dra., q.e.p.d. - Anastasia y Andrés, Luciana y Santiago Deymonnaz acompañan a Alberto y familia en este triste momento.

GALLO, Norma Elsa, Dra. -Cristina, Juan Giménez e hijos acompañan a Alberto en este doloroso momento.

GANDULFO de la SERNA de OLIVERA PIÑEIRO, María Teresa, q.e.p.d. - Gustavo A. Arigós participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

GANDULFO de LA SERNA de OLIVERA, María Teresa, q.e.p.d. - La Lugartenencia Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su distinguido miembro, don Alejandro Olivera Piñeiro en estos tristes momentos.

GAWIANSKI, Abraham (Cito), Z.L., falleció el 3-8-2024. -El Club Náutico Hacoaj lamenta el fallecimiento de su ex vicepresidente, dirigente integro que aportó su visión innovadora y su espíritu emprendedor. Acompañamos a su familia y amigos en este momento de tristeza.

GONZÁLEZ LANUZA, Ubaldo, q.e.p.d. - Con mucho dolor tus hijos Mariana, Alejandro, Helena, Luis y Juan, tus nietos Jerónimo Santino y Valentina y tus bisnietos Felipe y Fausto te despedimos. Mañana habrá un responso en la capilla del cementerio de la Chacarita.

GUARINO de DAGA, Margarita - Nelsa, Enrique, Andrea y Edgardo Liberman participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

HAM LELOIR, Patricia. q.e.p.d. - Querida Patricia, te despedimos con todo nuestro amor. Te queríamos mucho. Siempre estarás en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y descanses en paz. Marina Sánchez Elia, Camila y Manuel.

IANNUZZI, Hibel Ursula, q.e.p.d. - Javier Madanes Quintanilla, Martin Levinas, Daniel Klainer y el resto del directorio de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. participan su fallecimiento y acompañan a Raúl J. Perez y familia en este dificil momento.

IGARZABAL, Ricardo. q.e.p.d., falleció el 4-8-2024. -El Club Atlético de San Isidro participa su fallecimiento v acompaña a sus hijos y familia en este triste momento.

LYNCH, Verónica. - Vero, sos parte de lo que soy, y por eso, te llevaré conmigo, hasta que nos volvamos a ver. Agradezco a Dios haber tenido en Vero a mi hermana del alma, toda mi niñez. Adorados y especialísimos primos y sobrinos, los acompaño con todo el corazón.

LYNCH, Verónica, q.e.p.d. -Su tía Josefina Lynch de González Guerrico, junto con sus hijos Carlos Manuel, Exequiel y Gloria, Pita y Juancho, nietos y bisnietos, despiden a Vero con mucho amor y oraciones.

LYNCH URIBURU, Verónica, q.e.p.d., 5-8- 2024. - Con profunda tristeza pero con toda la fuerza que tuviste durante toda tu vida, te despedimos tus hermanos Alina, Belén, Justo y Marilú; tus sobrinos Alin, Sofi y Gastón, Sebi y Greg, Benji y Sofi, Justi y Julia, Tomy y Martina, Juanchi y Martina y tu sobrino nieto, Lucho. También te despide tu equipo de ángeles guardianes: Dina y Antonio, Yeli, Caro, Bianca y Amalia. Te vamos a recordar siempre con todo el amor y te pedimos que nos compartas la paz de la que gozás ahora en el cielo. El servicio fúnebre será hoy, de 10.30 a 12.30, en la sala A del cementerio Parque Memorial, Pilar.

ROBERTS, Carlos. - Sus hijos Kevin y Luli, Leslie y Lola; sus nietos Miranda, Ian, Mercedes, Juan, Josefina, Carolina y Pepo, y su bisnieta Elena, lo despiden con mucho cariño y agradecen la vida compartida.

TABANERA, Guillermo F. -Ya descansa en la paz del Señor. Su mujer Ana Lía; sus hijos Ana y Fede, Cecilia, Guillermo y Magdalena, Silvina y Tano, Agus y Gato, Pachi y Agustin, Mica y Tano, Nico e Ine; sus nietos Inés y Ferbo, Casiana y Fran, Santiago; Celina, Delfi, Cata y Cristian: Guille y Delfi, Juan y Manu, Facu y Cami, Fede y Feli; Pedro, Fran, Isa; Cande, Trini, Jero, Magui; Mili y Lucio, Sofi, Fran, Axel, Jere, Tita, Timo, Sari; Fran, Roberta, Luca; Joaqui, Keké, Eli, Juana; sus bisnietos Félix, Benito, Alexia, Bernardita, Jerónimo, Pedro y Guillermito, celebramos el regalo de su vi-

TABANERA, Guillermo Federico, q.e.p.d. - Su hermana Irene Tabanera de Pérès y Adrián Pérès, con sus hijos, nietos y bisnietos, despiden al querido Pelado, con mucha tristeza y oraciones y acompañan con todo cariño a la extraordinaria familia que supo construir.

TABANERA, Guillermo. q.e.p.d. - Carlos y Mec Galarce, hijos y nietos acompañan a Analia, Agus y familia con mucho cariño.

TABANERA, Guillermo, q.e.p.d. - Silvestre Blousson, María y sus hijos Camila y Santiago acompañan en este momento a Nicolás, Inés, hijos, Guillermo (h.) y a toda su familia con mucho cariño.

TABANERA, Guillermo. -Tomás H. Miguens, Alejandra Casado Garat e hijos se despiden con mucho cariño y rezan por su descanso eterno. Acompañan, con profundo dolor, a Nicolás, Guillermo y toda la familia Tabanera en este dificil momento.

TABANERA, Guillermo. q.e.p.d. - Desde MailAmericas queremos expresar nuestras condolencias a Nicolás Tabanera y familia, acompañándolos con profundo dolor, en este dificil momento.

TABANERA, Guillermo. q.e.p.d. - El directorio de MailAmericas acompaña con profundo dolor a Nicolás Tabanera y familia en este triste momento.

TABANERA, Guillermo. -Alejandra y Gustavo Víctor Martinez y familia, despiden a Pelado y acompañan a Analía y a todos los Tabanera con el afecto de tantos años.

TABANERA, Guillermo, g.e.p.d. - Hipólito, Liliana Valverde, hijos, nietos y bisnieta despiden a Taba con el corazón entristecido. Nuestra tristeza se consuela con la esperanza de un reecuentro en la casa del Padre.

TABANERA, Guillermo. - Beatriz y Juan Carlos Hariri participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan con cariño a su familia.

TABANERA, Guillermo, q.e.p.d. - Los integrantes del estudio Landaburu Rosental Araoz de Lamadrid y Rubinovich, acompañan a la querida Ana y a toda la familia Tabanera en este triste momento.

TABANERA, Guillermo. -Ana y Fernando del Carril y Juana y Fernando Landaburu despiden a su queridisimo amigo Pelado y abrazan a todos los Tabanera.

TABANERA, Guillermo. - La familia Cotter despide al querido Pelado con mucho cariño y acompaña a los Tabanera en este triste momento.

TABANERA, Guillermo, q.e.p.d. - Cecilia y Norberto Vidal despiden con profunda tristeza al querido Taba y acompañan en el dolor a Ana y familia.

TABANERA, Guillermo. q.e.p.d. - Estela Holmberg y todos los del Sel acompañamos a nuestro querido Willy y familia en este triste momento y rogamos una oración por Guillermo.

TABANERA, Guillermo. q.e.p.d. - Luis E. Camps; sus hijos Tomás y Matilde García Santillán, Luis G. v Elena Mentasti, Celina y Daniel Ichazo y Sofia y Pablo Prassolo, nietos y bisnietos despiden al querido

TABANERA, Guillermo. -Sus amigos de CUBA, Patricio y Lila Amuchastegui, Jorge Angió, Mariano y Graciela Bravo, Maqui De Feo, Mariano v Marinės Dominguez, Rosv Ergui, Martha Fahrer, Eduardo Favaron y Ana Fleming, Anibal Forchieri, Roberto y María Marta Freites, Hugo y Silvia Gómez Crovetto, Buby y Nora Groppo, Johnny y Maitina Healy, Juanca y Rosa Maria Peña, Javier y Maine Sequeiros, Carlos Tramutola y Jorge Villar acompañan a todos los Taba y piden oraciones por el querido Pelado.

TABANERA, Guillermo. -Clara y Pablo Carcavallo despiden a Guillermo y acompañan a Willy, Maca y a todos los Tabanera en este momento de dolor.

TABANERA, Guillermo. -Malena y Samir Abboud, hijos y nietos despiden con tristeza a Pelado, querido amigo de toda la vida.

TABANERA, Guillermo. -Cris Camuyrano acompaña con mucho cariño a Agustina y familia y ruega una oración en su memoria.

TABANERA, Guillermo. -Jorgelina Gollan e hijos despiden a Guillermo con tristeza y abrazan a los Tabanera con el cariño de siempre.

TABANERA, Guillermo F., q.e.p.d., 4-8-2024. - Marina Cao Lombardi, Nicolas y sus hijas acompañan a Agus y a todos los Tabanera en este triste momento.

VAN GELDEREN, Lucy Grether de. - Beatriz Basaldúa de Mayoraz e hijos acompañan a Patricia y a toda la familia, elevando oraciones.

VAZQUEZ, Mario Eduardo. q.e.p.d. - Tu esposa Tuté Garcia Zanocco; tus hijos Gabriel y Sandy, Martin y Tamara, Camilo, Mima y Tobias, Torcuato y Mili, Estanislao y Clara; tus nietos Francisca, Juana, Pilar y Maria; Santo y Rio; Geronimo, Eloisa e Indalecio y Salvador te amamos Marito, gracias infinitas. Sos un sol muy grande que ilumina nuestras vidas. Te extrañamos mucho. Te despedimos mañana, a partir de las 12, en Parque Memorial, en Pilar.

VAZQUEZ, Mario. - Manuel Alvarez Trongé y familia lo despiden con inmenso cariño y con las gracias por su ejemplo de vida.

VAZQUEZ, Mario. - El equipo y consejo de Educar 2050 despide con enorme cariño a quien fuera su cofundador, consejero y vicepresidente. Su ejemplo y compromiso con la educación seguirán siempre como guía de nuestro futuro y homenaje a un ser humano extraordinario.

VÁZQUEZ, Mario, q.e.p.d. - El consejo de administración de Fundación Leer y todo su equipo de trabajo lo despiden con profunda tristeza y con todo agradecimiento por sus tantos años de sabios consejos llenos de entusiasmo por la educación. Acompañamos con cariño a su familia.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Lorenzo y Teresa Einaudi despiden con enorme tristeza a su querido amigo y padrino, recordando los inolvidables momentos compartidos y acompañando con mucho cariño a Tuté, híjos y nietos en su profundo dolor.

VÁZQUEZ, Mario. - Lucas y María Eugenia Pescarmona saludan a Tuté e hijos, y siempre recordarán a Mario por su gran calidad humana y profesional.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Miguel Blanco y familia despiden al gran profesional y querido amigo y acompañan a su familia.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Alejandro y Susanna Grimoldi, Eduardo y Lucila Grimoldi despiden al querido Mario y acompañan con mucho cariño a Tuté y familia en este momento de profundo dolor.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Las amigas de pintura de Tuté: Gaby, Lucrecia, Kitty, Marina. Marta, Josefina y Teresa despiden a Mario con enorme tristeza y ruegan una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, Mario, q.e.p.d. - El directorio y staff de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

### La Toretto de La Plata tendrá hoy un estudio clave para su intención de acceder al arresto domiciliario

PERITAJE PSIQUIÁTRICO. A las 9 estará frente a tres especialistas que definirán si debe recibir una morigeración de su prisión preventiva por su salud mental

A tres meses de haber presentado un peritaje psiquiátrico de parte, en la que planteaban que Felicitas "Toretto" Alvite, la tiktoker de 21 años que atropelló y mató a un motociclista tras cruzar una bocacallea alta velocidad y con el semáforo en rojo en La Plata, cursa un cuadro de depresión, la joven será sometida hoy a un examen que puede resultar clave en su intención de esperar el juicio oral en su casa y no en una celda.

"Por pedido de la defensa, la Asesoría Pericial de los Tribunales de La Plata adelantó el examen psiquiátrico, cuya fecha original era el 9 de septiembre. Esto fue con el aval de la jueza", explicaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente en el que Alvite está procesada con prisión preventiva por homicidio simple con dolo eventual.

Según detallaron las fuentes consultadas, la defensa de la joven que matóa Walter Rubén Armand la noche del 12 de abril sostiene que "ella sigue afectada en su salud mental". "Desde el rechazo de la excarcelaen la unidad", informaron.

Alvite estará sentada frente a dos peritos oficiales y uno de parte, designado por sus abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Tras la entrevista, los profesionales emitirán un informe que será comunicado al fiscal Fernando Padovanya la jueza de Garantías Marcela Garmendia, quien será la responsable de decidir si Alvite pue de esperar el juicio en su domicilio.

El informe presentado por la de-



Felicitas Alvite

ARCHIVO

fensa el 1º de mayo pasado, al que accedió LA NACION, fue expedido por la Clínica Neuropsiquiátrica San Pablo, de Conmed SA, y lleva las firmas de los médicos psiquiatras Joan José Albanesi y Quina Crespo.

"Paciente femenina, 20 años, que se presenta a la entrevista por sus propios medios, acompañada por su familia. Aseada, prolija. Colabora, orientada globalmente en tiemción extraordinaria la situación no poy lugar. Su memoria impresiona se desprende que reúne los criterios varió. Está medicada y controlada conservada. Atención dirigida. Sin alteraciones sensoperceptivas", dice el primer párrafo del informe.

> Los médicos firmantes detallaron que Felicitas Alvite refiere como antecedentes "episodios de pánico, desde aproximadamente los 15 años de edad, que se intensificaron notoriamente en estos últimos días, caracterizados por palpitaciones, dificultad respiratoria con hiperventilación, sensación de ahogo, ansiedad, rigidez en miembros, especialmente ambas manos". Ampliaron que la joven está "medicada

con clonazepam, que fue indicado por su médica clínica".

En otro fragmento del estudio, se explica: "Realiza psicoterapia semanal. Niega hábitos tóxicos y presenta durante la entrevista intensa angustia en relación con un hecho traumático vivido donde ocurre un fallecimiento, en el que es la responsable".

"Refiere ansiedad, angustia, miedo intenso, pensamiento rumiante obsesivo sobre el hecho, ideación patológica (obsesiva) de culpa, ruina. Intensa hipobulia, falta de motivación, insomnio inicial y de múltiples despertares", describieron los doctores Crespo y Albanesi.

Agregaron que Felicitas Alvite afirmó que "presenta imágenes vividas (flashbacks) intrusivas y recurrentes en cualquier momento del día, pero especialmente cuando se encuentra sola, sobre el episodio traumático. Presenta ideación de autopunición, sin plan claro de ejecución en el momento actual".

Y concluyeron: "De la evaluación para diagnóstico de estrés postraumático" y que "se recomienda iniciar tratamiento psicofarmacológico".

El 12 de abril, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Armand, de 36 años, que iba a bordo de una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padovan, Alvitey la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria. •

### Juzgan a un exdirector de Defensa Civil por homicidio

CÓRDOBA. Un jurado popular deberá decidir si es culpable de un abuso sexual que derivó en un suicidio

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.-Diego Concha, quien como director de Defensa Civil de la provincia había cosechado reconocimiento público por comandar la lucha contra los incendios durante varios años, está ahora en el banquillo de los acusados y un jurado popular decidirá si es culpable del homicidio de Luana Priscila Ludueña Caminos, una joven de 26 años que denunció haber sido abusada por el exfuncionario y, abrumada por el hecho, se suicidó.

En concreto, se lo acusa de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, y coacción. La condena prevista, en caso de ser hallado culpable, es solo una: prisión perpetua.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación deCórdoba, quedirigirá la saudiencias, está integrada por los jueces técnicos Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada.

A fines de 2021, Concha fue decalificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y coacción, en un contexto de violencia de género, y poco después recibió otra denuncia en su contra por abuso sexual contra Ludueña Caminos. El juicio es por esa segunda causa, aunque también abarcará las primeras denuncias.

Fue la madre de la joven-que en 2021 tenía 26 años- quien hizo la presentación judicial, ya que dijo que su hija no estaba en condiciones de declarar. La víctima tuvo tres intentos de suicidio y murió después del último, en enero de 2022.

Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, Concha tomó contacto con la joven por su cargo en la Dirección General de Protección Civil. La víctima accedió a reunirse con él porque quería ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que estaba bajo su órbita.

Mediante engaños, según consta en el escrito de elevación a juicio, la llevó en su auto a un hotel ubicado camino a Villa Carlos Paz. Allí la habría atacado sexualmente, introduciendo su mano por debajo de la ropa para accederla carnalmente con los dedos.

La agresión generó en la víctima un sufrimiento psíquico permanente, que derivó en los dos intentos de suicidio ocurridos pocos días después de la agresión sexual. El "grave daño psíquico" motivó su inmediata internación en una clínica de salud mental.

La joven se ahorcó, después, en un predio ubicado en la ciudad de Río Segundo. No murió inmediatamente, sino que lo hizo al día siguiente, el 21 de enero de 2022, en el Hospital San Vicente de Paul, de tenido, acusado de lesiones leves Villa del Rosario, donde había sido derivada para su atención.

> El fiscal de Cámara en el proceso es Fernando López Villagra. Los defensores de Concha son Carlos Hairabedian y Sebastián Becerra. Son querellantes los padres de la víctima, que pidieron que en la causa se tomara como jurisprudencia un fallo de 2021 en el que fue condenado a prisión perpetua un pastor evangélico que abusó de su hija que luego se suicidó. Fue la primera vez que en esa provincia se responsabilizó a un violador por el suicidio de su víctima. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Lisandro Bril lamenta la partida del joven Mario, quien fuera por casi treinta años fuente de inspiración y mentoria, innovador y emprendedor. Socio en Venture y Capital. Amigo y consejero, un apasionado por la educación. Mario deja un legado ejemplar. Era un joven que nunca dejó de soñar. Acompaño a Tute, sus hijos y familias en su dolor.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. - El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, participa con pesar el fallecimiento de su miembro consejero y ruega una oración por su alma.

VAZQUEZ, Mario. - Pedro Mayol y Liliana Pescarmona de Mayol e hijos y nietos participamos con muchisimo dolor la partida de nuestro querido amigo Mario, acompañando a Tuté y sus hijos.

VÁZQUEZ, Mario. - Poupée y Eduardo Nicora lo despiden con tristeza y abrazan a su familia con mucho cariño.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d., falleció el 3-8-2024. - La comisión directiva y todos los vecinos del Boating Club, lamentan profundamente su fallecimiento. Así mismo acompafian a su esposa Tute, hijos y toda su familia en este tan doloroso momento.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -La Cámara Española de Comercio y su presidente, Guillermo Ambrogi, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

VAZQUEZ, Mario. - Enrique y Lucy Pescarmona, recordando los grandes momentos compartidos, abrazamos a toda la querida familia Vázquez en esta triste despedida.

VÁZQUEZ, Mario. - Ing. Roberto Monti despide con pesar a Mario Vázquez y acompaña a su familia en este triste mo-

VAZQUEZ, Mario. - Carlos y Patricia Garcia despiden con mucho dolor al querido Mario y acompañan a Tuté y familia en este doloroso momento.

VAZQUEZ, Mario. - Los socios de Victoria Capital Partners y su personal lamentan el fallecimiento del Sr. Mario Vazquez quien fuera integrante de nuestro consejo asesor y acompañan a la familia en este dificil momento.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Acompañamos en el dolor a sus familiares y afectos y elevamos una oración en su memoria. Miguel Galuccio y todos el equipo de Vista.

VÁZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Luis Cedrola participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración por su alma.

VAZQUEZ, Mario. - Ernesto y Liliana San Gil despiden a Mario con cariño y admiración y acompañan a su familia en este triste momento.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Guillermo y Tere Lipera, hijos y nietos abrazamos a Tuté y a todo los Vázquez con mucho cariño y oraciones. ¡Te vamos a extrañar, Marito!.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Socios, abogados y personal administrativo del Bulló Abogados lo despiden con tristeza y cariño.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Carlos y Miriam Adamo despiden con profundo pesar a Mario y acompañan a su familia en este triste momento.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d., Milagros Galli y sus padres Pablo y Lucia y sus hermanos Pablo y Florencia acompañan a Pato y su familia en este triste momento.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. -Norberto Lembo despide con tristeza al admirado Mario y acompaña a toda su familia.

VÁZQUEZ, Mario. - Mónica Pescarmona de Baldini y familia despedimos con mucho dolor a nuestro querido amigo.

VAZQUEZ, Mario, q.e.p.d. - El Astillero Regnicoli despide con gran tristeza a un gran amigo y acompaña a su familía en este difícil momento.

VAZQUEZ, Mario E., q.e.p.d. -Eduardo Serra despide con profundo pesar a Mario y acompaña a su familia en este triste momento. Gracias por las oportunidades, tus ensefianzas y consejos.

VAZQUEZ, Mario E., q.e.p.d. -Matías Travizano y Nicolás Goulu despiden con profunda tristeza a Mario y acompañan a la familia en este triste momento.

VAZQUEZ, Mario E., q.e.p.d. -Liliana, Carlos, Bárbara y Nico Schmidt lamentan la pérdida de Mario y acompañan a la familia Vázquez en este momenVÁZQUEZ, Mario E., q.e.p.d. -Deloitte & Co S.A. y sus socios participan su fallecimiento y ruegan una oración en su me-

VAZQUEZ, Mario Eduardo. q.e.p.d. - Los consejos, el cuerpo técnico y administrativo de FIEL participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera miembro de su consejo honorario y acompañan a su familia en este triste momen-

VAZQUEZ, Mario Eduardo. -Ricardo Orgoroso despide con cariño y respeto a su mentor y amigo y acompaña con afecto a su familia.

Recordatorios

EMSANI, Roberto, (Beto), Z.L. Hoy, en el día que sería tu cumpleaños, tu familia te extraña cada día más.

MUNICHOR, Rosita de. - Babi te recordamos con amor. Tus hijos, nietos y bisnietos.

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

REFORMA. Al levantarse el cepo que establecía la ley del deporte a los clubes de fútbol, se abre un abanico de posibilidades que puede inquietar a ciertos dirigentes, que verían perder sus prebendas y su poder

# Sociedades anónimas deportivas: ¿quiénes tienen miedo a la libertad?

Daniel Roque Vítolo

-PARA LA NACION-

l fútbol, conocido como socceren algunos países, es el deporte más popular del mundo. Con más decuatro mil quinientos millones de seguidores, trasciende fronteras y culturas, y ha adquirido el carácter de fenómeno global. Pero el fútbol no es solo un deporte y una pasión; a nivel mundial, el fútbol se ha convertido también en una industria multifacética y en constante evolución que mueve miles de millones de dólares a lo largo y a lo ancho del planeta generando enorme cantidad de puestos de trabajo y empresas de producción de bienes y servicios directa o indirectamente conectados con ese deporte, que se practica y desenvuelve generalmente en clubes que compiten entre sí en diversos torneos locales, nacionales e internacionales.

Los clubes de fútbol -dependiendo de los países-tienen diversas estructuras jurídicas y financieras. Algunos son propiedad de individuos ricos, corporaciones o consorcios, mientras que otros son propiedad de organizaciones de la sociedad civil conocidas genéricamente como entidades sociales y deportivas que no persiguen fines de lucro; otros llegan incluso a conformarse como entidades con acciones abiertas a la oferta pública que acceden a cotizar en bolsas de valores y desarrollan su actividad en los niveles de competencia significativa.

Muchos países han legislado de un modo específico y de diversa manera las sociedades anónimas deportivas (SAD), como es el caso de Alemania, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros.

Los clubes se agrupan en ligas, que operan como asociaciones de clubes y generan ingresos colectivos que luego se distribuyen entre los equipos participantes, colocando diversas exigencias y condiciones bajo las cuales los clubes pueden afiliarse a ellas y ser parte de las actividades de competición que establecen y dirigen. La institución internacional más significativa en este ámbito es la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), fundada en 1904, la cual es parte de la International Football Association Board (IFAB), que es la institución que fija las reglas del juego a nivel mundial.

El fútbol es un deporte-industria que mueve alrededor de 500.000 millones de euros por año fruto de sus campeonatos. Los valores que se conocen respecto de los pases y transferencias de jugadores, el ritmo de ingresos y de vida de estos, y las inversiones en estadios, obras



de infraestructura, marketing, publicidad y turismo –al que se ha sumado con importante gravitación el negocio de las apuestas– señalan la significatividad de este fenómeno a nivel global.

En nuestro país, el fútbol se ha desarrollado históricamente de la mano de clubes que se han conformado como asociaciones civiles sin fines de lucro, y han sido considerados entidades de bien común, en el marco del fomento y el desarrollo del deporte en un sentido amplio, tal como fue concebido el sistema por las leyes 18.247-de 1969-y 20.655, de 1974, sin dejar de reconocer la existencia de cierto profesionalismo de parte de los jugadores, como ocurrió con la ley 20.160, que consagró el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, aunque sin admitirse que sociedades comerciales pudieran integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

Los clubes de fútbol desarrollan también una serie de actividades deportivas por fuera de la disciplina del balompié: algunos llegan casi a una cuarentena de disciplinas deportivas diferentes. Al mismo tiempo, estas instituciones promueven actividades culturales, recreativas y educativas en beneficio de los asociados. En materia de ingresos, las cuotas de los asociados solo tienen relevancia en dos o tres clubes grandes, y el resto de ellos se sostienen con los abonos para el fútbol, los derechos de transmisión, negocios sobre jugadores. marketing y publicidad.

En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron

Este cambio podría convertir a los asociados que lo deseen en accionistas

Pero así como el fútbol ha podido potenciar el resto de las actividades deportivas y sociales de los clubes, muchas veces ha arrastrado a esas organizaciones a sobreendeudamientos, y crisis económicas y financieras que derivaron en procesos de concurso preventivo o declaraciones en quiebra. Ello llevó a que se sancionara en 2000 la ley 25.284 -la denominada "ley Racing"-, que estableció un régimen especial de administración para las entidades deportivas con dificultades económicas, previendo la constitución de un fideicomiso de administración con control judicial separando activos, deudas y pagos entre el negocio del fútbol y el resto de las actividades desplegadas por la asociación civil.

En la Argentina, varios intentos de reformar el sistema fracasaron. Así ocurrió con los proyectos de la comisión del 998 que intentó emular el régimen español, el proyecto Alasino del mismo año y los posteriores proyectos impulsados por Galmarini en 1999 y por el diputado Carbonell en 2000, entre otros. Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri se insistió en esta idea, pero sin suerte.

El presidente de la República, a través de un DNU (70/2023), escogió no legislar específicamente un modelo de SAD, sino que optó por algo más directo y efectivo, como es levantar directamente el "cepo" que la ley del deporte imponía a los clubes de fútbol permitiéndoles escapar de la estructura de las asociaciones civiles para el desarrollo de su actividad. El escape ahora podrá tener lugar de un modo siempre voluntario-nunca obligatorio-, respetando la voluntad de los asociados y la decisión de los órganos estatutarios correspondientes, tomada bajo un régimen de mayorías calificadas y pudiendo escoger los asociados libremente, en cada caso, el modelo de organización que deseen conformar.

Esto podrá llevarse a cabo ya sea transformando a las asociaciones civiles en sociedades anónimas y convirtiendo a los asociados que lo deseen en accionistas o decidiendo los clubes tanto constituir una sociedad anónima de objeto deportivo como incorporarse con carácter de accionista a una sociedad ya existente para explotar –junto con otros socios o inversores– su negocio de fútbol sin afectar su estructura originaria. O podrán optar –finalmente– por

conservar su condición original sin cambio alguno. Como puede advertirse, se trata de un menú de opciones suficientemente amplio.

Al haberse modificado la ley del deporte 20.655 por el DNU 70/2023, que tiene jerarquía legislativa, las ligas y federaciones que agrupan a los clubes deberán modificar obligatoriamente –en el plazo legal establecido– sus estatutos para dar cabida a estas nuevas formas de organización de quienes integran o desean integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

¿Quiénes pueden oponerse o tener miedo frente a esta nueva libertad para elegir en el ámbito de las organizaciones deportivas? ¿Aquellos que pueden acceder a esa libertad en ejercicio de sus derechos o ciertos dirigentes que corren el riesgo de perder las prebendas y el poder que hoy poseen bajo las limitaciones y restricciones que presentaba el sistema de "cepo"?

Se ha abierto un proceso de cambio hacia la libertad que se advierte irreversible, y quienes tienen que ceder para que la libertad sea una realidad se resisten a ello olvidando que en todos los órdenes de la vida y del derecho la libertad debe ser la regla, y la restricción de esa libertad, la excepción. Al menos, así lo dispone nuestra Constitución.

Doctor en Derecho, posdoctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Bolonia, UBA y UMSA

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# El ejemplo de Paraguay

La calificación de nuestro vecino, que alcanzó el "grado de inversión", nos enseña que es posible dejar atrás los elevadísimos niveles de riesgo país

a agencia internacional Moody's elevó la calificación → de Paraguay llevándola por encima del límite admitido como "grado de inversión". Esto implica el reconocimiento a la solidez económica y fiscal de un país, que involucra también el combate contra la corrupción y la libertad de prensa, entre otras variables. Otras dos calificadoras de importancia mundial, Standard & Poors y Fitch, convalidaron ese paso.

Paraguay se agrega así al grupo de naciones latinoamericanas que ya revestían ese grado: Uruguay, Chile, Colombia, Méxicoy Perú. Son países que acceden al crédito internacional en condiciones similares a las de economías desarrolladas. Esta ventaja no solo comprende a sus gobiernos, sino que también se extiende al sec-

tor privado.

La percepción de la solvencia y la seguridad de cumplir con el pago de sus deudas tiene naturalmente impacto en la tasa de interés que se acuerde sobre estas deudas. Cuanto mayor sea el riesgo que perciba un acreedor, tanto mayor será la tasa de interés que se le cargue al deudor. El índice de riesgo país mide la diferencia entre la tasa de interés reconocida a lostítulos soberanos emitidos por el gobierno de un país respecto de aquellos considerados internacionalmente sin riesgo. Se lo suele expresar en puntos básicos que equivalen a un centésimo de un punto porcentual. El riesgo país de Paraguay se ubica en torno de los 189 puntos básicos, acercándoseal de Uruguay, que es de 103;

al de Chile, de 144, yal de Perú, de 185, según el índice de J.P. Morgan publicado la semana última. Alejados se encuentran Bolivia, con 2200, y Ecuador, con 1400. Prácticamente fuera del planeta y del acceso al crédito se hallan Venezuela y Cuba.

La Argentina ha evolucionado desde los 2600 puntos básicos antes de las elecciones del 19 de noviembre de 2023 a los actuales 1653, luego de acercarse a los 1200 en mayo. Se ha corregido mucho y se está caminando en la dirección correcta, pero aún hay un larguísimo trecho para llegar al grado de inversión. Sin embargo, el caso de Paraguay nos dice que es posible y que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. A quienes piensan que a un país que ha caído diez veces en default le resultará imposible hacer creible que una política sana pueda perdurar, hay que informarles que Paraguay también registra diez defaults en su historia. Los inversores y los mercados saben mirar aquellos factores que dan solidezy permanencia a las instituciones

El caso de Paraguay nos dice que no hay que encerrarse en un fatalismo pesimista. Como la Argentina, Paraguay registra diez defaults en su historia y hoy su riesgo país es de solo 189 puntos

y que son determinantes de la solvencia futura de un gobierno. Cuando se perciba que la disciplina fiscal y la monetaria han sido adoptadas como políticas de Estado y que cualquier alternancia de gobierno ya no las pondrá en riesgo, se estará en las puertas del grado de inversión. Cuando la estabilidad sea apreciada por toda la comunidad por haber probado el inmenso daño personal y social de la inflación, se sabrá que ninguna fuerza política se arriesgará a perder esa estabilidad. Los ejemplos de Perú y Chile son demostrativos. Cuando las mayorías aprendan que los altos impuestos ahuyentan a los inversores y destruyen oportunidades de trabajo, se logrará que ningún político gane elecciones aumentando el tamaño del Estado. Esa realidad contribuirá a fundamentar la confianza de inversores y entidades crediticias. Eso es lo que interesa y no el tamaño de una economía ni la abundancia de recursos naturales. Paraguay ha logrado construir estas percepciones. No es casual que haya sido elegido y mantenga un alto índice de popularidad un presidente de la calidad y experiencia de Santiago Peña.

Nuestro país ha elegido un presidente cuyas propuestas económicas tienen la orientación acertada y que cuenta con una fuerte determinación, tan necesaria frente a una herencia que requiere cirugía mayor. En todo caso, Javier Milei debería entender que no se necesitan actitudes personales agresivas ni modales inadecuados para demostrar esa determinación. También eso es posible.

# Otra vez Marijuan

a politizada denuncia del fiscal federal Guillermo Mari-Corrientes, Gustavo Valdés, como consecuencia de la desaparición del niño Loan Danilo Peña, ocurrida hace casi dos meses, resulta tan disparatada como escandalosa. Implica una abierta intromisión de un funcionario judicial que viola sus funciones y competencias con viles fines políticos.

Resultaría siniestro que se pueda utilizar esta causa para tales fines. Nada se sabe del paradero de Loan. Desde su desaparición, asistimos a una malograda suerte de idas y venidas de los principales imputados; de mentiras flagrantes, de desidia y de pérdida de tiempo, con lo doloroso de ver transcurrir los días mientras está en juego la vida de una persona.

En medio de ese escalofriante panorama, que ha movilizado a la ciudadanía correntina y sensibilizado a todo el país, Marijuan denunció por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes defuncionario público a Valdés; al senador correntino Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad provincial Buenaventura Duarte y a su sucesor, Alfredo

Vallejos, y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros. Por sorteo, quien deberá investigar la denuncia será el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal No 7, Sebastián Casanello.

Valdés había adelantado en su momento por medio de las redes sociales que Laudelina Peña, tía de Loan, había realizado una denuncia ante la Justicia correntina por amenazas contra dos de los detenidos en la investigación que el fuero federal ya trataba como la sustracción de un menor. La mujer, quien declaró que había colaborado en un intento de engañar a los investigadores diciendo que había plantado una zapatilla del chico en una zona alejada de los rastrillajes tras haber sido amenazada por otros imputados, desmintió su propia versión al ser detenida. Lo mismo hizo con la imputación a otras personas investigadas en la

Le cabe a Valdés el error de haberse adelantado a los hechos y de haber comentado una situación que se desarrolla en el ámbito judicial y no del Ejecutivo. Pero no parece que sea esa la principal preocupación del fiscal Marijuan, quien ha escalado el asunto a un nivel político que nada

tiene que ver con lo que realmente debería resolverse: quiénes sustrajeron a Loan, qué hicieron con él y dónde está.

Legisladores nacionales del radicalismo, fuerza a la que pertenece el gobernador Valdés, expresaron a través de comunicados sus fundadas críticas al grotesco proceder de Marijuan, al que calificaron de "inentendible".

Es de desear que no estemos ante maniobras dirigidas a desestabilizar al gobierno provincial, como ha alertado Valdés, para quien existe "un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno" en vista de las próximas elecciones. "Nosotros sabemos perfectamente quiénes son los caranchos, en dónde están, de dónde provienen los ataques, y vamos a decirlo sin ninguna duda. Quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes", sostuvo el gobernador, en alusión a Gustavo Vera, Sergio Massa y el exgobernador correntino Ricardo Colombi.

Mientras la política y la Justicia se apuntan mutuamente, un niño inocente de tan solo cinco años sigue sin aparecer.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 17/lanacion

Lijo ino!

El señor Presidente está resolviendo tantos problemas que tenemos desde hace tantos años. Sin embargo, no termina de entender la gravedad de proponer a Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Numerosas organizaciones de abogados, políticos como Elisa Carrió e incluso el expresidente Macri lo rechazan y piden que también incluya a mujeres que tienen una excelente preparación, como lo fueron las anteriores. Por favor, no cometa este gravísimo error. Le recuerdo, como usted siempre dice, que "las fuerzas del cielo" lo ayuden a gobernar... con funcionarios probos.

Graciela Falabella gracielafalabella@gmail. com

#### Es ahora

Venezuela es hoy, es ahora. El mundo debe y tiene que reaccionar. Las naciones del mundo deben reconocer: no más dictaduras, no más abusos, prepotencia, muertos, secuestros, amenazas. Basta, dictador Maduro. El pueblo ya eligió. El fraude es suyo y de los que lo apoyan, que son tan tiranos como usted. Usted, que reta a nuestro presidente Milei a pelear. La pelea es del pueblo argentino contra usted... Deje que Venezuela sea libre y feliz, deje de destruir familias. Ocho millones de emigrados, tristes, desolados, humillados. Mientras mantenga a sus aliados y les dé de comer de la mano, estarán con usted. Chávez fue igual y los políticos argentinos amigos de él y suyos también son nefastos. Fuera de Venezuela. Pueblo venezolano, no afloje, el día es hoy. El pueblo argentino está con ustedes. Guillermo Gómez DNI11.401.009

La mezquindad se hizo palabra en la boca de una mujer que pretendió con ironía opacar el coraje de María Corina Machado al decir en México: "Ayer estaba muy preocupada porque la principal líder estaba en la clandestinidad, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad". Sobran pruebas del fraude electoral. Hay imágenes que duelen porque es brutal la represión del gobierno venezolano para con el pueblo que sale a la calle a riesgo de ser apresado y de perder la vida. Ya no tolera más la tiranía de Maduro. Pese a todo, Cristina, en lugar de reconocer la violación de los derechos humanos, pide por el legado de Chávez que se publiquen

las actas. Maduro no las

Grandeza y pequeñez

mostró cuando se proclamó ganador porque había perdido. Y ¿cuál fue el legado de Chávez sino llevar a la extrema pobreza a Venezuela? Hoy la realidad política nos muestra la grandeza de una mujer venezolana frente a la pequeñez de una mujer argentina. Beatriz García Tuñón DNI 5.198.251

Medjugorje

Felicito a Agustina Lanusse por su artículo describiendo a Medjugorje. Este año celebramos los 25 años de nuestra primera visita allí, visita que se reiteró varias veces luego junto con la familia, y me llamó la atención la detallada descripción realizada por la autora, quien sin duda captó acabadamente la esencia y el espíritu del lugar. Vayan para ella mis felicitaciones y mis deseos de que pueda volver algún día a ese lugar tan especial.

Juan M. de Anchorena jmdeanchorena@gmail.com

#### En la Red

FACEBOOK Kicillof habló sobre la pérdida de la multimillonaria inversión de YPF y Petronas en la provincia



"Es una buena inversión para el país, sea en Río Negro, en Buenos Aires o en cualquier provincia... Río Negro no lo dudó" María Rosa Beracochea

"Vos solito te perdiste el negocio"

Ana Cristina Patriossi

#### El recuerdo de Illia

No quiero que se derrame una sola gota de sangre, los relevo de su deber. Esa fue la orden impartida por Arturo Illia a los oficiales de semana en la Casa de Gobierno, teniente primero Rodrigañez Ricchieri y teniente Chiara Vieira, más una treintena de granaderos apostados allí el 28 de julio de 1966. El 4 de agosto se cumplieron 124 años de su natalicio, había nacido en Pergamino en 1900. Illia fue granadero, había servido en el 3erescuadrón en la presidencia de Torcuato de Alvear en 1924. Vaya mi recuerdo y el gran honor de haber sido parte de su custodia presidencial en 1966. Un hombre, un político como ya no quedan. Humildad, honestidad, sencillez, decencia eran una parte na-

OPINIÓN 35 LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024

da más que caracterizaba a este gran señor. Pedro C. Matteucci DNI 5.506.508

Djokovic de oro

Por los años transcurridos y las experiencias vividas, es difícil que me emocione ya por algún logro deportivo, pero el domingo pasado me sucedió cuando Novak Djokovic ganó la final olímpica de tenis. Un superprofesional millonario (millones bien ganados), superexitoso, se emocionó hasta las lágrimas... Yo también lo hice en casa. Eso son los Juegos Olímpicos, algo totalmente diferente a cualquier torneo profesional. Representar a tu país no tiene precio, es un sentimiento muy profundo, distinto a cualquier otro. A Nole lo conocí personalmente en 2005, en el vestuario del US Open (cuando entrenaba a David Nalbandian). Recién empezaba su trayectoria brillante, y me impactó su físico, 1,90 metros de fibra musculosa, se notaba que era un atleta antes que un tenista. El domingo pasado recordé eso, con 37 años solo los perseverantes, con gran firmeza mental, se convierten en campeones oliímpicos.

Luis Bruno Barrionuevo Participante en siete Juegos Olímpicos luisbrunob@hotmail.com

#### Boxeadora trans

Otra vez, como en el caso del argelino con la italiana, un trans taiwanés boxeó con una mujer búlgara, derrotándola en los Juegos Olímpicos de París 2024, y nuevamente sorprende el silencio de la prensa y de las organizaciones feministas. Lucas Castro lmcastro1947@gmail.com

#### Manteros

El domingo pasado aparecieron una gran cantidad de manteros, vendedores informales que ocupan veredas y espacio verde en el hermoso Parque Rivadavia. Esto molesta a los vecinos. desprestigia la zona residencial y genera competencia desleal a los comercios. Este precioso parque fue acertadamente cercado hace tiempo, y mejoró muchísimo su estado. Considero que debe mantenerse como ambiente verde de recreo físico y visual, y no permitir que se transforme en lo que han hecho en el Parque Centenario.

Graciela Carolina Maito DNI 23.969.282

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

**CLAVES AMERICANAS** 

# Venezuela, ante otro éxodo

Andrés Oppenheimer

PARA LA NACION-

MIAMI éxico, Brasil y Colombia pagarán un alto precio por Lsus posturas vacilantes sobre el grotesco fraude electoral del 28 de julio en Venezuela: a falta de una mayor presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, probablemente se producirá un nuevo éxodo masivo de venezolanos a todo el continente.

Más de 7,7 millones de venezolanos ya han salido del país desde que Maduro tomó el poder, en 2013. Una encuesta reciente de Consultores ORC en Venezuela mostró que el 18% de los adultos venezolanos, o más de 4 millones de personas, dijeron que considerarian irse si Maduro permaneciera en el poder.

Otra encuesta realizada en abril por Meganálisis había situado la cifra de potenciales migrantes en un asombroso 44.6% de los 25 millones de adultos de Venezuela. Eso equivale a más de 11 millones de personas.

Vergonzosamente, México, Brasil y Colombia no apoyaron una propuesta de resolución en la Organización de Estados Americanos para pedirle a Maduro que muestre las actas de votación, tal como lo requiere la ley venezolana.

Maduro, citando cifras del Consejo Nacional Electoral, que controla, aduce haber ganado las elecciones con un 51 por ciento de los votos, pero se ha negado a mostrar las actas de la votación. Las copias de las actas publicadas por la oposición, así como las encuestas en boca de urna, muestran que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó con un 67% de los votos, contra un 30% de Maduro.

La propuesta de resolución ante la OEA solo fue respaldada por 17 países, uno menos que los necesarios para aprobarla. México, Brasil y Colombia luego sacaron una declaración conjunta, más blandengue, pidiendo que Maduro dé a conocer las actas. Estados Unidos, la



Argentina y otros países apoyaron el proyecto de resolución.

A menos que haya una clara presión externa sobre Maduro, los venezolanos perderán las esperanzas y comenzará una nueva ola migratoria. Los primeros en irse serán los jóvenes, que ya no ven ningún futuro para ellos.

Después de todo, muchos exiliados sacarán de Venezuela a sus padres y abuelos, por temor de que no consigan medicamentos esenciales en medio de un nuevo ciclo

de violencia y crisis económica.

A Maduro, sin embargo, no le será fácil sobrevivir en el poder. John Magdaleno, profesor de la Universidad UCAB de Venezuela, me dijo que ha contado al menos Il casos en las últimas décadas en que autócratas se vieron obligados a renunciar después de tratar de robarse elecciones. Entre ellos están los casos del serbio Slobodan Milosevic en 2000 y el boliviano Evo Morales en 2019.

"A menudo hay manifestaciones

masivas, seguidas de una ruptura dentrodelasestructuras del poder", me dijo Magdaleno. "No descarto que esto ocurra en Venezuela".

El presidente Biden, para su crédito, llamó al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y lo convenció de que pidiera a Maduro publicar las actas. Y el jueves, el secretario de Estado Antony Blinken dio un paso importante al declarar que hay "evidencias abrumadoras" de que González Urrutia ganó las elecciones.

Pero Biden debería hacer más. Debería elevar el perfil de la crisis de Venezuela hablando personalmente del tema, en lugar de dejar esa labor a sus subordinados. Debería estar llamando por teléfono a los presidentes latinoamericanos pidiéndoles que ahora reconozcan a González Urrutia.

A diferencia de lo que pasó en las elecciones venezolanas de 2018, en las que la oposición no participó y, por lo tanto, no tenía registros de votación para demostrar una victoria, esta vez existen las actas de votación dadas a conocer por González Urrutia que prueban su triunfo.

Biden debería decirle al presidente de México, por ejemplo, que es en su propio interés presionar a Maduro para que dé a conocer las actas electorales o acepte una transición negociada a la democracia. Biden podría decirle algo así como: "Estados Unidos no aceptará la nueva ola de migrantes venezolanos: se quedarán varados en México".

Biden puede construir una gran coalición diplomática internacional para aplicar sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania y podría hacer algo parecido para respaldar la democracia en Venezuela. A falta de esa presión, habrá una nueva ola migratoria de venezolanos que empeorará esta crisis humanitaria y económica en todo el continente.

#### INSTITUCIONES Y DESARROLLO

### Sin Justicia, el esfuerzo será en vano

Bernardo Saravia Frías

PARA LA NACION-

a condición de posibilidad de éxito de cualquier programa de gobierno en la Argentina es un capítulo de desarrollo institucional con la Justicia como acápite central, especialmente la Corte Suprema. La razón es simple: ese tribunal es la última ratio, la palabra final en la aplicación de la ley.

Es por eso que las postulaciones para ocupar sus cargos son un termómetro, un indicador claro de la visión institucional que tiene un gobiernoparaelpais. Ylociertoes que las más recientes causan preocupación, porque marcan un error, tanto conceptual como político.

La historia ayuda a entenderlo mejor: la Argentina vive desde hace años un estado de excepción permanente, ese estado de anomia al que refería Nino. Las causas son tan profundas como lejanas, aunque contemporáneamente todo remite a la

década del 90 del siglo anterior. Sí, ese tiempo del que tantos

panegíricos se hacen hoy fue, tal vez, el de mayor degradación institucional de nuestro tiempo: el de la ampliación de la Corte; el de la mayoría automática; el de la creación de Comodoro Py. Para ser más precisos, fue la época que instaló la impunidad, y así, la de una Argentina de privilegios en el peor sentido de la palabra.

Todo lo contrario de un modelo liberal, que propugna espacios de igualdad de condiciones y oportunidades, el famoso level playing field. Para los que creen que son solo teorías, después no pueden explicar por qué no hay respuestas a la desaparición de Loan o a las amenazas a Ángel Di María. Ejemplos que dejan en claro el modelo de justicia que está mal, y que se está propugnando. Y que no explican por qué se aplicaría a los argentinos corrientes y no a los

grandes inversores del RIGI, para los que se aseguran tribunales ex-

tranjeros. Los argumentos para los postulantes deben ser objetivos, desprovistos de consideraciones personales. Hay cinco criterios que se deben tomar en cuenta a lo largo del proceso, todos de rango constitucional: federalismo, igualdad, biología, idoneidad moral y técnica. Y la verdad que casi ninguno se cumple.

Como si no hubiera juristas en el interior, dos porteños. Como si no hubiera juristas mujeres, dos varones. Para un cargo que es casi vitalicio, una actitud disruptivamente republicana sería que junto a su designación los nuevos jueces presenten una renuncia anticipada efectiva a los ocho años, por ejemplo. Luego, los dos últimos requisitos, sobre los que se han presentado muchas objeciones. Y acá viene algo central: la opinión pública.

Es facultad del Poder Ejecutivo proponer y la del Senado, aprobar, con mayoría agravada de dos tercios de los votos presentes (ojo con el "presentes", por aquellos que quieran esquivar sus obligaciones). Pero ni uno ni otro pueden desconocer el dictum de la opinión pública para cargos que exigen consensos en una Argentina polarizada. No se puede soslayar, con el recurso a argumentos formales; tampoco basta con atender solo las redes sociales.

Sin desarrollo institucional, cualquier plan de gobierno es hueco, se queda en correcciones coyunturales, que solo terminan ahondando los problemas. Ya lo vimos tantas veces. No insistamos con recetas perimidas, además de inmorales. Es triste una sociedad pobre, pero no hay nada peor que una sociedad pobre v. además, in-

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Las planchas de Deauville

Hugo Beccacece

PARA LA NACION-

1xactamente dentro de un mes, comenzará uno de los ■acontecimientos artísticos y mundanos más esperados del verano europeo. Durante diez días se celebrará, como ocurre todos los años desde 1975, el Festival de Cine Norteamericano de Deauville, que organiza esa ciudad francesa.

En esta oportunidad, también se conmemora un hecho que cambió la vida social del balneario. Es el centenario de la célebre avenida costera Les Planches de Deauville. las planchas o tablas inauguradas el 6 de julio de 1924, meses después

de la apertura de los baños pompeyanos de inspiración clásica edificados con cemento y mosaicos muy coloridos. Ambos proyectos fueron diseñados por el arquitecto Charles Adda. Desde 2019, están registrados entre los monumentos históricos de Francia.

Las planchas forman una avenida que corre paralela a la orilla del mar. En la actualidad, las recorren 1.500.000 visitantes anuales. En su origen el largo de ese paseo era de 444,44 metros; en 2022, se prolongó hasta alcanzar los 762. El ancho es de 8 metros. Las tablas son de

azobé, un árbol africano. Las cabinas de la playa eran 250 al principio. Después el establecimiento se agrandó y pasó a tener 450. Hoy, están delimitadas sobre la arena por separadores y, desde 1987, en ellos están escritos nombres de actores y directores célebres, entre otros, Cate Blanchett, Keanu Reeves, Laureen Bacall, Kim Novak, Clint Eastwood, King Vidor, Stanley Donen y Steven Spielberg.

El camino sobre la arena se convirtió en la pasarela para ver y ser vistos. Deauville era un destino de lujo, frecuentado por reyes, aristócratas, millonarios y celebridades. Allí, en 1931, Josephine Baker, la bailarina negra que había conquistado Europa, se paseó con su pantera Chiquita, y se exhibieron Winston Churchill, Coco Chanel, Elizabeth Taylor, Yul Brinner, André Citroën, y los actores de Hollywood que viajaron para el Festival desde 1975.

En 1966, el director Claude Lelouch filmó en la ciudad y sus playas un clásico del cine román-

tico, Un hombre y una mujer, con Anouk Aimée y Jean-Lois Trintignant. Esa historia de amor sin lujos ni glamour y la música pegadiza de Francis Lai sedujeron al público de todo el mundo. Había escenas ro-

El camino sobre la arena se convirtió en la pasarela para ver y ser vistos, en un destino de lujo, frecuentado por reyes, millonarios y celebridades

dadas precisamente sobre les planches. El film ganó el Oscar a la mejor película extranjera y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

La Argentina, que seguía las tendencias europeas, tuvo su paseo costero desde el siglo XIX. En 1888, se construyó el primero, se lo llamó "rambla", un argentinismo. En

1905, un incendio la destruyó por completo. En un mes, se la reconstruyó. En enero de 1913, se inauguró una rambla de mampostería de doce metros de ancho: la elegante Rambla Bristol. Aún era la época de la Mar del Plata aristocrática. que empezó su agonía en la década de 1930. Ese proceso culminó con la ley de propiedad horizontal de 1948, que haría florecer el turismo masivo. A esa rambla la sucedería la actual, inaugurada en 1941, proyecto de Alejandro Bustillo, con los edificios del Casino y del Hotel Provincial.

La gran fiesta del turismo popular fue la inauguración del Festival de Cine Internacional de 1954, organizado por el gobierno del general Perón. En la moderna rambla de Bustillo, se lucirían Joan Fontaine, Mirtha Legrand, Gina Lollobrigida, Errol Flynn, Tita Merello, Walter Pidgeon y Mary Pickford, Ana María Lynch, Jeanne Moreau. Laura Hidalgo, Narciso Ibáñez Menta, Claire Trevor, Edward G. Robinson y Fanny Navarro. •



Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



HENRY NICHOLLS/AFP

PUERTO DE DOVER, INGLATERRA L's el sueño dorado de cualquier conductor o persona que se despla-Lce en un vehículo: tener toda la autopista, ruta o avenida para uno mismo. Avanzar sin demoras y sin necesidad de estar pendiente de qué tienen pensado hacer los demás. Carriles identificados con letras garantizan a quienes circulan por el "H" que nada entorpecerá su cometido. Sin embargo, este placer pareciera que no va a durar mucho. El auto

se desplaza hacia el Puerto de Dover, en Gran Bretaña, para cruzar a la Unión Europea. Por ahora sin demoras. Sin embargo, los países de la Comunidad en breve establecerán un sistema automatizado de ingreso y egreso del continente mucho más riguroso, que posiblemente genere demoras por sus requisitos. El Reino Unido no pertenece a la UE desde 2020 y dice no estar preparado para este nuevo sistema. Uno de los tantos recordatorios de que "pertenecer tiene sus privilegios". •

CATALEJO

Incomunicados

#### **Ariel Torres**

Es desconcertante. Un verdadero misterio. El otro día, la cuenta de Instagram del Financial Times publicó el anuncio de un artículo sobre lo que pasó cuando el objeto fabricado por la humanidad que ha llegado más lejos, el Voyager 1, dejó de comunicarse con la Tierra. Era un análisis meduloso sobre los problemas que supone reparar algotan antiguo (tiene casi medio siglo y su tecnología no siempre está bien documentada) que se encuentra a 24.000 millones de kilómetros. O sea que cada mensaje tarda casi un día en llegar hasta el Voyager. Una buena nota.

Pero los comentarios, ay. Aparte de los picaros que hacían bromas muchas veces gastadas, nadie parecía estar al tanto de que, aunque era cierto que el Voyager dejó de comunicarse con la NASA el 14 de noviembre, en abril lograron resolver la falla y la navevolvió a hablar con la Tierra. De hecho, el Financial Times había publicado oportunamente esta noticia. Es cierto que tal vez su posteo en Instagram era un poco confuso, en el sentido de que podía dar a pensar que el Voyager se había perdido para siempre en la inmensidad del cosmos. Solo uno o dos comentarios aclaraban que el problema ya estaba arreglado. Pero, francamente, en este momento, la incomunicación parece estar en otro lado. •





Golpes y polémica La Asociación Internacional de Boxeo confirmó que las dos deportistas cuestionadas por su género "son hombres" ▶ P.7

Duplantis, un artista en vuelo La obra maestra del mejor de la historia en salto con garrocha P. 6



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 👪 Facebook.com/Indeportes 🚾 deportes@lanacion.com.ar

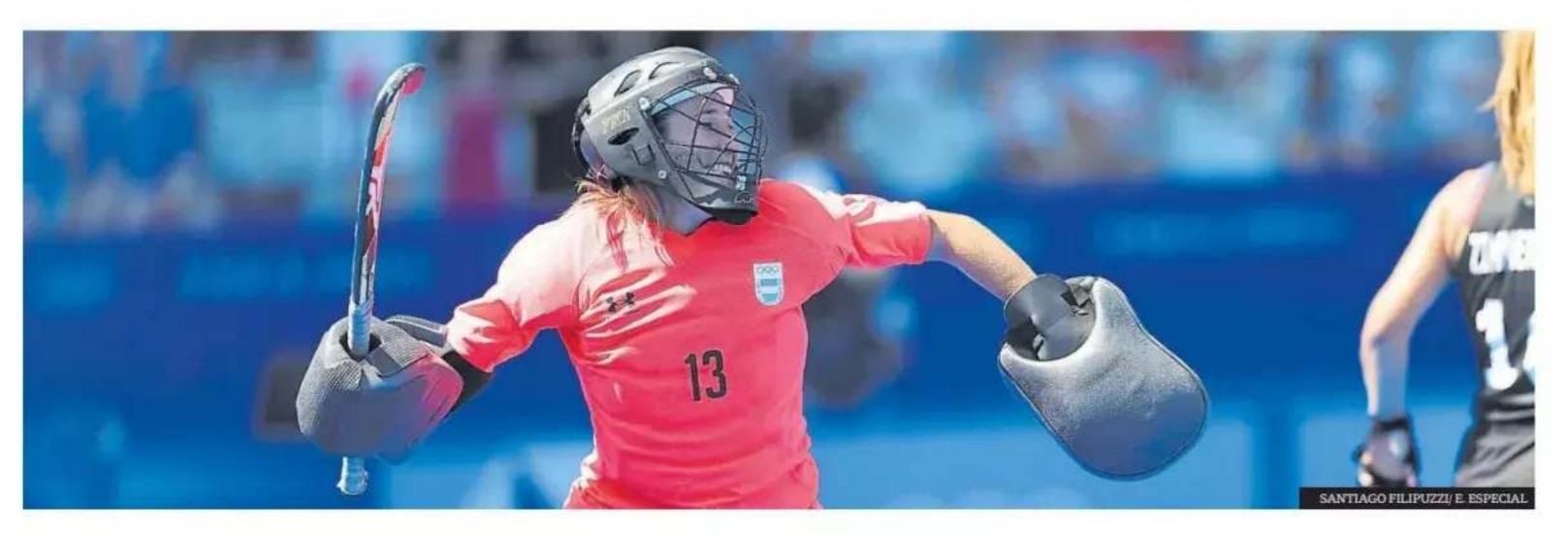

La muralla "China" La historia de Cristina Cosentino, la heroína de las Leonas en los penales para llegar a las semifinales > P. 4



Un clima de fiesta se apoderó de la presentación de Marcelo Gallardo, otra vez como entrenador de River después de un paréntesis de un año y medio

### FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL



Gallardo en el nuevo Monumental: "No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver a recorrer el club me hace sentir en casa. Acá pertenezco"

# Gallardo bajó de la estatua e impuso intensidad para inflar el espíritu

"El tren está en marcha, tenemos que tratar de acomodarlo lo más rápido posible", dijo el técnico en su asunción; las primeras medidas de la gestión

Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

El primer día del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River ya tuvo su sello característico: la intensidad. Pasadas las 10.30 de la mañana, el Muñeco arribó al Monumental e ingresó con su vehículo a través del portón de Udaondo y Lugones para concretar su ansiado regreso, mientras los hinchas comenzaban a agruparse en la puerta de Figueroa Alcorta. Minutos más tarde, firmó su contrato hasta diciembre de 2025, tuvo la presentación al mediodía en el nuevo espacio ubicado en la terraza San Martín del estadio,

almorzó con su cuerpo técnico y a la tarde encabezó su primer entrenamiento. Finalmente, cerca de las 18.15 se retiró rumbo a su domicilio para retomar este martes a las 16 la actividad en el River Camp, de Ezeiza. Fueron poco menos de ocho horas en las que el mundo millonario vio al ídolo bajar de la estatua para poner nuevamente los pies en el césped con una clara misión: devolverle al equipo el espíritu y a los hinchas, la ilusión.

"El tren está en marcha, tenemos que tratar de acomodarlo lo más rápido posible. Sin mirar hacia atrás, hay que ponerse a trabajar a partir de hoy con el equipo. Lo primero

que tenemos que hacer es recuperar el espíritu. Hay que intentar ser muy precisos con una idea, con un mensaje que tenga impacto rápidamente", dijo Gallardo, con el presidente Jorge Brito a su lado y el resto de la CD escuchando en primera fila, en una presentación que duró unos 25 minutos, que tuvo más de 500 personas presentes y que luego se mudó al campo de juego para la habitual sesión de fotos con un cuerpo técnico renovado. Allí mismo, con el hermetismo de siempre, desde las 16 se dio la primera práctica con tareas regenerativas para los que fueron titulares con Unión, en Santa Fe, y ejercicios físicos y tareas

con pelota para el resto del plantel.

"Fue una práctica muy intensa", le aseguraron a LA NACION sobre el primer contacto entre el Muñeco y sus viejos-nuevos dirigidos (a 15 de los 32 del plantel profesional ya los conocía de su ciclo anterior). que además tuvo una charla inicial de presentación y contó como principal novedad con la presencia de Germán Pezzella. El primer refuerzo del DT superó la revisión médica por la mañana, firmó su contrato hasta diciembre de 2027, fue presentado oficialmente en las redes sociales del club y se sumó a las tareas para ponerse a punto: luego de dejar atrás la micro fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el 5/5 en Betis, solo sumó 83 minutos en la Copa América frente a Perú. El marcador central, de 33 años, apunta los cañones al duelo con Talleres del miércoles 14, en Córdoba, por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Este martes se espera por el regreso de Claudio Echeverri tras los Juegos Olímpicos, más el arribo al país del volante ofensivo Maximiliano Meza, desde México, para el miércoles pasar la revisión médica, firmar su contrato y sumarse a los entrenamientos. Además, Gallardo también aguarda por la llegada de Fabricio Bustos, el lateral derecho de 28 años por el que ya hay un principio de acuerdo y hoy tendría su último entrenamiento en Inter, de Porto Alegre. Movimientos rápidos y directos de un mercado de pases que no termina ahí: pese a ya tener ocho nombres, River aún busca un mediocampista más a pedido de

Gallardo para completar el plantel, pese a que solo puede hacer cinco movimientos en la lista de la Copa para octavos (a priori, se meterían Ledesma, Bareiro, Pezzella, Meza y Bustos –en caso de llegar–, y se quedarían afuera Gattoni, Carboni y Peña). El viernes a las 19 es la fecha límite para que la AFA le presente los cambios a la Conmebol.

River no tiene tiempo que perder. Por eso quizá hasta se adelantó dos minutos la presentación: a pesar de que estaba pautada para las 12 del mediodía, comenzó a las 11.58, cuando Gallardo, vestido con ambo negro, zapatos negros y camisa blanca, se asomó por las escaleras de una de las bocas de la platea San Martín para caminar junto con el presidente Brito, más los vicepresidentes Matías Patanian e Ignacio Villarroel detrás, por un largo pasillo revestido de rojo y blanco por las banderas, los bombos, platillos v redoblantes de la Subcomisión del Hincha que le hizo un recibimiento especial al entrenador. "Es el Muñeco Gallardo que volvió a River para ser campeón", clamaron los fanáticos, entre los que también se encontraban integrantes de diversas filiales y agrupaciones y hasta jóvenes de las interiores del club.

Al llegar a la zona del estrado, al DT lo esperaban los integrantes de su cuerpo técnico, más los secretarios técnicos Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio; diversos miembros de la CD como Stefano Di Carlo (secretario general), Eduardo Barrionuevo (vocal), Mariano Taratuty (presidente de obras y secretario de actas), Andés Ballotta (tesorero),

DEPORTES 3 LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



FABIÁN MARELLI

"La expectativa en la Copa, creo que es la de todos. Ya vienen los cruces directos, algo que obviamente nos estimula a todos de la mejor manera posible. Hay que prepararse, la Copa tiene esas cosas: no podés llegar mal a un partido porque podés pasarla mal".

"Más allá del objetivo principal, que es ir por todo lo que esté en juego, creo que tenemos que pensar en recuperar la respuesta de un equipo, de un muy buen equipo que tiene que volver a crecer, a sentirse confiado y empezar a jugar partidos importantes como lo va a empezar a hacer la semana próxima".

Marcelo Gallardo DT DE RIVER

Ignacio Amui (protesorero) y Santiago Poblet (presidente de relaciones públicas); el ex presidente Rodolfo D'Onofrio; el coordinador de infantiles Gabriel Rodríguez; y algunas figuras riverplatenses como el Beto Alonso, el Pato Fillol, Oscar Ruggeri, el Chori Domínguez y Hernán Díaz.

En esos 25 minutos de presentación, habló Brito inicialmente desde el estrado en el que se lucieron los 14 trofeos ganados en el ciclo 2014-2022 y luego Gallardo brindó sus primeras palabras: "No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver a recorrer el club me hace sentir en casa. Me reconforta, me da felicidad. Estoy en el lugar al que pertenezco. Hay que recuperar un espíritu general, de club y de equipo. El deseo de seguir construyendo". Finalmente, y tras agradecerle a su padre Máximo -quien está atravesando un problema de salud-, se abrió el juego a la prensa con una corta serie de preguntas en las que el Muñeco evitó hablar de nombres propios del mercado, pero dejó en claro que "hay que ir por todo lo que está en juego y enfocarse en la Copa Libertadores".

"Esta historia continúa", fue la leyenda que usó River para presentar a Gallardo. Y la mayoría de las piezas de su cuerpo técnico anterior siguen bajo su ala. Con Matías Biscay y Hernán Buján como sus colaboradores, el equipo de trabajo lo componen los preparadores fisicos Pablo Dolce, Diego Gamalero y Nicolás Gómez, el entrenador de arqueros Javier Sodero, el asistente Mariano Barnao, los videoanalistas Nahuel Hidalgoy Alejandro Albornoz, los médicos Fernando Macías y Cristian Verdier, los kinesiólogos Jorge y Franco Bombicino, las doctoras Sandra Rossi y Mariela Arangio -a cargo de la neurociencia-, el nutricionista Marcelo Pudelka, el psicólogo Pablo Nigro y el jefe de prensa Matías Ghirlanda. ¿Los que ya no están? El entrenador de arqueros César Zinelli, el PF Marcelo Tulbovitz, el médico Federico Brandt y el kinesiólogo Enrique Confalonieri, quienes estuvieron en la primera etapa, y no formarán parte del proyecto actual.

Tan solo 631 días después de su último partido, volvió Gallardo. Y River empezó a cambiar su energía. "Haber salido te da otra perspectiva y ayuda para volver a reactivar. Hoy es un desafío muy grande para mí y para todo mi cuerpo técnico", dijo el Muñeco, que el sábado tendrá su reencuentro con los 85 mil hinchas que llenarán el Monumental para el duelo con Huracán. Volver a empezar para ir por más. Una vez más. •

### Victorias de Riestra, **Rosario Central** y Banfield

La 9ª fecha de la Liga profesional continuó aver con tres encuentros. Como local, Deportivo Riestra derrotó a Central Córdoba por 1-0, con gol de Jonathan Herrera. El DT Omar De Felippe comenzó su segundo ciclo en el conjunto santiagueño, en reemplazo del colombiano Lucas González Vélez. En La Plata, Gimnasia perdió 1-0 con Rosario Central, dirigido interinamente por Matías Legui, tras la renuncia de Miguel Ángel Russo. Tomás O'Connor hizo el gol y Juan Cruz Esquivel fue expulsado en el conjunto platense. En Vicente López, Banfield sorprendió a Platense: el Taladro se impuso por 1-0, con un tanto de Bruno Sepúlveda.



Ramón Díaz festeja el título 2014; no quiso renovar contrato y llegó Gallardo

ARCHIVO

# Ramón, dos regresos con éxito y el curioso caso Labruna

El Pelado se fue como campeón; Passarella, Gallego, Astrada y Merlo, otros que volvieron

Claudio Mauri

LA NACION

La vuelta de Marcelo Gallardo conmovió la fibra millonaria. Renovó expectativas y aireó la atmósfera. Obviamente, el Muñeco no es el primer director técnico que va por su segundo ciclo en River, aunque los antecedentes lo ponen al tope de las expectativas en la comparación con otros casos. Probablemente, Ramón Díaz haya sido el que más se le acercó en efervescencia, con un dato no menor: se fue las tres veces siendo campeón.

Todo regreso está fundamentado en que hubo un primer ciclo positivo, más allá de que, como sentenció el filósofo Heráclito, "nadie se baña dos veces en el mismo río".

El archivo recuerda que Gallardo vuelve tras una pausa tan corta como la que separó los dos primeros ciclos de Ramón Díaz. El Pelado empezó su carrera de entrenador a mediados de 1995, un semestre después de retirarse como futbolista en Yokohama Marinos. Fue tentado con urgencia por el presidente Alfredo Davicce para cubrir el fallido experimento con Carlos Babington. Con un equipo que tenía a Enzo Francescoli y Ariel Ortega, más la influencia de algunos caudillos a la hora de definir planteos, Ramón ganó un tricampeonato-el calendario se dividía en Apertura y Clausura-y le dio al club la segunda Copa Libertadores. Le agregó otro título local, antes de irse en un agitado verano de 2002 tras perder un superclásico ante los suplentes de Boca, en Mar del Plata.

A Ramón lo reemplazó Américo Gallego, que había tenido una primera etapa en el segundo semestre de 1994, cuando pasó de ayudante de campo a técnico principal por la asunción de Daniel Passarella en el seleccionado. El Tolo ganó invicto aquel Apertura 1994, luego acompañó al Káiser en el seleccionado. Perodejó una puerta abierta, por la que reingresó cuando decidió largarse en su carrera como primer entrenador, ya separado de Passarella. Fue presentado en febrero de 2000 y conquistó el Clausura, con la base del plantel anterior, que tenía a D'Alessandro y Saviola. Ya en 2001, con la eliminación en la Copa Libertadores y sin chances de pelear el torneo local, los dirigentes lo despidieron a cinco meses de haber renovado el contrato.

El loop de los técnicos en River trajo de vuelta a Ramón para su segundo capítulo, más corto que el anterior, de un solo año, de julio de 2001 a junio de 2002, período en el que conquistó un Clausura, con un equipo en el que se destacaban Cambiasso, Cristian Ledesmay Cavenaghi, y en el que empezaba a alternar un Demichelis con 21 años. El presidente José María Aguilar, a mediados de 2002, decidió no renovarle el contrato, buscó otro perfil de conductor con Manuel Pellegrini. El Pelado tendría un "tercer tiempo", entre 2012, cuando el presidente Daniel Passarella lo fue a buscar pese a las diferencias personales, y mediados de 2014, ya con Rodolfo D'Onofrio en el poder. Tras otros dos títulos locales para una cosecha total de nueve en tres

ciclos, el Pelado no se sentó a renovar el contrato ante la sospecha de que no era el preferido de la nueva dirigencia. Y ahí apareció Marcelo Gallardo en escena.

Hubo otros cuatro entrenadores en la historia de River que repitieron experiencia en el banco: Ángel Labruna, Reinaldo Merlo, Daniel Passarella y Leonardo Astrada.

El caso más curioso es el de Labruna, máximo goleador del club, ícono como delantero. Dedicado a la dirección técnica, tuvo dos pasos, uno efimero en 1963 y otro sin mayor suceso entre 1968 y 1970. Su fuerte identificación con River le allanó el terreno a una tercera oportunidad, que sí fue inolvidable porque en 1975 cortó la sequía de River de 18 años sin títulos. Estuvo hasta 1981 y ganó seis títulos locales. Fue una bisagra, se transformó en ídolo y sacó a River de su derrotismo.

Daniel Passarella empezó su carrera de técnico seis meses después de haber colgado los botines. Aprincipios de 1990 fue innovador con un estilo de presión alta e intensidad, con los pacman Astrada y Zapata en el medio campo. Obtuvo tres títulos locales hasta que recibió el llamado del seleccionado. Su segunda incursión, de casi dos años entre 2006 y 2007, no dejó un buen recuerdo en lo futbolístico y no añadió ningún trofeo en las vitrinas.

Reinaldo Merlo, al principio en dupla con Norberto Alonso, dirigió en el segundo semestre de 1989. Cuando River estaba segundo, dio un paso al costado por el cambio de autoridades tras las elecciones. Passarella completó la obra con su primer título en 1990. Mostaza volvió en 2005, en una gestión acotada y accidentada por el cortocircuito que tuvo con Gallardo jugador, que le cuestionaba sus planteos conservadores. Renunció.

Leonardo Astrada fue otro que comenzó suandadura de DT al poco tiempode retirarse en River. Arrancó bien, fue campeón en el Clausura 2004, con un gol para el título ante Atlético de Rafaela de... Gallardo. A mediados de 2005 renunció tras sufrir una goleada contra Banfield. Volvió en 2009, en reemplazo de un Gorosito que no había conformado. No le fue bien y tras una serie de varias derrotas consecutivas, el presidente Passarella, que lo había potenciado como jugador cuando fue su técnico, lo despidió con un llamado telefónico.



### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » HOCKEY SOBRE CÉSPED







La sonrisa de la "China" Cosentino, pilar de las Leonas para detener cada uno de los intentos de las alemanas en los penales y desatar el festejo con sus compañeras

# La heroína Cosentino: "El Dibu es el Dibu y yo quiero formar mi propio camino"

Las emociones de la arquera de las Leonas, la figura en el sufrido éxito por penales ante Alemania para pasar a la semifinal; el legado, de Mariela Antoniska a Belén Succi

#### Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS. – Cada vez fueron más, entre abrazos transpirados y cabezas mojadas por el calor. Se armó una suerte de Fan Fest detrás de la tribuna, justo después de que las Leonas sacaran adelante un partido infartante ante Alemania por el torneo olímpico. Un duelo de cuartos de final que se complicó demasiado y que estuvo a punto de derivar en una eliminación tan prematura co-

mo dolorosa. Los corazones estuvieron a punto de quebrarse, tanto adentro como en las gradas. Pero de nuevo, afloró la garra histórica para salir de un apremio mayúsculo y la Argentina terminó imponiéndose por 2-0 en los penales, luego del agónico empate 1-1 conseguido a un minuto y medio del cierre a través de Julieta Jankunas. Este miércoles llegará un duelo decisivo para asegurarse una medalla: será frente a Países Bajos, que superó a Gran Bretaña por 3 a 1.

Ese grupo de unos doscientos familiares, la mayoría padres, hermanos, tíos y amigos de las jugadoras, se congregó para celebrar un nuevo paso del equipo hacia la chance de una medalla. El sol era implacable, pero una voluntaria se entremezclaba entre esa gente vestida de celeste y blanco para refrescar con un aspersor manual. Si se le pedía, tiraba agua a la cara en forma de espuma. En el mientras tanto, iban ingresando a ese sector las Leonas con sus bolsos. Apare-

cían desde detrás de un vallado, ya bañadas, perfumadas y con una sonrisa brillante. Cada una recibía un fuerte aplauso a su paso, pero cuando apareció Cristina "China" Cosentino, la pequeña comunidad argentina estalló agitando los brazos, saltando y gritando: "¡Y dale, y dale, y dale China dale!". Era el tributo a la heroína de la tarde.

Ella achinaba los ojos aún más, reía y se llenaba de emoción. Era su día de gloria unipersonal en medio del dolor alemán, que la noche anterior había triunfado en el hockey de varones con la ayuda de un gol del argentino Gonzalo Peillat, su incorporación criolla. Entre la euforia nacional, allí mismo entre los hinchas, algunas jugadoras germanas lloraban y buscaban contención abrazadas a sus padres. Cara y ceca del deporte.

"Haber empatado a lo último fue superimportante. Es un envión anímico superbueno y también las chicas metieron los penales que había que meter; yo las ayudé desde mi lado. Es entrenar para esto", señalaba Cosentino, que se probó por primera vez en el hockey sobre césped cuando cursaba el cuarto grado del primario en Belgrano Athletic, un tradicional club de esta disciplina, de donde surgió Magui Aicega. Ya en 2016 pasó a jugar para Banco Nación y en los últimos años tomó la ruta de las Leonas, para agregar un fabuloso capitulo de arqueras después del largo reinado de Belén Succi bajo los tres palos.

Lo curioso es que en sus primeros pasos no era arquera, sino delantera. "Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando", contó.

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES 5

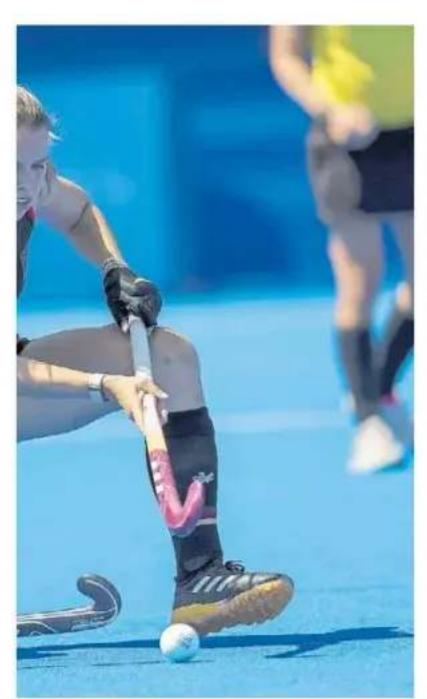



FOTOS DE S. FILIPUZZI E INSTAGRAM

"No es que lo diga yo, pero siempre fue una excelente arquera. Me daba cuenta por los padres de los equipos rivales que hablaban de ella cuando era chiquita", apuntaba su madre Cristina, en medio de la alegría de esa particular familia del hockey, donde todos se conocen mayormente con todos.

Incluso, entre los allegados, por ahí estaba Jorge Lombi, un históricogoleador de Argentina. Perotambién andaba el padre de Cosentino, Fernando, que detrás de sus anteojos oscuros decía: "Es una carrera que tiene sus sinsabores, pero ella lo está disfrutando y me siento orgulloso. Son muchos años de acompañarla y es una persona increíble". Sin olvidarse, también, de su maestro, el entrenador de arqueros Javier Lindolfo: "Le enseñó mucho en lo físico, técnico y mental".

do faltaban unos minutos para que se cumpliera el tiempo regular, Fernando Ferrara sacó a Cosentino para agregar una jugadora de campo. Y la arquera de buzo rojo y con el número 13 en la espalda repasó las emociones.

-¿Cómo viviste ese último pasaje del partido en que te tocó salir?

-En el momento del 0-1 fue durísimo, yo estaba más destruida que mis compañeras, pero todas confiábamos en que ibamos a meter el gol. Y al minuto, por suerte pudimos, entonces entré a la cancha a las chapas y lo terminamos ganando en los penales. Pero es lo peor ¿eh? El minuto en que estuve afuera ni vi el partido, estaba con la cabeza baja tratando de que las chicas hicieran lo mejor para poder volver. Se sufre más de afuera que adentro.

#### -¿Cuál es tu fórmula en los penales?

-Es clave mover mucho las piernas, quedarte parada lo más posible y aguantarlo. Porque al final son ocho segundos en los que la tiradora también tiene presión. Es esperarla y no tratar de apurarse. Sinceramente estaba un poco bloqueada con los penales australianos; en un momento no me salían tan bien y después todo consistió en puro entrenamiento y confiar en lo que habíamos practicado.

### -¿Qué analizás de una ejecuto-

-Todo, pero no me gusta quedar condicionada con lo que hace. Porque si después cambia, quedás totalmente bloqueada. Es ver si gira, si no, si te muestra la pelota... Son un montón de factores, pero es aguantar esos ocho segundos para que la ejecutora tire de la manera más incómoda posible al arco. Tenemos todos los videos de partidos, córners, shot outs, penales... y eso ayuda un montón. Después no sabés qué va a pasar, pero tener un registro de todo, sirve. A estas chicas alemanas las había visto, aunque no me quería condicionar ni volverme loca.

#### -Antes te había tocado cometer un penal.

 Fue un error mío y resultó bárbaro haber podido reivindicarse después en los penales. Creo que aquel mano a mano me la jugué mucho, podría haberla aguantado un poco más e ir para atrás, porque viendo la jugada después, observé que llegaba una de las chicas a cerrar. Me apresuré por querer cortar la pelota y pensé que llegaba un poco antes, pero la delantera también aceleró. ¡Igual ya está, ya pasó!

#### -¿Cómo sentis esta suerte de "argentinidad" de los arqueros, con lo del 'Dibu' Martínez tan vigente? ¿Lo sentís como una continuidad?

-Creo que cada uno es un capítulo aparte. El Dibu es el Dibu, yo soy yo y quiero formar mi propio camino. Todos los arqueros son distintos, con sus diferentes estilos. Está buenísimo que tengamos este protagonismo... o no tanto, porque a veces se sufre un poco. Cuando terminó el partido, todas las chicas me decían que confiaban en mi, que sabían que yo podía. Fue plena confianza de parte de ellas y eso me hace crecer.

#### -Si mirás para atrás en la historia de las Leonas ¿Qué arqueras reconocés?

-Tuvimos unas arqueras buenísimas a lo largo del tiempo. La última fue Belén Succi, que estuvo casi 12 años, una locura. También En pos detentar al empate, cuan- me acuerdo de Mariela Antoniska, eran todas figuras. Es intentar seguir con ese legado. Es una linda presión y un lindo desafío. La vara con ellas está muy alta...

### -¿Y ahora, en las semifinales?

-Y... Son los Juegos Olímpicos: todos los partidos son durísimos y hay que ganarlos como sea, por shootout, por 5 a 0, por 1 a 0, lo que venga. Como lo venimos haciendo hasta acá.

# Peillat y los gestos que le dieron luz a viejas rencillas

Volvió el recuerdo de los campeones de Río 2016, pero no de la mejor manera

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS.-"¡Ohhhjuremoscongloria a morir!". No se recuerda un grito tan fuerte de los Leones en sus presentaciones internacionales como el que se escuchó durante el himno en el estadio Yves-Du-Manoir, antes de que cayeran por 3 a 2 ante Alemania, derrota que implicó la eliminación en cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. Semejante rugido, exacerbado, estaba dirigido en buena medida para Gonzalo Peillat, el campeón olímpico en Río 2016 que sacó pasaporte germano en 2022, para consagrarse a una causa hockística bajo una idiosincrasia completamente diferente.

Para los Leones, lo que vivieron en la noche del domingo fue lo más parecido a una pesadilla, lo peor que les pudo haber pasado: un gol en contra convertido por un excompañero, transformado en villano a partir de un furibundo disparo de córner corto que derivó en el segundo tanto de Alemania. Especial dolor para Matías Rey y Agustín Mazzilli, dos de los héroes dorados de Río que integraron también el actual plantel, frustrado en el intento de volver al podio. "Es un alemán más, no mucho más para agregar", lanzó el técnico Mariano Ronconi, un poco el portavoz oficial de esta doble amargura: la eliminación en sí

mismay, encima, por el sablazo de uno de los tres mejores tiradores de córner corto del mundo. Que era de Argentina, pero que se pasó de vereda.

El delantero Lucas Martínez, uno de los que lo conoce muy bien por haber sido compañero estaba con los ojos llorosos: "No tengo nada que reflexionar sobre él, yo hagotodoloque puedo para representar a mi club, a mis amigos, al país y eso es lo que interesa. Cada uno hace lo que quiere". La bronca sigue y Martínez lo siente en el alma, sobre todo porque tanto él como "Acha" se formaron en el Club Mitre. La palabra "traidor" se lee repetidamente en las redes, pero también surgiría por estas horas en la mente de sus ex colegas.

No importó que Peillat fuera en su momento uno de los más jóvenes: supoder de fuego en la cancha empezó a ensalzar su figura puertas adentro, a la hora de los reclamos. Y nunca se detuvo a la hora de pedir cambios en la Confederación Argentina de Hockey (CAH), en su momento conducida por Miguel Grasso, un hombre sin peso político y que dejaba hacer. O delegaba. Poco después de que el defensor dijera ante la cámara de la TV Pública "Que la sigan chupando", una expresión maradoniana revanchista y totalmente fuera de lugar, ofreció a LA NACION una frase que ventila muchas cosas y reflota viejos conflictos: "Los campeones

olímpicos de Río 2016 no nos podemos sentar en una mesa".

¿A qué alude esa idea de grupo resquebrajado? Excede lo que explicó en su momento Peillat, acerca de que lo dejaron solo en su negativa a que Carlos Retegui volviera en 2018 al equipo en una doble función de coordinador y técnico, después de haber renunciado pocos meses antes. En una compleja trama de intereses, los ánimos se alteraron desde bastante antes, a partir del reparto de dinero proveniente de los dos principales sponsors: la marca de indumentaria deportiva y la prepaga oficial. El debate era si debían recibir esa plata en concepto de premios solo los jugadores, o si también debían incluir en esas transferencias al cuerpo técnico y médico.

Un dirigente que vivió aquella época asegura que los más chicos buscaron que la partida fuera exclusivamente para el plantel, y que los más grandes, más sueltos económicamente, eran más proclives a dividir. "Pero era una discusión ridícula, era una diferencia de 2000 dólares, que en ese momento no era nada. Se armó una camarilla. Ahí empezó a romperse el grupo", asegura este exintegrante de la CAH, en su momento de muy alto rango. Peillat quiso acaparar seguidores dentro del plantel, pero no encontró eco y al final tomó la decisión drástica de jugar para Alemania. Un cambio de rumbo, en buena medida por la influencia de su mujer, la exLeona Florencia Habif, conquien decidió compartir una vida mucho más esquemática yordenada en el Mannheimer HC de la Bundesliga alemana. Lo paradójico es que anteayer, Florencia -embarazada- posteó una foto en redes junto con su hermana, Agustina, y su hermano Facundo "El Colo", para apoyar a Thomas Habif, uno de los Leones que se midió en la noche del domingo ante Alemania. "Orgullosos de vos, bestia", le dedicaron en Instagram, todos sonrientes y con la camiseta argentina.

Faltaba la opinión de Aníbal Fernández sobre Peillat. El titular de la Confederación Argentina de Hockey fue duro. "Es un horror, las declaraciones de Peillat son un horror. Es un pibe cuyas broncas personales las confunde con la conducta y eso es inaceptable. No quiero echar leña al fuego, para mí es un tema terminado", dijo a Radio 10 el dirigente que ocupó diversos cargos en el gobierno kirchnerista.

Fernández aseguró, además, que cuando inició su segundo ciclo en la CAH, tuvo una larga charla con el defensor, al que le prometió un distinto formato para la conformación de los cuerpos técnicos, pero pronto lo vio exhibiendo orgulloso el pasaporte de Alemania. El ex secretario General de la Presidencia de la Nación volvió a la carga en el programa Mañana Sylvestre: "Un caso es el de Mateo Retegui, que decidió aceptar jugar para la selección de fútbol e Italia después de haber sido convocado, y está perfecto. Pero en el caso de Peillat, creo que hay que tener un poquito de respeto por Argentina, por sus colores, por su bandera, por su himno y por las cosas que te dieron para que seas quien sos.

Nacionalismos, revanchismos, cambio de colores e internas del plantel que salieron a la luz. En plenos Juegos Olímpicos de París, volvió el recuerdo del glorioso campeón olímpico de Río 2016, pero no de la mejor manera. •

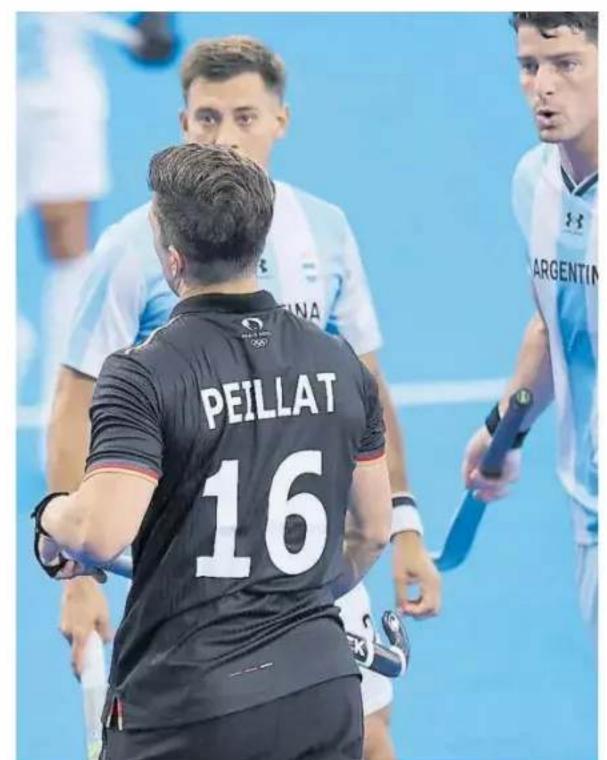

Peillat y la mirada de los argentinos

S. FILIPUZZI / E. ESPECIAL



### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » ATLETISMO Y BOXEO

## Duplantis no tiene techo: segundo oro y otro récord

El sueco se convierte en leyenda en salto con garrocha con nueva marca mundial: 6,25m

### Ariel Ruya

LA NACION

La tercera fue la vencida. Alma, corazón y vida: este hombre no parece un ser humano. Exige los aplausos del estadio; prueba, otra vez, garrocha en mano, rumbo al cielo y más allá. Va, va, va, corre, salta (vuela, en realidad) y consigue el milagro, mezcla de arte, belleza, técnica y frescura. Ya era oro, es ahora récord olímpico y mundial. Corre, da la vuelta por el Stade de France, en busca de su novia Desiré Inglander, en la platea. Un beso, dos, se pierde en el sentimiento. Se ríe con sus amigos, más tarde llora con sus padres. Sus rivales lo aplauden: se rinden a sus pies, en sus manos, en sus piernas de oro. No son adversarios: saben que son protagonistas de una era imposible.

El sueco Armand Duplantis, gigante entre grandes, batió su propio récord mundial para ganar el oro olímpico en salto con garrocha con 6,25 metros. Así lo celebra: como uno de las atracciones de París 2024. Pura simpatía: sabe que este es solo el comienzo de algo todavía más grande. Más alto.

Sin sorpresa y con la autoridad de costumbre, el fenómeno sueco del salto con garrocha había asegurado un rato antes su segundo oro olímpico, tres años después del logrado en Tokio. A sus 24 años,

Duplantis fue el único en superar la barra de los 6 metros.

Le acompañan en el podio el estadounidense Sam Kendricks (no paró de aplaudirlo), plata con 5,95 metros, y el griego Emmanouil Karalis, tercero con 5,90 metros. Antes de "Mondo", solo el estadounidense Bob Richards (1952, 1956) y la rusa Yelena Isinbayeva (2004, 2008) habían conseguido dos títulos olímpicos seguidos.

Paraél, más que para nadie, "Sky is the Limit". En la final olímpica, el prodigio ya tenía el oro reservado y la gran duda que parecía flotar en el ambiente era si sería capaz de batir de nuevo su récord del mundo. Lo hizo.

Torun, Glasgow, Belgrado, Eugene, Clermont-Ferrand, Xiamen: la lista de ciudades donde Duplantis batió récords es larga, desde que le arrebató la plusmarca al francés Renaud Lavillenie en febrero de 2020. "Tengo más alturas dentro de mí", estimaba en abril pasado en China para advertir que no había llegado a su techo y que sigue decidido a superar sus propios límites. También, en París.

Sergei Bubka, el mito ucraniano del salto con garrocha, seis veces campeón del mundo, fue el primero en superar los seis metros a mediados de los años 1980. Como voz más que autorizada en esta disciplina, explicaba ya en 2021 que "con la técnica correcta, es posible

ahora alcanzar los 6,30 m, 6,40 m o 6,50 metros".

El padre de la estrella, Greg Duplantis, que fue también garrochista, sitúa la perspectiva en 6,40 metros. "No creo que esté en su apogeo. Solo tiene 24 años y los garrochistas lo alcanzan generalmente hacia el final de la veintena y el inicio de la treintena", explicó en una entrevista. "Continúa progresando y creo que será mejor en cuatro años de lo que es hoy. Puede parecer increíble, pero creo que puede aproximarse a esos 6,40 metros, si no es que puede superarlos", comentó, según cita la agencia AFP.

Uno de sus competidores frecuentes en las reuniones internacionales, el francés Thibaut Collet, explicó que la forma de saltar de Duplantises "un arte" yestima que puede llegar "a más de 6,30 metros" porque "solo tiene 24 años, con madurez y físico pero quizás en su cabeza todavía no ha alcanzado la madurez".

La inteligencia artificial (IA) apunta incluso una proyección todavía más ambiciosa para Duplantis: creyendo en un modelo que tiene en cuenta sus saltos, sus resultados y las condiciones de las competiciones, que ha realizado el Comité Olímpico Sueco, el fenómeno de la garrocha sería capaz de llegar a... ¡6,51 metros cuando tenga 33 años!

"¡Eso sería un gran salto! Sienta bien escucharlo. Sería divertido poder saltar todavía más alto y derrotar entonces a la inteligencia artificial", se divierte el hombre. "Es interesante ver qué es considerado como posible [por la IA]. Estogenera presión, pero también motivación. Cuando era más joven hacía algo así: no soy una IA, pero intento tomar todo lo mejor de los mejores garrochistas del mundo y transformarlo", explica. "Llegar a 6,50 metros, sinceramente, me parece mucho", advierte Collet. Sin embargo, el sueco no tiene techo. •



Elián Larregina, orgulloso de su nombre y de los colores que representa; la gori

# El chico de la gorra que sorprende a cada paso

Elián Larregina se clasificó para las semifinales de los 400m, algo que un argentino no lograba desde 1936; los motivos de su look

### **Ezequiel Brahim**

PARA LA NACION

Suipacha es una ciudad de unos diez mil habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Una vez, un día de 2016, alguien le pide al intendente dos pasajes en avión a Mendoza. Un chico que recién empezaba a correr quería tratar de clasificarse para el Mundial de atletismo Sub 18 en Kenia. Ya había intentado entrar en los Torneos Bonaerenses, pero no había podido. Curiosamente, consiguió los pasajes y, más aún, la clasificación al Mundial. Esechico era Elián Larregina, que ahora está en París 2024 logrando algo que solo vivió el atletismo argentino hace casi un siglo. El suipachense alcanzó una semifinal olímpica en la pista del Stade de France en los 400m. Su historia empezó hace apenas ocho años, cuando Usain Bolt estaba deslumbrando en Río 2016 y Elián no quería salir de la casa.

"¿Por qué no lo llevás a que entrene un poco con vos? Que desde que dejó el fútbol se la pasa más adentro que afuera", le dijo Verónica, la mamá de Elián, a Juan Crisimanti, el entrenador de atletismo de Suipacha. Juan, que lo tenía de alumno en educación física en la

escuela, en la siguiente clase le dijo: "Elián, ahí te anoté en los Torneos Bonaerenes otra vez. Pero ahora vamos a tener que entrenar todos los sábados y también algún día en la semana". Así fue que Larregina empezó de lleno en el atletismo.

"Elián era un talento innato, primero hicimos otras pruebas para que desarrolle la velocidad y luego ya nos dedicamos de lleno a los 400 metros", cuenta Juan Crisimanti desde Suipacha. Cuando le pidieron los pasajes al intendente fue porque Elián había visto que estaba ese Mundial en Kenia y que, en Mendoza, se hacía el último clasificatorio nacional.

La marca mínima era 49,25 segundos. Así que Crisimanti decidió probarlo en la pista de pasto de Suipacha, "hizo como 51 segundos, estábamos muy lejos", recuerda Juan. Pero fueron y Elián corrió en Mendoza, jen 49,24 segundos! Y se ganó el pasaje a Kenia por una centésima.

"Yo vi la carrera del Mundial en vivo por la televisión, era el chico que se cayó antes de la llegada", recuerda Leonardo Malgor, entrenador referente del atletismo de fondo, "estaba viendo el Mundial en Nairobi y dije, ¿quién es este? Un fenómeno, iba primero en un Mun-



El asombro no tiene límites: Duplantis hizo historia una vez más

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES | 7

El medallero

2º Estados Unidos 20 30 28 78

1º China

3º Francia

25° Israel

26º España

27º Georgia

4º Australia

5º Gran Bretaña

6º Corea del Sur

OPBT

21 18 14 53

13 16 19 48

13 12 8 33

12 13 17 42

11 8 7 26

1 4 1 6

1 3 5 9

1 2 1 4

1 1 4 6

1 1 2 4

1 0 0 1



a se volvió un sello personal del atleta

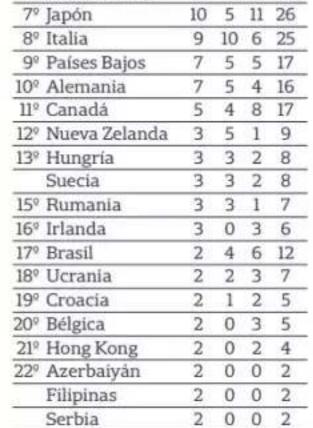



### Un campeón olímpico en el balcón

El presidente Javier Milei recibió a José "Maligno" Torres, que el 31 de julio pasado ganó la medalla dorada en BMX Freestyle. El atleta salió al balcón de la Casa Rosada junto con el máximo mandatario. "Nos llamaron temprano y cambié todos mis planes para ver al presidente. Estaría bueno que Milei siga apoyando a los deportistas", comentó.

dial!". En esa prueba, Elián calculó mal el esfuerzo y se desvaneció a un metro de la llegada... pero ya había mostrado el talento y la entrega.

"Javier Morillas [actual entrenador de Elián] lo ha pulido un montón, peroaún puede mejorar mucho fuera de la pista", se explaya Leo. "Ajustar esas pequeñas diferencias que separan a los muy buenos de los mejores. Ojalá en las semifinales pueda demostrar la calidad que trae desde la cuna", cuenta Malgor desde Mar del Plata. Y se suma Morillas desde París para la nacion: "Va a estar entre los 24 mejores del mundo, ni más ni menos, ahí todo es posible".

¿Cómo llegó a ese lugar? Primero un poco de contexto. En los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el argentino Juan Carlos Anderson lograba pasara una semifinal de 400 metros. Desde hace 88 años hasta ahora, nadie más lo logró.

Elián corrió su serie clasificatoria de 400 y llegó último, lejos del anteúltimo, casi caminando. Parecía que todo se acababa. Pero en estos Juegos de París se presentó una nueva modalidad en el reglamento: el repechaje. Todas las carreras individuales entre los 200 metros y los 1500 metros (incluidas las pruebas de vallas) tendrán una rueda de repechaje. A esa instancia accedió Elián. Y allí fue otro Elián.

### Un sello personal

"A diferencia de la serie, donde estaba nervioso, tenso, en el repechaje lovi más relajado, tranquilo", cuenta Yair, su hermano. En Suipacha, "nos juntamos los atletas y lo vemos por YouTube". Y esa clasficación fue para su gente en Suipacha, en el imponente estadio francés.

Todo seguían por la pantalla a ese chico de gorrita negra con la visera hacía atrás. Algunos hasta se preguntaban, ¿se puede usar una gorra en las carreras de velocidad? Diego Dadin, juez internacional de atletismo en Mundiales y Juegos Panamericanos, explica: "Por reglamento no está prohibido. En esencia es como usar una vincha o peluca. Si se le cae la gorra, no pasa nada. Ahora si se le cae y genera algún perjuicio a otro atleta, puede suceder algún reclamo", y agrega Diego: "Aunque nunca vi que ocurriera". De hecho ce tiempo compite con gorra, pero con la visera para delante. Y hasta la gran Shelly-Ann Fraser-Pryce corre con peluca, lo cual no le impidió ganar, en 100 y 200 metros, 8 medallas

Elián lo empezó a usar para cubrir su alopecia, pero una vez solucionada la caída el cabello, le quedó como una marca personal. Así que ahí estaban él y su gorra en el repechaje, en el que se lució con un 45,36 segundos, uno de sus mejores registros, y el acceso a semifinal. "Su actuación fue superlativa, creo que fue muy astuto en analizar la serie, cuando vio que no tenía posibilidades se dejó y reservó fuerzas para el repechaje. Fue un gran acierto", analiza desde San Martín de los Andes Javier Carriqueo, que estuvo en los Juegos de Beijing 2008, en 1500 metros y en Londres 2012, en 5000 m. "Javier ha hecho un gran trabajo con Larregina y con la velocidad en general, por ejemplo con Franco Florio. Creo que Elián fue entendiendo cómo crecer como profesional".

Ese chico de Suipacha ya ha estado en Sudamericanos, Iberoamericanos, Mundiales. Pero ahora Elian se encuentra ante la mayor prueba de su vida. Será parte de una semifinal olímpica con los mejores 24 atletas del mundo.

"A Elián suelen costar le las primeras carreras de cada torneo", cuenta Javier Morillas, "pero una vez que toma ritmo es muy competitivo, y cuando está confiado, como ahora, todo es posible".

"Tiene su personalidad fuerte, cuando se planta en algo no lo movés", agrega Verónica, su mamá. "Si bien yo le digo que es cómo Roberto Carlos, porque tiene un millón de amigos y es un chico de barrio muy querible, también es muy competitivo con él mismo, no le gusta perder a nada, nose lo permite". Y admite qué pensó aquella vez en la que le dijo al entrenador Juan que lo llevara a correr un poco así salía de la casa. "No imaginé que iba a llegar a un Juego Olímpico. Pero ahora estamos todos viéndolo en la tele, y obvio, cada vez que lo veo me emociono". Elián Larregina construye su propia carrera. En los Juegos Olímpicos ya demostró qué potencial tiene. •



En la mira: la argelina Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting

### La IBA aumentó la controversia: "Son hombres"

Así definió la entidad de boxeo a la argelina Khelif y la taiwanesa Lin

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) afirmó ayer, en una caótica conferencia de prensa, que las pruebas realizadas las dos boxeadoras inmersas en una controversia de género en los Juegos Olímpicos de París 2024 demuestran que "son hombres". La IBA había dicho anteriormente que descalificó a la argelina Imane Khelif ya la taiwanesa Lin Yu-ting del Mundial de boxeo de 2023 después de que las pugilistas no pasaron las pruebas de elegibilidad de género, sin especificar cuáles eran esos exámenes.

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó a las dos boxeadoras a presentarse en París 2024 y tanto Khelif como Lin aseguraron medallas, ya que avanzaron a semifinales en sus respectivas categorías. La IBA y el COI están en una abierta disputa. La conferencia de prensa de la IBA de ayer, en París, se convocó para aclarar a qué pruebas se sometieron Khelif y Lin el año pasado y cuales fueron los resultados. Sobre dicho encuentro, el COI dijo a la AFP que "el contenido y la organización de la conferencia de prensa de la IBA dicen todo lo que necesitan saber sobre esta organización y su credibilidad".

### "Anomalías" en los test

Los funcionarios de la IBA, incluido el oligarca ruso vinculado al Kremlin Umar Kremlev, presidente del organismo deportivo, que participó de manera remota con una videollamada, dieron una serie de declaraciones contradictorias a una sala colmada de periodistas. Dijeron que también estaban obligados a respetar la confidencialidad médica, aunque Ioannis Filippatos, expresidente del comité médico de la IBA, sí aseguró que se detectaron "anomalías" en los exámenes de sangre en 2022. Las dos boxeadoras fueron examinadas nuevamente en 2023 para confirmar los hallazgos iniciales, dijeron funcionarios de la IBA, y luego fueron descalificadas. "El resultado médico, el resultado de la sangre, parece-y dice el laboratorio-que estos boxeadores son hombres", afirmó Filippatos

"El problema es que tenemos dos exámenes de sangre con cariotipo de varón. Esta es la respuesta del laboratorio", añadió. Un cariotipo es el conjunto completo de cromosomas de una persona, según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos.

### Más conflicto

Las reacciones, como era de esperarse, no se demoraron. El Comité Olímpico y Deportivo de Argelia salió en defensa de Khelif. "Nuestra campeona, Imane Khelif, permanece intactay sin inmutarse por las afirmaciones infundadas de la IBA", aseguró. El ente agregó que "Argelia no es miembro de la IBA". "No reconocemos a la IBA como una institución legítima y no tiene conexión con los Juegos Olímpicos". El COI y funcionarios de alto nivel de Argelia y Taiwán defendieron en érgicamente a Khelif y Lin, diciendo que nacieron y crecieron como mujeres y que tienen pasaportes que así lo indican. El organismo olímpico, que expulsó a la IBA del movimiento olímpico y con la que se encuentra abiertamente enfrentada, le acusó de tomar "una decisión arbitraria" al descalificar a ambas boxeadoras en el Mundial de 2023.

### "Discurso de odio"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ya había condenado el sábado los "inaceptables" ataques lanzados en redes sociales contra las dos boxeadoras y denunció un "discurso de odio" destinado a "alimentar una agenda política"

Khelif y Lin también participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero no ganaron medalla y compitieron sin polémica. Con el bronce ya garantizado, Khelif peleará hoy, en las instalaciones de Roland Garros, por meterse en la final de su categoría, mientras que la taiwansea Lin lo hará mañana. La controversia volverá cada vez que las deportistas entren en el ring durante los Juegos Olímpicos.

AFP



### CONTRATAPA » JUEGOS OLÍMPICOS Y FÚTBOL



París 2024: Djokovic, la bandera de Serbia y el oro olímpico en singles que le faltaba

# Djokovic y los símbolos. Ganó la batalla contra los prejuicios y eleva a un país

A los 37 años, con la medalla dorada olímpica en París, el serbio cerró un círculo perfecto: todos los títulos y el orgullo de una nación

Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- Ya se había secado las lágrimas y quitado el polvo de ladrillo del cuerpo. Ya no le temblaban las manos. Ya se habia abrazado y besado con su esposa, Jelena, y sus pequeños hijos, Stefan y Tara, a los que buscó entre la multitud ni bien derrotó a Carlos Alcaraz, Se había conmovido cantando el himno de Serbia y viendo la bandera de su país en lo más alto del Philippe-Chatrier, el emblemático court en el que tantas veces el público lo reprobó. Ya había estrujado contra el pecho la medalla dorada olímpica que persiguió durante dieciséis años. Ya había pasado por la zona mixta para hablar con la prensa internacional y cumplido con los habituales compromisos de los campeones. Se lo veía radiante y liberado a Novak Djokovic cuando llegó a la Villa Olímpica y lo arroparon los atletas serbios, sus hermanos de sangre. Empezaron (siguieron) las celebraciones. Fue allí cuando una variante de kolo, la danza circular eslava que altera según la región, pero que habla del pueblo serbio, de la libertad y los antepasados, empezó a sonar a todo volumen.

Nole, envuelto con la bandera de su país, quedó en el centro de una gran ronda, bailando, yendo festivamente de una punta a la otra, saltando en un pie. Ese mismo chico que en la Belgrado de la antigua Yugoslavia se acurrucaba en el subsuelo de un edificio desvencijado a esperar que el terror provocado por las bombas de la

OTAN dieran un poco de tregua, alli estaba, centellante, ganador. Orgulloso. "Estoy, simplemente en la luna", lanzó poco después de jugar su mejor partido en la temporada, en la final de París 2024. "Definitivamente se trata del mayor logrodeportivo que he tenido debido a las circunstancias y las cosas a lo largo del camino que tuve que enfrentar", aseveró alguien que ganó 24 Grand Slams, siete Masters, la Copa Davisy número I del ranking durante 428 semanas. ¿Sorprende la sentencia? Si se tiene en cuenta la identificación que el protagonista ostenta con sus origenes, no.

Durante su infancia, decenas de veces convivió con la triste situación: él y otros niños practicando tenis mientras, a la distancia, arreciaban los ataques. Pero Djokovic nunca renegó de sus raíces; todo lo contrario, incluso, sintiéndose discriminado en puntos geográficos más acomodados de Europa. En 2006, la federación británica de tenis le hizo un tentador ofrecimiento a Novak para que representara al Reino Unido, pero Djokovic prefirió seguir defendiendo los colores de su país. Políticamente incorrecto, en el tiempo se involucró con los problemas de la sociedad, visitó Kosovo en varias oportunidades y donó dinero para monasterios históricos. La Iglesia Ortodoxa de Serbia le entregó la más alta distinción, la medalla de Santo Sava. Se encumbró, desde hace años, en la figura de un país joven que mira hacia adelante sin olvidar su pasado.

luego de ganar su 24" Grand Slam,

en el US Open, escuchó si se consideraba el mejor de la historia. "Se los dejo a ustedes y al resto si merezco ser parte de ese debate. Pero hay algo que sí es un hecho: si no fuera de Serbia ya me habrían glorificado a nivel deportivo hace años, especialmente en Occidente. Pero es parte de mi vida, estoy orgulloso de ser de Serbia, me da fe y esperanza y por eso lo que estoy logrando sabe mejor y mellena más", dijo el balcánico, sin ocultar la irritación que acarrea por la postergación que sintió.

El fútbol y el básquetbol son los deportes que movilizan a los serbios. La minoría sigue con atención los partidos de tenis de Djokovic, pero la gente lo endiosa más que a cualquier atleta por lo que representa en el exterior, incluso por encima de Nikola Jokic, el popular basquetbolista que actúa en la NBA. Es más: cuando el año pasado el jugador de Denver y MVP de las finales anunció su ausencia en el Mundial (se celebró conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesia) por padecer "fatiga física y mental", fue observado de reojo y la mayoría en Belgrado coincidió que algo así no ocurriría con Djokovic en un evento tan importante. Serbia, encima, perdió en la final con Alemania.

"La gente lo ama a Novak, Saben que está en cualquier parte del mundo y va a representar a Serbia; eso es muy importante para la gente de acá", le cuenta a LA NACION la argentina Silvina Funes, que en 2010 creó un club de fans de Nole En septiembre del año pasado, en nuestro país y hoy vive en Belgrado y está casada con un serbio.

"Por muchos años, por la guerra, Serbia estuvo bloqueada, la gente no podía entrar y salir fácilmente, muchos productos estaban prohibidos, etcétera. Y los serbios tienen, en general -sigue describiendo-, una sensación de que los ponen como los chicos malos en muchas películas. Los afecta bastante, no lo entienden. Pero desde que Novak es lo que es, sin renegar de su nacionalidad, ser serbio se convirtió en un orgullo. Es como Messi, que vivió toda su vida en España, pero siempre siguió siendo muy argentino. Novak es súper serbio. Tiene un montón de costumbres locales, es orgulloso de su pasado ymuyreligioso. Creen siempre que está protegido por Dios, que va a pasar lo que él quiera y esas cosas siempre muy espirituales".

Funes cuenta que, si está en un restaurante y, al mismo tiempo, hay partidos de fútbol y tenis, en las pantallas muestran el primero. Perosiguen atentos a Djokovicy, una vez que gana, salen de inmediato a las calles para celebrar, como ocurrió este domingo, tras el triunfo frente a Alcaraz. "La gente no conoce al detalle la historia tenística de Novak, pero sí les importa lo que dice -apunta Funes-. Trasciende sus logros deportivos. Es visto como el mejor hijo de Serbia. Se sabe que rechazó ser británico y esas cosas hacen que lo amen más. No siente vergüenza de ser serbio. Como sufrieron guerras, ven otros tipos de problemas menores y no se preocupan tanto. Cuando mi marido era chiquito, su familia no tenía para comprarle pañales, comida... Sobrevivieron y ahora están bien. Es súper seguro. Dejás tu teléfono o computadora en un bar, vasal baño y nadie te toca nada. Además, a la gente le gusta que Novak no se casa con partidos políticos".

Hace sólo dos meses, Djokovic se retiró de Roland Garros antes de jugar los cuartos de final por una lesión en la rodilla derecha y se sometióa una cirugía menor (de meniscos). Sorprendió a los expertos médicos al regresar al tour pocas semanas después, en Wimbledon, pero no volvió a estar en plena forma hasta estos días, en París 2024: se elevó hasta un nivel altísimo que no mostraba desde el año pasado. Competidor feroz, la motivación por alcanzar su única cuenta pendiente lo potenció; su mejor versión se derramó en la final, ante el ganador de dos de los tres Grand Slams de la temporada.

Djokovic confesó que creyó haber vivido las emociones más fuertes cuando llevó la bandera serbia durante la ceremonia de apertura en los Juegos de Londres 2012. Hasta que este domingo le tocó ganar el oro en París y, de cierta manera, cerrar el círculo, con la bandera de su país flameando en lo más alto de uno de los estadios más prestigiosos del mundo y en el corazón francés, vaya lección. "Ahora mismo estoy en el séptimo cielo [expresión religiosa que significa experimentar una gran alegría]. Nada puede superar esto", reveló Djokovic, un atleta que cargó con el peso del prejuicio y con la antipatía de los amantes de Federer y Nadal, que superó obstáculos, no tuvo temor a meterse en el barro y mantuvo firmes sus valores cuando decidió no vacunarse contra el Covid-19, acción que por momentos lo aisló. En esas lágrimas que Nole, a los 37 años, dejó caer sobre el polvo de ladrillo parisino viajó la emoción de un hombre que comenzó desde lo más profundoy, sin embargo, llegó a la cima del mundo ganando todas las batallas. •

# Aleti movió la primera ficha para llevarse a Julián Álvarez

El club de Madrid ofreció 75 millones de euros por el argentino

Una de las noticias que comenzó a tomar fuerza luego de la Copa América tuvo su primera acción concreta. En esta fiebre del mercado de pases del verano europeo se habló de la posibilidad del traspaso de Julián Álvarez a Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone. Y el conjunto español realizó su primera oferta formal a Manchester City. El argentino, se sabe, no ve con malos ojos salir del club inglés en busca de mayor continuidad.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el club de Madrid ofreció 75 millones de euros a los ingleses por la transferencia. Sin embargo, todo dependerá de la salida del jugador del Atleti Samu Omorodion a Chelsea, un pase que estaría encaminado y le permitiría al Colchonero tener el dinero para llevarse al argentino.

El arribo del exRiver sería junto al defensor Robin Le Normand, de 27 años, que fue adquirido por Atlético de Madrid a Real Sociedad a cambio de 34,5 millones de euros, y a uno de los atacantes que brilló en la última temporada de la liga española: el noruego Alexander Sorloth, de 28 años, que viene de convertir 23 goles y fue comprado a Villarreal a cambio de 32 millones de euros.

"Es verdad que, en algunos partidos importantes, cuando toca estar afuera, a uno no le gusta. Uno quiere ayudar [...] Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero", había dicho Álvarez sobre su futuro. Esa declaración no le cayó del todo bien al DT del City, Pep Guardiola. •

### La guía de TV

### Juegos Olímpicos

4 » Varias disciplinas. TyC. Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

### Fútbol

COPA ARGENTINA 21.10 » San Lorenzo vs. Vélez. Los octavos de final. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD).

### Tenis

EL ATP MASTERS 1000 DE MONTREAL 12 » La primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD). 20 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# El eternauta y Mafalda, dos series que darán que hablar

**STREAMING**. La plataforma Netflix difundió una lista de todas las producciones argentinas que se estrenarán en los próximos meses, donde aparecen varias sorpresas y un catálogo que incluye comedias, el thriller policial y un documental de Ángel Di María PÁGINA2



El 12 de septiembre, se estrenará Angel Di María: romper la pared, serie documental dividida en tres partes

FOTOS DE NETFLIX



El eternauta, con Ricardo Darín como protagonista es la ficción más ambiciosa de la plataforma



La serie Mafalda, presentará una primera temporada de 10 episodios producida por José Campanella

### Restauran tres vestidos de Raúl Soldi para el Cervantes

TEATRO. Enabrilde 1964 seestrenó una puesta de Las mujeres sabias, texto de Molière traducido por Manuel Mujica Lainez, que fue una producción del Teatro Nacional Cervantes.

Como años antes la centenaria sala ubicada en la esquina de Córdoba y Libertad había padecido un incendio que la dejó durante 7 años sin actividad, el espectáculo se estrenó en el Teatro San Martín. La dirección perteneció a Carlos Muñoz, pero tanto la escenografía como el vestuario llevaron la firma del gran pintor Raúl Soldi, el que dos años después instaló en la cúpula de sala principal del Teatro Colón ese gran lienzo que había realizado en el taller de escenografía del San Martín.

Tres de esos vestidos de Las mujeres sabias que lucieron en escena Violeta Antier, Lydia Lamaison e Irma Córdoba fueron rescatados del depósito de vestuario por la actual administración del Cervantes, a cargo de Gonzalo Demaría. Una vez concretada esa tarea, el equipo de fotografía, audiovisuales, vestuario, maquillaje y peinado hizo una sesión de fotos cuyas modelos son tres trabajadoras de la sala. El lugar elegido para las tomas fotográficas fue el Colegio de Escribanos. Allí el artista, nacido en 1905 y cuya familia, cuando era chico, vivió al lado del viejo edificio del Teatro Politeama, en 1972 instaló en una de las paredes de sus salones el lienzo escenográfico de 12 metros de largo y casi cuatro metros de alto que formaba parte de aquel montaje, en el que también trabajaban Luis Brandoni, Miguel Ligero, Walter Santa Anay Perla Santalla. Actualmente, en parte del coqueto edificio de Recoleta funciona un bar.

La actual administración del Cervantes, sala con 12 años de vida y varios tesoros ocultos, se propuso rescatar parte de su patrimonio histórico de este teatro de 102 años de historia. De hecho, el taller de vestuario ya está trabajando en piezas que quedaron de otro montaje. La idea es que en algún momento todavía sin fecha precisa estos trajes, como algunos elementos escenográficos, se puedan exponer en algunos de los tantos halls de esta sala, fundada por la actriz española María Guerrero, que en 1926 estuvo a punto de convertirse en un cabaret o un casino hasta que un presidente, Marcelo Torcuato de Alvear, la compró para el Estado nacional. Desde ese momento, el Teatro Nacional Cervantes es la una sala que se mantiene con la administración central.



Natalia Oreiro vuelve a la comedia en Campamento con mamá



FOTOS DE NETFLIX Benjamín Vicuña y Julieta Díaz en Corazón delator



Griselda Siciliani, entre Susana Pampín y Pilar Gamboa, en Envidiosa



Leticia Siciliani, Sofía Morandi y Andrea Garrote en Las hermanas fantásticas

# El streaming se convierte en el refugio de la ficción argentina

**SERIES**. La plataforma Netflix presentó un ambicioso catálogo de producciones locales por estrenarse en los próximos meses, entre las que aparecen *El eternauta y Mafalda*, entre otros

### Marcelo Stiletano

Con la esperada llegada de la serie de El eternauta y una ambiciosa serie animada sobre Mafalda que dirigirá Juan José Campanella a la cabeza, Netflix acaba de lanzar su plan de estrenos argentinos más ambicioso desde que se dedica a produciry difundir contenido original de origen nacional. La programación incluye un total de 21 títulos entre largometrajes, series, producciones animadas y documentales que se irán sumando al catálogo de la plataforma este año y el próximo, en la mayoría de los casos con fechas todavía pendientes de confirmación.

Algunos tendrán un paso previo por los cines, especialmente aquellas películas de producción independiente cuyos derechos para el streaming ya fueron adquiridos por la plataforma. "La diversidad es lo que nos permite sobre todo satisfacer las necesidades y las demandas de las diferentes audiencias representadas por nuestros abonados. En el caso de nuestra producción

en la Argentina lo que vemos es la evolución natural y paulatina de una estrategia que se va consolidando", señaló a LA NACION Francisco Ramos, el responsable máximo de los contenidos producidos en América Latina de Netflix, poco antes del anuncio oficial

Los proyectos que la plataforma de la "N" roja llevará adelante y lanzará en la Argentina de aquí a fines de 2025 incluyen a algunos de los nombres más importantes del cine y el mundo audiovisual que trabajan en nuestro país: Ricardo Darín, Adrián Suar, Juan José Campanella, Natalia Oreiro, Leonardo Sbaraglia, Santiago Mitre, Benjamín Vicuña, Sebastián Ortega, Griselda Siciliani, Daniel Burman y Marcos Carnevale.

Ramos adelantó que ya tienen confirmados en un 95% (listos para estrenar o en proceso de desarrollo y producción) los contenidos de producción nacional que estarán disponibles en la plataforma durante los próximos dos años. Y que tiene previsto en las próximas dos semanas reunirse con productores, directores, actores y guionistas para

conversar y avanzar sobre posibles proyectos para 2026 y 2027.

De todo lo anunciado, la máxima atención está puesta en El eternauta, que llegará a Netflix en fecha todavía incierta de comienzos de 2025 cuando muchos esperan un lanzamiento más cercano, en lo que queda de este año. "Es el proyecto más grande, más ambicioso y más complejo que hemos encarado hasta ahora de todo lo hecho por nosotros en la Argentina. La vamos a estrenar a principios del año que viene porque no queríamos precipitarnos. Necesitamos que el contenido esté en el mejor estado, apropiadamente terminado y también adaptado en cuanto a fechas a la oferta global que tiene Netflix", explicó Ramos.

El ejecutivo definió a esta primera adaptación de la historieta escrita por Héctor G. Oesterheldy dibujada por Francisco Solano López como una "hazaña tecnológica y de producción con altísima calidad y brillantez técnica, aunque lo más importante es el factor emocional y narrativo". La serie describe cómo un grupo de sobrevivientes se enfrenta en Buenos Aires a una invasión alienígena precedida por una nevada mortal. Creada, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro, y producida por K & S Films, tiene como protagonistas a Ricardo Darín (como Juan Salvo), Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso, Ariel Staltari (además coguionista) y Marcelo Subiotto.

La otra gran apuesta de Netflix para los próximos dos años es la serie animada de Mafalda, que en una primera temporada de 10 episodios nos traerá de regreso en todos los personajes de la popular tira creada y dibujada por Quino. "Es el desafío más grandedemivida", dijo Campanella. "Soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadassolo para adultos podamos todos largar una carcajada en familia y, por qué no, ir al diccionario de vez en cuando", agregó.

Sobre el resto de la próxima programación argentina de Netflix, Ramos apuesta fuerte a la serie de comedia *Envidiosa*, que llegará a la plataforma el 18 de septiembre, con Griselda Siciliani como una mujer dispuesta a rehacer su vida afectiva y cumplir con el sueño de casarse cuando está a punto de cumplir 40 años y la relación de su novio de toda la vida no sale como lo imaginaba.

"Va a ser una grata sorpresa -detalla el ejecutivo mexicano-. La trama es muy fresca y Griselda tiene un dominio absoluto de la escena como la gran comediante que es". En esta serie dirigida por Gabriel Medina, producida por Adrián Suar y con guiones de Carolina Aguirre también aparecen Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Arturo Puig, entre muchos otros.

Una semana antes, el 12 de septiembre, se estrenará en Netflix Angel Di María: romper la pared, serie documental dividida en tres partes que promete un relato "íntimo e inédito" sobre la vida y la carrera del futbolista. Antes de que termine agosto se estrenarán en Netflix dos películas que forman parte de este plan de anuncios. El viernes 16, No puedo vivir sin ti, el regreso como actor de Adrián Suar, en este caso una coproducción hispano-argentina dirigida por el español Santiago Requejo.

Y el 30 de agosto, se sumará a la plataforma el largometraje Las hermanas fantásticas, dirigida por Fabiana Tiscornia y escrita por Mariano Vera, con Leticia Siciliani y Sofía Morandi como dos hermanas ventieañeras que apenas se conocen y deben reunirse a la fuerza al recibir la noticia de la muerte de su padre, del que heredaron un departamento. Allí encontrarán una suma de dinero millonaria que cambiará sus vidas.

También en 2024, pero todavía sin fecha, se estrenará Campamento con

LA NACION | MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024



Leo Sbaraglia en El hombre que amaba los platos voladores



No puedo vivir sin ti, el regreso de Adrián Suar como actor

mamá, comedia dirigida por Martino Zaidelis (La extorsión) y protagonizada por Natalia Oreiro.

A propósito de Oreiro, la película que marca su nueva colaboración con el director Benjamín Ávila (con quien hizo Infancia clandestina) llegará a Netflix en 2025 después de su paso por los cines. Tendrá un registro bien distinto al de Campamento con mamá. Es La mujer de la fila, drama inspirado en una historia real que muestra a la actriz uruguaya, ahora en un papel dramático, personificando a la madre de un joven encarcelado injustamente. Por su formación y su estrato social se siente diferente al resto de sus pares que visitan a hijos presos, hasta que un hecho inesperado cambiará su perspectiva por completo.

Igualmente en fecha a confirmar, después de su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de San Sebastián, Netflix sumará a su catálogo El hombre que amaba los platos voladores, de Diego Lerman, un acercamiento a la vida del recordado periodista José de Zer (Leonardo Sbaraglia) que en los años 80 descubre un talento especial para la creación de un fenómeno del que habló en su momento todo el país sobre una supuesta invasión extraterrestre instalada en las zonas rurales de la provincia de Córdoba.

"Con Leo -dijo Ramos a LA NACIONtengo una relación personal que comenzó cuando él vivía y trabajaba en España. A mi entender, esta película es lo mejor que ha hecho desde *Pla*ta quemada, mostrando ese talento expansivo, brillante, que lo muestra en pleno control de todas las herramientas de su oficio. Al verlo pensé en Héctor Alterio cuando atravesaba su mejor momento actoral, o en Federico Luppi cuando aparecía en las películas de Adolfo Aristarain. En ese momento decíamos: aquí ha llegado un gran actor. Me pasa lo mismo con Leo".

Sbaraglia se encuentra en este momento en el norte argentino en pleno rodaje de la serie Las maldiciones, otro proyecto que Netflix estrenará el año que viene a partir de una novela de Claudia Piñeiro, creada y adaptada por Daniel Burman.

Lo mismo ocurrirá con el thriller Atrapados, serie inspirada en un texto de Harlan Coben trasladado a los escenarios de la Patagonia de nuestro país, que se enfoca en una periodista en busca de criminales fugitivos y su encuentro, en plena investigación, con la sospechosa de la desaparición de una joven de 16 años.

Completan el plan de anuncios de Netflix otros proyectos. En el segundo semestre llegará a la plataforma la primera temporada de Love Is Blind, versión local de un reality show muy difundido en varios países que propicia el encuentro de varios desconocidos que buscan pareja y la encuentran sin haber conocido antes el rostro de quien será su partenaire. Los anfitriones serán Darío Barassi y Wanda Nara.

Y para 2025 se esperan dos proyectos cinematográficos que tendrán mucha repercusión, ambos inspirados en casos reales. Uno es Miss Carbón, de Agustina Macri, sobre la primera mujer minera en un pueblo patagónico, con la actriz de origen chileno Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) en el papel protagónico. Llegará a Netflix luego de su paso por los cines. •

### CRÍTICA DE TEATRO



Mariano Saborido en otro personaje exquisito

### Una historia mínima sobre la condición humana

### \*\*\*\*

#### VIENTO BLANCO

AUTOR: Santiago Loza. ACTOR: Mariano Saborido. VESTUARIO: Pablo Ramírez. ESCENOGRAFÍA: Rodrigo Gonzáles
Carillo. MÚSICA: Teo López Puccio.
DIRECCIÓN: Valeria Lois, Juanse
Rausch. SALA: Dumont 4040, Santos
Dumont 4040. FUNCIÓN: domingos a
las 20.30. Duración: 70 minutos.

os monólogos de Santiago Loza (Matar cansa, La mujer puerca, Todo verde, Nada del amor me produce envidia, entre otros) siempre buscan interpelar al espectador. Sus personajes parecen pequeños al comienzo, pero la profundidad de sus conductas, de sus aspiraciones, aún de sus realizaciones, terminan proponiéndole al público una severa reflexión sobre la condición humana. Eso hace que la vida de esos hombres o mujeres resulten atractivamente elocuentes.

Viento blanco posee esas cualidades. Marito, el protagonista, vive en Puerto Deseado, forma parte de ese hábitat patagónico, en el que se mezclan la soledad que padecen sus habitantes, el desamparo que impone el paisaje, el gran frío en invierno, con esos vientos que arrastran la nieve y que no hacen más que mostrar la extrema melancolía que padecen los seres como él. Quienes parecen ser víctimas de una desprotección personal, pero a la vez, el clima no los ayuda a fortalecerse. Son seres indefensos y no pueden escapar de esa realidad.

Marito vive con su madre. Ambos sostienen una posada en las que pocas veces reciben clientes, pero él se las ingenia para que su trabajo resulte atractivo. El pueblo entonces tiene habitantes con los que puederelacionarse y, en especial, un amigo, José, un compañero del alma con quien comparte buena parte de su vida.

Poco a poco ese pueblo se va achicando. Por falta de oportunidades laborales los habitantes se van yendo. La posada en la que trabaja, ya no tiene huéspedes y, además, su madre, sostén fundamental en su vida, muere. José, inesperadamente, también decide partir.

Marito subsiste como puede.
Continúa limpiando prolijamente la posada vacía, la iglesia que solo apenas recibe a algún sacerdote, muy de vez en cuando; recuerda los mandatos de su madre, añora el tiempo pasado con José (un amor nunca declarado) y enfrenta los avatares de ese universo climático hostil, con el que convive y que a la vez lo violenta, a veces.

Y en esos momentos, en que la ansiedad y cierta locura lo ponen en crisis, el personaje dejará ver más plenamente quién es en verdad y cuáles son sus necesidades. Ciertos valores religiosos asoman como para permitirle dar testimonio de su historia.

Plagado de circunstancias inesperadas, el texto de Loza capta la atención del espectador más desprevenido y lo hace con armas muy genuinas que dejan ver con total transparencia la personalidad de esa criatura que recrea el destacado intérprete Mariano Saborido.

Así como resultó sumamente reconocible su creación delasistente de la posada en la pieza de María y Paula Marull, Lo que el río hace, también aquí posee un histrionismo muy medido que irá desplegando muy minuciosamente.

La dirección de Valeria Lois (magnifica intérprete de La mujer puerca, también de Loza) v Juanse Rausch rescata notablemente no solo los valores de esa dramaturgia, tan plagada de momentos sensibles, sino que, además, conducen a Saborido, con una astucia muy particular, logrando que su personaje adquiera, por momentos, un vuelo inusitado. El imaginario y el cuerpo de ese intérprete son tan potentes que hacen que el público se concentre en su figura y en sus palabras. Aunque el espectáculo se presenta en un amplio espacio, el absoluto centro de atención es la personalidad y el juego dramático que desarrolla el actor. • Carlos Pacheco

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - LA NACION

#### RADIO

### Aníbal Pachano llegó a la AM nacional

Trasel debut de Diego Ramos con Ramosgenerales-lunes a viernes de 7 a 10-y el nuevo horario de Pan casero Nacional con Oscar "El Cholo" Gómez Castañón de 10 a 12 Radio Nacional AM 870 convocó al multifacético Aníbal Pachano, para que lleve su programa Aló Pachano-ciclo que ya estuvo en las radios digitales Radio Tuy Led.FM-ala AM pública y sus repetidoras. El magazine de interés cultural, que recorrerá todas las provincias y donde Pachano está acompañado de la locutora Mariel Kosacki con la producción es de Productora 30, de Andrea Chiarello, debutó el pasado domingo de 10 a 12.30. •

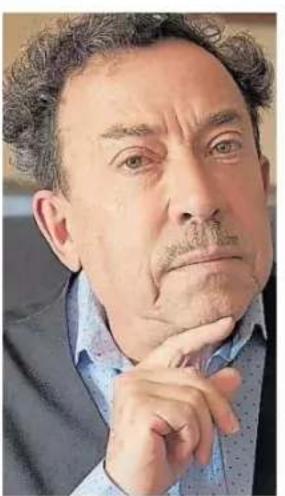

Aníbal Pachano

### DIAL

### Levantaron el programa de Claudio Orellano

El ex Crónica TV, periodista y locutor Claudio Orellano estaba al frente de El último momento en la madrugada de la AM del Grupo Indalo, Radio 10 AM 710, pero sorpresivamente las autoridades decidieron levantar del aire y de un día para el otro el ciclo, que iba de lunes a viernes de 2 a Mientras desde la radio informaron los motivos, se supo que la notificación le llegó al conductor vía telefónica y por "mensaje de texto", aduciendo temas de rating. Desde el levantamiento, ese espacio de la madrugada volvió a ser ocupado por Gustavo Romero con su clásico, que lleva 15 años en el aire de esa radio, Antes del amanecer. Romero lo conduce desde 2015, y anteriormente estaba a cargo de Adrián Noriega y Mario Mundo). Mientras tanto, en septiembre Orellano regresará a la radio con un nuevo proyecto. .

### El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 9° | máx. 17°

Nublado Chubasco en la mañana; espesa nubosidad



Mañana mín. 6° | máx. 15°



Variable Algunas nubes, luego algo de sol



Luna

Sale 9.04 Se pone 20.27  Nueva 4/8 Creciente 12/8

O Llena 19/8 Menguante 26/8

SANTORAL Transfiguración del Señor | UN DÍA COMO HOY En 1945, en Hiroshima, Japón, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia. | HOY ES EL DÍA del Veterinario y el Agrónomo

#### Nunca cuatro

Dibuje un circulo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| Х | 0   | Х | 0 | 0 | X | х | 0 | Х |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X   | O | Х | Х | 0 | a | Х | O |
| 0 | Х   | 0 | X | O | X | Х |   | 0 |
| × | 0   | 0 | O | × | 0 | 0 | Х | X |
| 0 | X   | X | O | Х | 0 | 0 | 0 | X |
| Х | 0   | 0 | 0 | Х | 0 | Х | X | 0 |
| 0 | X   | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| O | X   | 0 | X | X | X | 0 |   | Х |
| X | 100 | X | 0 | O | 0 | Х | Х | 0 |
| X | 0   | 0 |   | 0 | х | X | 0 | 0 |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0 | 0 | X | X | 0 |   | 0 | 0 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Х |   |   | О |   |   |   | Х |
|   |   |   | Х |   |   | 0 | Х | 0 |
| 0 | X |   |   |   |   | 0 |   | 0 |
| 0 |   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| X |   | 0 |   |   |   |   | X | 0 |
| X |   | 0 |   |   | О |   | 0 |   |
| 0 |   |   |   |   |   | О |   | 0 |
| 0 |   | 0 | 0 | X |   |   | Х | 0 |
| X |   |   | Х | 0 | 0 |   | 0 | Х |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

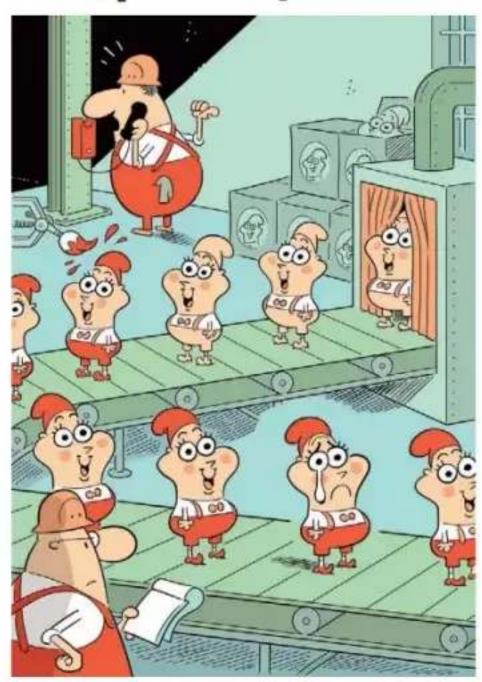

Hablo sola Por Alejandra Lunik

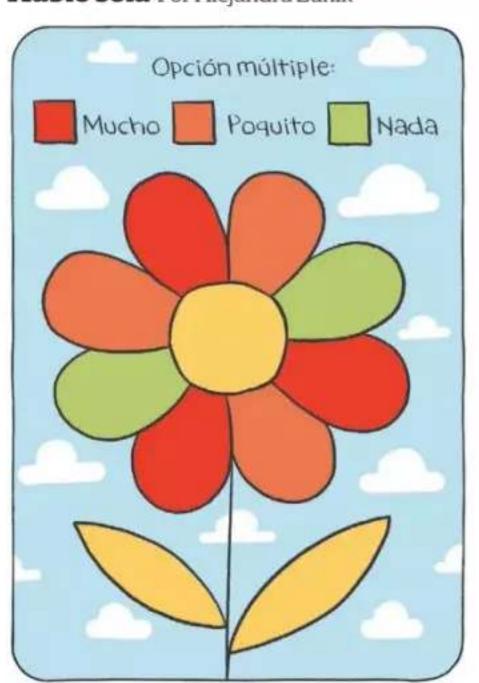

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

